### deportes

### La lucha de Podoroska

Volver a creer, tras las lesiones y la exposición

Confesiones después del calvario de la tenista que sorprendió a todos en Roland Garros 2020; entrevista exclusiva con la nacion en Nueva York.

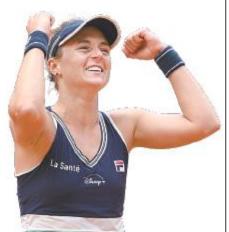

### ARRANCA EL FESTIVAL DE TANGO CON PERLAS MÁS ALLÁ DEL BAILE

-espectáculos

Además del Mundial de danza y los shows, en la gran fiesta que empieza hoy se podrá ver un film sobre la vida, la obra y los mitos de la cantante Nelly Omar.

### "PIRAÑAS" EN MOTO ROBARON NAFTAS EN UNA ESTACIÓN

-seguridad

Unos 50 motochorros invadieron una YPF en el centro de Bernal en la madrugada del sábado y vaciaron los surtidores; la policía llegó cuando todo había pasado. Página 28

# LA NACION

MARTES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | LANACION.COM.AR

# El arma tenía el ADN del atacante y se complica la situación de su novia

ATENTADO. Los investigadores confirmaron que la pistola secuestrada fue usada por Sabag Montiel, el joven que gatilló contra Cristina Kirchner; su pareja estaba en el lugar de la agresión

Los avances en la investigación judicial por el ataque contra la vicepresidenta Cristina Kirchner complicaron ayer la situación del agresor, el brasileño Fernando Sabag Montiel, y de su novia, Brenda Uliarte, que también se encuentra detenida.

Fuentes judiciales ratificaron ayer que la pistola Bersa calibre 32 que se secuestró en la vereda del edificio de Cristina Kirchner tiene el ADN de Sabag Montiel.

A su vez, la Justicia tomó ayer declaración a cinco amigos del atacante, que, según fuentes judiciales, también lo comprometieron. Además, todos ellos entregaron sus celulares para ser peritados.

En las últimas horas, los análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad demostraron que Uliarte se encontraba a metros de Sabag Montiel cuando gatilló contra la vicepresidenta, en el barrio de Recoleta. Esas imágenes resultaron determinantes para que se ordenara la detención de la joven, que se concretó anteanoche, como posible cómplice del atentado. Los elementos recopilados indican que la joven mintió en sus primeras declaraciones públicas tras el ataque. Página 8

Insisten en debatir una ley que limite a los medios

Página 13

Cristina reactiva la embestida contra la Corte Suprema Página 14



CAPTURA DE VIDEO

JUNTO AL AGRESOR. Contra loque había declarado, Brenda Uliarte fue identificada por la Justicia a metros de su pareja, Fernando Sabag Montiel, minutos después de que el joven nacido en Brasil intentó disparar contra Cristina Kirchner. Así surge de videos publicados en redes sociales y de la geolocalización de su teléfono. Página 8

### Pachelo admitió dos de los robos en el Tortugas Country Club

EN EL JUICIO. Reconoció los hechos, ocurridos en la Semana Santa de 2018; dijo que actuó solo. Página 28

### "La banda del juez": destituyen y detienen al camarista bonaerense Martín Ordoqui

corrupción. Está acusado de integrar la organización de César Melazo

El mismo día de su destitución, el camarista de Casación bonaerense Martín Ordoqui fue detenido ayer en su casa de City Bell y será indagado hoy por la fiscal platense Betina Lacki, que lo acusa de integrar "la banda del juez", en referencia al magistrado platense César Melazo. Ordoqui, que se convirtió ayer en el funcionario judicial de más alto rango en ser echado tras un jury de enjuiciamiento, está acusado de asociación ilícita y de favorecer con sus fallos a personas detenidas a cambio de dinero. Página 26

### La llegada del dólar soja hizo caer a los financieros

MEDIDA. Bajaron 2% y 5,5% ante la expectativa de más liquidaciones

Tras el anuncio de que el Gobierno reconocerá un dólar de \$200 a productores y exportadores del complejo sojero, lo que provocaría el ingreso de US\$5000 millones, según el plan oficial, las cotizaciones del dólar paralelo y los financieros tuvieron importantes bajas. El blue cayó \$15 (-5,5%), a \$270; el CCL bajó \$6 (-2%), a \$282,91,y en igual proporción bajóelMEP, a \$274,89. La expectativa se produjo pese a que no hubo operaciones en la plaza especial habilitada por el Banco Central para este segmento, ante la necesidad de bancos y exportadores de adaptar sus sistemas. Página 16

### Golpeado, Boric busca un amplio acuerdo

CHILE. SANTIAGO, Chile (Parala NACION).— Presionado en todos los frentestras la catástrofe electoral que truncó la aprobación de una nueva Constitución, el presidente chileno, Gabriel Boric, inició ayer un proceso de reconversión de su gobierno para relanzar su agenda política. Su objetivo es acordar la reconstrucción del fallido proyecto constituyente. Página 2

### Liz Truss será la nueva premier de Gran Bretaña

RELEVO. La exministra de Exteriores y admiradora de Thatcher reemplazará a Boris Johnson

Página 5

2 | EL MUNDO LA NACION | MARTES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2022

### **EL MUNDO**

Edición de hoy a cargo de Pablo Gaggero www.lanacion.com/mundo | @LNmundo | Facebook.com/lanacion LNmundo@lanacion.com.ar

LAS REPERCUSIONES EN EUROPA Y LA REGIÓN

Evo Morales EXPRESIDENTE DEBOLIVIA



La lucha de los pueblos por inclusión, solidaridad y dignidad continuará mientras existan injusticia y desigualdad"



### Incertidumbre en Chile | EL RUMBO DE LA GESTIÓN TRAS LA DEBACLE EN EL PLEBISCITO



El presidente Boric llega, ayer, al Palacio de La Moneda, en Santiago, antes de mantener reuniones con los líderes del Congreso

# Golpeado, Boric busca relanzar su gobierno y revivir el proceso constituyente

Apunta a la izquierda moderada para salir de la crisis tras la catástrofe en el referéndum y a un inminente cambio de gabinete, que afectaría al ala dura del oficialismo; disidencias dentro de la derecha

Víctor García PARA LA NACION

SANTIAGO, Chile. – Después de la aplastante derrota que sufrió la propuesta de nueva Constitución impulsada por su sector, el presidente chileno, Gabriel Boric, sostuvo una serie de reuniones de urgencia con aliados políticos para intentar encauzar la crisis en la que se hundió su gobierno.

Luego de los primeros resultados negativos, el mismo domingo Boric sereunió con su comité político para analizar los escenarios y durante la mañana de ayer sostuvo un encuentro con los presidentes de las dos cámaras del Congreso, el senador Álvaro Elizalde (Partido Socialista) y el diputado Raúl Soto (Partido por

convocar a los distintos partidos actores de la sociedad para escuchar sus puntos de vista y nos ha pedido que en el Congreso nacional se desarrolle un diálogo que permita establecer un camino institucional para avanzar en el proceso constituyente", dijo Elizalde. El presidente de la Cámara de Diputados adelantó un escenario más drástico. "Tenemos otra oportunidad y probablemente sea la última", comentó Soto, que al igual que Elizalde pertenece a sectores de centroizquierda moderados y que con certeza serán integrados en el nuevo gabinete, una de las primeras medidas que Boric ejecutará en medio de la crisis.

Traslacumbre, fuelavocera degobierno, Camila Vallejo, quien entregó

la Democracia). "El presidente va a la nueva disposición de La Moneda frente a la discusión constitucional. "Hemos establecido algunos principios fundamentales que creemos son la base para la conversación: que noserequiereunnuevoplebiscitode entrada, que requerimos la elección democrática de la representación que va a tener ese espacio de convención y que la paridad llegó para quedarse", dijo la ministra.

En ese sentido, ya se anticipa la salida de Giorgio Jackson de la Secretaría General de Gobierno-encargado del manejo político de La Moneda y de la relación del Ejecutivo con el Congreso-y de Izkia Siches, la ministra del Interior, cuya gestión ha estado lastrada por el aumento de la violencia en La Araucanía y una serie de errores no forzados.

ronaBoricenlallegadaalpoderyque también irrumpieron en las protestas estudiantiles, obedece según los analistas a un giro de Borichacia sectores más afines a la centroiz quierda y que en el pasado participaron de la Concertación, el bloque social de mócrata que lideró a Chile tras la dictadura de Augusto Pinochet.

"No estamos aquí por nosotros mismos, estamos aquí por un proyecto de gobierno, por un programa y que a través de ese programa y su adecuada ejecución podamos responderles a las personas sus necesidades", expresó Vallejo. "Tenemos que estar todos disponibles a dar un paso al costado si así lo determina".

Así, uno de los aspectos más determinantes será la relación que el gobierno entable con el Congreso, que desde ahora se transformará en el espacio donde se discutirá cualquier intento de nuevo proceso constitucional o de reformas estructurales. Los legisladores aprobaron un proyecto de ley en agosto que facilita la modificación de la Constitución actual, reduciendo la mayoría legislativa requerida.

"Se requiere que el comité político del gabinete tenga experiencia suficiente para evitar errores no forzados y comprender la importancia de conducir un proceso en circunstancias muy complejas. En segundo lugar, debe contar con personas que tengan capacidad de diálogo, ya que la discusión se traslada al Congreso. Esto supone plantear con claridad sus ideas, pero especialmente saber escuchar al resto de los actores políticos. Deben reconocer las posiciones dequienes estuvieron en el rechazoy

La medida, que apunta al cambio recoger los planteos formulados por dedos rostrosicónicos de la nueva gequienes estaban por 'rechazar para neración de políticos que acompaña- reformar", analizó Raúl Burgos, académico del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV).

> "El gobierno debe demostrar un sentido de realidad, es decir, entender que el triunfo categórico del 'rechazo' requiere negociación para llevar adelante el nuevo proceso. Eso implica establecer prioridades en cuanto al debate constitucional, ceder en ciertos planteamientos e ideas, y evitar posiciones maximalistas que influyeron en la derrota del apruebo", añadió el Burgos.

> Desde la oposición, en tanto, fue una jornada en la que diversos dirigentes sacaron cuentas alegres con el triunfo del "rechazo" y representantesdelala más de derecha deiaron en claro que no están del todo seguros de avanzar hacia una nueva Carta Magna. "No más mentiras constitucionales", dijo Rojo Edwards, presidente del Partido Republicano

> La centroderecha de Chile Vamos se desmarcó de esa premisa y anunció que participarán del nuevo proceso, pero declinaron reunirse con Boric a la espera de los ajustes en La Moneda. "El gesto más importante que va a hacer Boric será el cambio de gabinete. Ahí veremos hasta qué punto escuchó el mensaje", aseguraron. "Para todos aquellos que pusieron en duda el compromiso de la centroderecha con la continuidad del proceso constituyente, les queremos decir con mucha fuerza que no sotros cumplimos nuestros compromisos, y vamosacumpliryrefrendarlavoluntad de que el proceso constituyente continúe", dijo Javier Macaya, senador y presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI). •

LA NACION | MARTES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EL MUNDO 3

Josep Borrell JEFE DE LA DIPLOMACIA



La UE toma nota del compromiso expresado por el presidente Boric y por el espectro político de la necesidad de seguir el

proceso constitucional"





Nuestros problemas los vamos a resolver como hicieron los chilenos. Esa es la vía, no la violencia, no la represión, sino la vía pacífica electoral, con los argumentos"

# El voto obligatorio y la "mayoría silenciosa", pilares del rechazo

#### **EL ESCENARIO**

Daniela Toro v Cecilia Román EL MERCURIO/GDA

SANTIAGO, CHILE a participación de 13 millones de votos, de un padrón de 15 ▲ millones de personas habilitadas, transformó el plebiscito constitucional de anteayer en un hitodemocrático impulsado por un voto obligatorio que no seveía desde 2012, y quedioun holgadotriun foal "rechazo".

Conel 99,9% de las mesas escrutadas (38.720 de 38.757), el "apruebo" obtuvo 4.855.507 votos (38,13%) y el "rechazo" se impuso con 7.878.434 votos (61,87%). Hubo 12.733.941votos válidamente emitidos, y el total de los sufragios llegó a 13.011.835.

Si se observa este comportamiento por comunas, en 98 de ellas acudió a las urnas más del 90% del padrón, y Longaví, Retiroy Chanco -todas de la Región del Maule- registraron una mayor alza respecto del plebiscito de entrada (si se convocaba, o no, a una Constituyente).

Pese a que durante la mañana del domingo las largas filas en las comisarías para excusarse por estar a más de 200 kilómetros del local de votación hacían anticipar otro escenario, la tarde mostró otra que superó ampliamente el triunfo del "rechazo" pronosticado por las encuestas y que dejó entrever una suerte de "espiral del silencio" entre quienes no quisieron expresar suvoto, aquellos indecisos y los empujados por acudir a las urnas para evitar las multas asociadas.

Para los analistas, "todavía hay mucho que entender" en este escenario, aunque ya se pueden hacer algunas lecturas. "La participación estuvo increíblemente alta, con cerca del 85%, y aunque las encuestas mostraban alto interés, creo que efectivamente tuvimos más de lo esperado, y efectivamente la mayoría de los nuevos votantes lo hicieron por el 'rechazo''', planteó Isabel Castillo, académica de Universidad de Chile e investigadora asociada al Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES).

Por eso, a su juicio, se produjo esta "holgura" del "rechazo" frente a lo que pronosticaban las encuestas, que arrojaban un promedio de distancia de 10 puntos entre ambas opciones. "La mayoría silenciosa estabaahí; no seestaba llegando a esta población que no vota, no participa y no contesta encuestas. Es inevitable pensar que la alta participación tuvo que ver con eso".

En esalínea, Tomás Duval, secretario académico de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma plantea que "uno puede decir que votó casi todo el padrón y finalmente demuestra la diversidad del país. Sólo lo podríamos comparar con el plebiscito de 1988. Creo que esta-

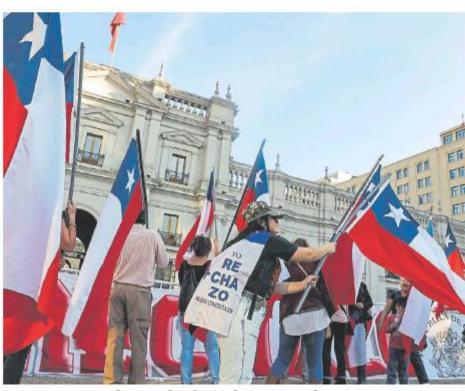

Protestas, ayer, frente al Palacio de La Moneda

mos en ese nivel y no podemos ha-

blar de un grupo determinado, sino de todos los chilenos; lo que habla también de la importancia del voto obligatorio".

Para Miguel Ángel López, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, el voto obligatorio tuerce un poco lo que se proyectaba-y lo que se recogía de experiencias anteriores con el voto voluntario-, versus lo que ocurrió. realidad: un récord de participación A su juicio, la participación de personas de mayor edad sí incidió en el resultado a favor del "rechazo".

"Había mucha esperanza en el grupo etario que va entre los 18 y los 29 años para que ayudaran en el triunfo del 'apruebo', sobre todo en las grandes ciudades; sin embargo, no se consideró que este grupo etario constituye apenas un 20% del padrón total", plantea.

Asimismo, a su parecer, estevoto obligatorio impulsa el sufragio de personas "de mayoredad que no habían votado", y "gran parte de ellas fue a votar ahora, lo que permitió dar un poco vuelta las expectativas en cuanto a la amplitud del triunfo del 'rechazo". Por otro lado, recuerda que el voto obligatorio hizo que muchas personas se vieran obligadasavotar, "yera esperable, en cierta medida, quevotaran 'rechazo', ya que fueron obligadas a votar".

### La mirada territorial

Solo en ocho comunas del país -tres en Valparaíso y cinco en la Región Metropolitana-, hubo una votación favorable para el "apruebo". En tanto, a nivel regional, el "rechazo" se impuso en todas, desde Arica hasta Magallanes, y en la zona centro-sur superó el 70% de las preferencias. De hecho, Magallanes, por cuestiones horarias, otorgó tempranamente sus resultados, casi como una predicción para el resto de Chile continental: triunfó el "rechazo" con un 59,2%, mientrasqueun 40,08% tuvo intenciones de aprobar la propuesta de la Convención. De hecho, en la misma mesa donde votó el presidente GabrielBoric, el "rechazo" también se impuso.

"Eso es lo sorprendente de esta votación, que ahora el 'rechazo' se impuso en todas las regiones, incluso en Magallanes, que es la zona de donde es oriundo el presidente; lo que da cuenta de un triunfo multitudinario", planteó López.

Algo similar ocurrió en la RM -donde Boric se impuso en segunda vuelta- que tempranamente mostró una tendencia para el "rechazo". A las 19, dicha opciónya marcaba un 62,41%, y con el 99,9% de las mesas escrutadas la distancia se estrechó, pero mantuvo el resultado: el "rechazo" se quedó con el 55,26% de las preferencias, mientras que el "apruebo", casi 10 puntos más abajo, con 44,74%.

López recalca que, por el contrario, era esperable que la tendencia de la segunda vuelta donde el excandidato presidencial José Antonio Kast se había logrado imponer, se replicara, e incluso la de los adherentes de Franco Parisi en primera vuelta, pero la réplica tuvo aún más fuerza. "Si uno analiza los lugares donde había ganado Kast, o Parisien primeravuelta, como Antofagasta, ellos votaron 'rechazo' con mucha fuerza; es decir, en las zonas donde habitualmenteganaban candidatos de derecha, eso se volvió a repetir", planteó López.

El mismo caso para La Araucanía, donde se esperaba un triunfo de dicha opción, sin embargo el analista recalca que efectivamente el voto obligatorio "aumentómuchomásel resultado para el 'rechazo'", donde se impuso por un 73,69% versus un 26,31% para el "apruebo".

Otraszonas que resultan llamativasfueron El Maule, zona de la senadora Ximena Rincón (DC) y una de lasfigurasdelacentroizquierdaque tomaron un rol protagónico en el impulso al "rechazo". Allí dicha opción se impuso con un 71,6% versus un 28,40% para el "apruebo", donde la participación se empinó por sobre el 90%, nuevamente impulsado por el voto obligatorio.

### Euforia y alivio en los mercados: subió la Bolsa y cayó el dólar

Los bancos internacionales proyectan menos incertidumbre y riesgo para los inversores

SANTIAGO, Chile.- Los mercados chilenos recibieron con euforia el rechazo de una propuesta de nueva Constitución: la Bolsa de Santiago abrió ayer al alza y el peso chileno se reforzó frente al dólar.

La Bolsa local llegó a subir más del 6% en los primeros negocios, con fuertes alzas en la aerolínea Latam, la minorista Cencosud y la ferrominera CAP. El peso chileno avanzaba a media jornada un 1,16%, a 872,40 comprador y 872,70 vendedor, tras haber abierto con un empuje de casi 4%, pese a la limitación de operaciones en el mercado por el feriado en Estados Unidos.

Los ojos de los mercados del mundo estuvieron atentos a cómo se desarrollaba el plebiscito de ayer en Chile, cuyo resultado sorprendió con un amplio triunfo de la opción de rechazar la propuesta constitucional. Un hecho que, como se esperaba, está siendo tomado de forma muy positiva por el mercado local y siendo objeto de análisis por los diversos referentes económicos del mundo.

El banco JP Morgan dijo que el resultado electoral debería tener un impacto positivo en los mercados debido a una menor incertidumbre y menores primas de riesgo por delante con expectativas de que el resultado podría moderar sus planes. "Un impulso de reforma más gradual y moderado ayudaría a mitigar la dimensión de incertidumbre asociada a la agenda económica y financiera del gobierno", dijo el banco.

"Los resultados del plebiscito confirmaron las expectativas que había internalizado el mercado y las encuestas previas respecto del triunfo del 'rechazo'. Sin embargo,

#### LLAMADO DE LAS **MINERAS**

Las mineras en Chile llamaron el domingo a un nuevo pacto para acordar los próximos cambios constitucionales en el mayor productor mundial de cobre, luego del mayoritario rechazo que recibió una controvertida propuesta de carta magna muy criticada por el sector. "Nuestro país no se construye de cero, no se construye con exclusiones, ni se construye con rabia. Vamos por un nuevo pacto, verdaderamente inclusivo, sin revanchismo y que tome lo mejor de lo que somos", afirmó Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero.

la diferencia en porcentaje fue bastante más holgada de lo que se esperaba, y eso le adhiere también un componente de sorpresa", comentó Aldo Morales, subgerente de estudios de renta variable de BICE Inversiones. En esa línea, no descarta que la Bolsa local anote un alza de hasta 10% durante esta jornada.

Ricardo Bustamante, jefe de estudios trading de Capitaria, manifestó que "este escenario genera optimismo en los inversionistas, considerando que el mercado veía con mayor incertidumbre la propuesta de la Constitución, especialmente por el impacto que hubiera tenido en la inversión y mecanismos para generar un favorable ciclo económico".

"De todas maneras, estos movimientos deberían mantenerse durante poco tiempo, ya que en las próximas semanas nuevamente podríamos ver signos de incertidumbre, considerando que ahora comenzará un nuevo camino para una nueva Constitución", dijo.

Según los expertos, el plebiscito además se convirtió en una evaluación del gobierno, que lucha contra la pujante inflación, la desaceleración económica y una crisis interna de seguridad.

La agencia de noticias Bloomberg dedicó una nota en la que deslizó que el resultado del referéndum significa un "duro golpe" para el presidente Gabriel Boric.

"Los resultados representan un gran golpe para el presidente Gabriel Boric, con reformas claves de impuestos y pensiones que probablemente se diluirán y retrasarán", coincidió Eurasia Groupen una nota. Sin embargo, agregó que es probable que algunos cambios aseguren finalmente la aprobación dado el amplio consenso sobre la necesidad de más ingresos, junto con el largo descontento con el sistema de pensiones.

Tras reconocer la derrota, Boric se comprometió además a realizar un ajuste en su equipo de gobierno y convocó a todas las fuerzas políticas a una reunión para avanzar en el proceso constitucional (ver aparte).

"Creemos que parte de la prima de riesgo incorporada en los últimos dos años debería descartarse después de los resultados de anoche, ya que la confianza local debería mejorar en el corto plazo", dijo el grupo Citi en una nota.

Esta semana se espera que el Banco Central vuelva a subir la tasa referencial de interés ante las persistentes presiones inflacionarias. Además el organismo presentará el ajuste de sus proyecciones macroeconómicas para este año y el próximo.

Agencias Reuters y AFP

4 | EL MUNDO LA NACION | MARTES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2022

### Incertidumbre en Chile | LAS RAÍCES DE UN CONTUNDENTE RECHAZO

# El papel determinante de los nuevos electores

OPINIÓN

Juan Negri PARA LA NACION

na mayoría importante de chilenos rechazó la propuesta constitucional en la que durante un año trabajó la Convención Constituyente del país. Es un cimbronazo amargo para un proceso que nació al calor del estallido popular de 2019, que se caracterizó por un intensofluir de ideas y discusiones en un marco muy espontáneo y que incluso llegó a colocar en la presidencia a un candidato joven y ajeno a los partidos tradicionales como Gabriel Boric. Ese proceso que resaltó cuestiones identitarias inéditas protagonizado por sectores populares hasta entonces en segundo plano parece haber chocado contra la dura pared imaginación al poder se terminó?

Es cierto que con el diario del lunes es más sencillo, pero aun así es importante intentar entender cómo se llegó a este resultado.

Un elemento a destacar es que la convención no fue representativa de la mayoría de los votantes. En un contexto particularmente crítico con los partidos políticos, la elección de constituyentes tuvo lugar notoriamente al margen de aquellos. Esto derivó en una serie de candidaturas independientes con agendas particulares que luego fueron muy difíciles de coordinar en la convención. Asimismo, muchos de estos convencionales traían consigo agendas identitarias que la mayoría de los chilenos no compartían. Algunos sectores de izquierda llegaron a la convención con un airede "a todo o nada". Aunque comprensible si se tiene en mente que lo que estaba enfrente era uno de los últimos legados de la dictadura pinochetista (si bien intensamente Ricardo Lagos), fue también notoria la incapacidad de intentar pactar con la derecha moderada puntos comunes y acercarse al votante medio. Así, se llevó a la mesa la El autor es director de las carreras de cuestión de la identidad de los pueblos originarios y la "plurinacionalidad". Para una mayoría de los Torcuato Di Tella

chilenos, incómoda con la cuestión mapuche, hablar de plurinacionalidad era sensible. Tampoco ayudó la imagen que parte de la ciudadanía tenía sobre la convención, de la que predominaban noticias sobre las discusiones caóticas, los excesos y cierto aire de estudiantina.

En esta línea, señalo un error de diagnóstico. Para los sectores que dominaron el proceso constituyente, el pasado chileno era un trauma a enterrar lo más rápido posible. Pero me atrevo a sugerir que para la gran mayoría de los chilenos el tan denostado modelo económico liberal no era un camino a desandar, sino un piso desde donde mejorar. Se trataba de reformas sociales yaccesoa servicios; notanto de plurinacionalidady paridad, por encomiables que sean esos objetivos.

En este punto es donde algunas del realismo político. ¿El sueño de la reglas electorales jugaron un papel clave. La participación electoral en Chile es optativa. Eso llevó a que en elecciones pasadas votara un núcleo duro intenso. Así, el resultado del 78% a favor de una nueva Constitución de octubre de 2020 esconde que solo votó el 51% de la población. A las elecciones para convencionales votó un 42%, y en las elecciones quellevaron a Borica la presidencia hizolopropioun 56% en el ballottage, pero un 47% en la primera vuelta. En el referéndum del domingo, la elección fue obligatoria. Eso hizo que las mayorías silenciosas que habían quedado al margen del clima refundacional, voluntarista y muchasvecesviolento que caracterizóa Chilede 2019 hasta hoy manifestaran su opinión negativa.

A la hora de mirar hacia adelante, quizá sea el momento de desenterrar la experiencia de la Concertación que gobernó después de la transición. Aunque denostada por tibiayacomodaticia con la derecha, lideró un período de democracia y reformada durante el gobierno de prosperidad singular en la región con herramientas que hoy deberían rescatarse: negociaciones, acuerdos y consensos mayoritarios. •

> Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad

### La calle no es lo mismo que la voluntad popular

OPINIÓN

Francisco Covarrubias PARA LA NACION

SANTIAGO, CHILE a política chilena por años fue "aburrida". En especial si la comparábamos con lo que veíamos del otro lado de la Cordillera. "Políticas de los consensos" y "democracias de los acuerdos" fueron las cosas que primaron por casi 30 años, y que de paso le permitieron dar un salto trascendental entodos los índices, incluida la desigualdad. Solo la pobreza se redujo del 60% al 6,8%.

Perodegolpe, el "estallido social" del 18 de octubre de 2019 lo cambió todo. Y si bien habían existido algunas señales, fueron inadvertidas, aunque sus causas todavía no las logramos dilucidar del todo.

De ahí vino la crisis política más grande en 50 años y un itinerario constitucional que suponía la elaboración de la nueva Constitución que sevotó anteayer. Y el resultado fue tan categórico como inédito: solo en Kenia y en Zimbabwe se habían rechazado propuestas; el 62% que alcanzó el rechazono estaba en la mente de nadie. La pregunta es por qué este rechazo tan categórico y tan transversal (solo en 8 de 346 comunas ganó el "apruebo"). Y las respuestas son varias.

En primer lugar, los miembros de la convención respondieron a un momento particular de la historia que sobreponderó a los grupos de izquierda y de izquierda radical. A poco de comenzar a trabajar se empezó a ver la disociación entre el paísy lo que ocurría ahí adentro, donde las posiciones identitarias y partisanas estuvieron a la orden del día. En segundo lugar, hubo una serie de escándalos de forma que transformaron el organismo a ratos en un verdadero circo.

Finalmente, el texto terminó siendo completamente refundacional. Chile empezaba de cero. Se formateaba el disco duro. Ya no éramos una nación, sino múltiples naciones. Ya no había Poder Judicial, sino "sistema" judicial. Los Artes Liberales de la Universidad pueblos originarios tendrían esca-

ños reservados en un número completamente desproporcionado, A la naturaleza se le sindicaban derechosy la actividad privada quedaba en entredicho o sometida a la venia de la autoridad.

Asíllegamos aldomingo pasado. Con una salvedad: el voto se hizo para esta circunstancia obligatorio. Ello hizo que votaran casi cinco millones de personas más que en la última elección presidencial.

Los cierres de las campañas fueron decisivos. La del "apruebo", tras una enorme intervención gubernamental en favor de esa opción, cerró con un acto masivo que congregó a 300.000 personas en la "9 de Julio de Santiago" (la Alameda). La del "rechazo" cerrósobre el cerro San Cristóbal con no más de 400 personas.

Y nunca fue más cierto que la calle no es lo mismo que la soberanía popular. Chilenos y chilenas se volcaron en masa a rechazar una propuesta tan excesiva como extravagante. Y ese rechazo es inevitable extenderlo a un gobierno que apenas lleva seis meses de mandato, que se erigió en contra de los 30 años exitosos del país, y que hoy queda sumido en una crisis profunda. Mal que mal, su destino estaba inexorablemente atado al nuevo texto constitucional.

La llave hoy la vuelve a tener la derecha, a la que se ha sumado una parte importante de la ex-Concertación de centroizquierda, que cruzó el Rubicón por primera vez, y que configura un nuevo escenario político en materia de alianzas. Todos se han comprometido con volver a empezar. Con darse una nueva oportunidad. Con aprender de los erroresy con anclarse al centro.

Así comienza un nuevo capítulo del otro lado de la Cordillera. Si un guionista hubiera propuesto una trama como la que vive Chile desde 2019, se lo habrían rechazado por inverosímil. Pero la realidad, una vez más, ha superado a la ficción. Y a partir de esta semana veremos cómo se empieza a escribir este capítulo.

El autor es decano de la Facultad de Adolfo Ibáñez

### Petro redobló la apuesta y le llovieron críticas

El mandatario colombiano volvió a nombrar a Pinochet para criticar el resultado del plebiscito en Chile

SANTIAGO, Chile.- "Como presidente, recojo con humildad este mensaje y lo hago propio. Hay que escuchar la voz del pueblo", dijo el presidente Gabriel Boric en un mensaje después de que Chile rechazara en un plebiscito un nuevo proyecto de Constitución

Otrotono fue el elegido por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que incluso antes de que hablara Boric tuiteó dos palabras que despertaron polémica en los dos países: "Revivió Pinochet", escribió, en referencia a la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que forjó la Constitución vigente, un texto enmendado desde entonces varias veces para quitarle sus aspectos más autoritarios.

"Solo si las fuerzas democráticas ysociales se unen, será posible dejar atrás un pasado que mancha a toda América Latinay abrir las alamedas democráticas", añadió a su mensaje el primer mandatario de izquierda

de Colombia. Aver, leios de bajar el tono, redobló la apuesta. Fue en respuesta al excandidato presidencial colombiano, el conservador Federico "Fico" Gutiérrez, que había tuiteado: "Pinochet murió hacevarios años. Otros quieren revivirlo como símbolo para llenar de odio a la sociedady así justificar los supuestos 'cambios'. En cambio, dictadores como Maduroy Ortega sí están vivos y haciendo mucho daño".

Petro respondió: "Pinochet está vivo en ciertos sectores políticos de América, en todos aquellos que piensan que hay que eliminar físicamentea su rival. El hombre que acabó con un gobierno haciendo morir a su presidente, que mató, torturó y desapareció miles e hizo una Constitución aún vigente".

El primer breve mensaje de Petro produjo una enorme reacción. En Chile le recordaron que el plebiscito tuvo récord de participación (80%) y que gran parte de los militantes del

"rechazo" esperan que haya una nueva Constitución, pero distinta a ladel texto aprobado por la Convención, de tinte progresista.

"El presidente Petro, de Colombia, ofende a la inmensa mayoría de los chilenos al criticar nuestra decisión soberana de rechazar (con 62%) el proyecto de nueva Constitución Política. Respete a Chile", dijo el exministro de Relaciones Exteriores de ese país Roberto Ampuero.

"Hay que ser ignorante y malintencionado para decir esta insensatez. Votaron 13 millones de chilenos y el 'rechazo' obtuvo el 62%. Es una ofensa a nuestra patria y cultura cívica señor @petrogustavo. Siendo presidente de Colombia, de seguro no interpreta a sus conciudadanos", dijo Mariana Aylwin, quefue ministra de Educación durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos.

En Colombia también generó rechazo el mensaje del mandatario.

bella jornada democrática. Triunfó la sensatez sobre las imposiciones ideologizadas que fracturarían para siempre una sociedad que ha alcanzado importantes logros sociales y económicos", dijo el expresidente Iván Duque.

"Pinochet está muerto. Como Franco. Lo revive el imaginario socialista para crear fantasmas y destruir la única posibilidad de ser libres: coherencia y sentido común", dijo la senadora colombiana del Centro Democrático María Fernanda Cabal.

En este escenario, el expresidente Álvaro Uribe escribió un tuit, pero con un mensaje hacia Colombia: "Ajustes sin desbarajustes", dijo. "Chile podría enseñar que la democracia reclama AJUSTES para la solidez de sus valores. Pero Rechaza DESBARAJUSTES que la pongan en riesgo", añadió.

"Habló el pueblo chileno en una Agencia AFP y Diario El Tiempo/GDA

### Castillo se presentó en los tribunales, pero se negó a declarar

INVESTIGACIÓN. Al mandatario lo acusan de operar una red de corrupción con su familia

LIMA.-El presidente de Perú, Pedro Castillo, compareció ayer ante la Fiscalía del país, que lo acusa de dirigir una supuesta red de corrupción que operaba desde el palacio de gobierno, pero el mandatario se negó a responder amparándose en su derecho constitucional de guardar silencio.

Al salir de la Fiscalía luego de una audiencia de dos horas y media, detractores del político izquierdista lanzaron huevos contra el vehículo oficial que lo trasladaba.

Vestido con una llamativa casaca roja, el presidente, de 52 años, se presentó ante la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en una causa relacionada con la destitución el 20 de julio del ministro del Interior Mariano González.

La Fiscalía sospecha que con la abrupta salida González, que estuvo apenas dos semanas al frente de la cartera de Interior, Castillo buscó impedir la designación de un equipo especial de la policía para ubicar a dos miembros de su entorno, prófugos de la Justicia.

Castillo, que no puede ser juzgado porque goza de inmunidad, también fue convocado para responder sobre un presunto tráfico de influencias en la compañía estatal PetroPerú y en el marco de una investigación por supuestamente liderar una red de corrupción.

El abogado presidencial, Benji Espinoza, precisó que Castillo no respondió a las preguntas de los fiscales acogién dose a su derecho a guardar silencioy que se limitó a hacer una declaración negando las imputaciones que le formula la fiscal de la Nación.

Según el defensor, "el presidente ha proclamado su inocencia y luego, cuando vinieron las preguntas, negó los cargos".

Castillo explicó luego a un grupo de simpatizantes que lo esperaba en la sede del Poder Ejecutivo que "hemos ido a decirle a la fiscal de la Nación que no solo las rechazo: niego rotundamente estas falsas acusaciones que se vienen dando".

Horas después, el Ministerio Público anunció que "la fiscal de la Nación dispuso incluir al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, en su condición de exministro de Justicia, y al actual titular de esa cartera, Félix Chero, en la investigación preliminar por el delito de Organización Criminal" que involucra a Castillo.

La Fiscalía abrió seis investigaciones contra Castillo, algo inédito para un presidente en ejercicio en Perú.

En tanto, la primera dama, Lilia Paredes, había sido citada por el mismo caso en una sede judicial, pero a último momento se suspendió la audiencia, dijo su abogado.

A Paredes se le imputan los delitos de organización criminal y lavado de activos, como parte de la presunta red que encabeza su esposo, según la Fiscalía, que cursó una solicitud para prohibirle salir del país por 36 meses.

Agencias AFP, DPA y ANSA

LA NACION | MARTES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2022

### Fin de la era Johnson: Liz Truss asumirá el poder en Gran Bretaña

RELEVO. La hasta ahora canciller fue elegida nueva líder del Partido Conservador y, en consecuencia, llegará hoy al 10 de Downing Street; ferviente admiradora de Thatcher

Luisa Corradini

CORRESPONSAL EN FRANCIA

PARÍS.— Liz Truss, la ultraliberal ministra de Relaciones Exteriores, sucederá a Boris Johnson como primera ministra de Gran Bretaña. La nominación de quien será la tercera mujer jefa de gobierno en la historia del país fue anunciada ayer después de la divulgación de los resultados del voto de los cerca de 200.000 afiliados del Partido Conservador, que la eligieron para liderar esa formación.

Después de haber hecho una corta pero intensa campaña, Truss, de 47 años, se impuso ampliamente (57%) frente a su expar de Finanzas Rishi Sunak (43%), después de los comicios, provocados por la dimisión de Boris Johnson, a comienzos de julio. Empujado hacia la salida tras una seriedeescándalos, Johnson irá hoy al castillo de Balmorala entregar surenunciaalareinaIsabel.Pocodespués lo seguirá Truss, que se convertirá en el 15º jefe de gobierno en los 70 años de reino de la monarca. La flamante premier volverá luego a Londres para pronunciar su primer discurso delante del 10 de Downing Street, formar su gabinete y enfrentar mañana al jefede la oposición laborista, Keir Starmer, por primera vez en la Cámara de los Comunes.

Visiblemente encantada con el resultado, Truss llamó al partido a unirse bajo su dirección y prometió un "audaz plan" para bajar los impuestos y aumentar el crecimiento. Tarea que se anuncia extremadamente difícil, en un país en plena crisis y una inflación que no cesa de aumentar. "Aplicaré un audaz plan para reducir impuestos y aumentar el crecimiento de nuestra economía", afirmó, prometiendo también ocuparse rápidamente de la explosión del precio de la energía para los hogares británicos y los problemas de "largo plazo", concernientes a los aprovisionamientos de energía.

Vestida con un discreto vestido violeta, esa gran admiradora de Margaret Thatcher salió de su habitual circunspección autorizándose una broma: "Tengo que reconocer que acabo de pasar la entrevista de trabajo más larga dela historia", dijo, provocando la hilaridad de los presentes. Truss agradeció después a su partido, a los adherentes y, sobre todo, a Johnson, a quien siguió siendo



Truss, ayer, antes de ser elegida nueva líder de los conservadores y seguida por Sunak

fiel hasta el último día. Johnson fue, justamente, el primero en saludar su victoria, insistiendo en la necesidad de unidad de los *tories*.

La diputada de Norfolk (en el este de Inglaterra) estudió en la Universidad de Oxfordy se diplomó en contabilidad. Pasó por la compañía petrolera Shell y carece totalmente de carisma, según los expertos británicos. Visceral antiwoke e inmutable en sus convicciones, la patriota se muestra orgullosa "de la historia del imperio más grande de todos los tiempos y de su misión civilizadora".

Entre los europeos, el primero en reaccionar fue el canciller alemán. OlafScholz declaróestar impaciente portrabajar "en estos tiempos difíciles" con la nueva primera ministra. "El Reino Unidoy Alemania seguirán trabajando estrechamente juntos, como socios y como amigos", agregóScholz. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursulavon der Leyen, afirmóesperar de Trussel "respetointegral"delosacuerdosentre Gran Bretaña y la Unión Europea (UE). Esas declaraciones se producentraslasamenazas de Truss de ignorar los acuerdos firmados entre su paísy Bruselas sobre Irlanda del Norte. Después de haber hecho campaña

contra el Brexit en 2016, la ministra de Relaciones Exteriores saliente se convirtió en una ferviente partidaria del *leave* (partir), adoptando un tonomuyvirulento contra el bloque. Ella es, en efecto, la arquitecta de la leyque permitiría ignorar el acuerdo sobre Irlanda del Norte, a riesgo de desencadenar una guerra comercial con los europeos.

Peroese peligrono parece preocupar a la nueva ocupante de Downing Street. Para muchos especialistas, los europeos la tienen "sin cuidado". Cuando era ministra de Comercio Internacional de Johnson, su trabajo consistió justamente en pasar acuerdos comerciales post-Brexit con unos 60 países no europeos.

"Cantidad de esos acuerdos eran mucho másquecomerciales", subraya Anand Menon, director del instituto The UK in a Changing Europe. "Eran parte de una estrategia de política exterior más amplia, para crear lo que ella llama su 'red de libertad'. Seguirá en ese camino y no debería tratar de reforzar la amistad europea a corto plazo", agrega.

Russell Foster, profesor de política británica del King's College de Londres, considera incluso que el desamor entre la nueva primera ministra y la UE es más profundo.

"Creo que detesta realmente a Europa", afirma. "Truss viene de una fracción muy a la derecha del Partido Conservador y prefiere la ideología al crecimiento económico. Se debe también a la forma en la cual llegó a primera ministra. Quienes la eligieron, los miembros del Partido Conservador, son personas mayores, muy ricas, que viven en grandes mansiones del sudeste de Inglaterra", precisa.

Para Foster, esos electores no se preocupan de cuestiones económicas o migratorias. "Solo les importa una visión nostálgica y delirante del Reino Unido y de su potencia histórica. Y a mi juicio Liz Truss, comparte esa visión. Me temo que terminaremos extrañando rápidamente a Boris Johnson", concluye.

Su mandato, en todo caso, se anuncia extremadamente agitado, porque la nueva jefa del gobierno dispone de una legitimidad muy débil. Habiendo sido designada por menos del 0,3% del cuerpo electoral nacional –ya que los miembros del Partido Conservador no son más de 200.000–, Trusstampocofuela candidata preferida de los diputados tories, que preferían a Rishi Sunak. •

#### LA POSICIÓN SOBRE LAS MALVINAS

#### Liz Truss

LÍDER CONSERVADORA

"Rechazamos completamente cualquier cuestión sobre la soberanía de las Falklands [como llaman los británicos a las islas]"

"Las Falklands son parte de la familia británica y defenderemos su derecho de autodeterminación"

"Las fuerzas
británicas se
plantaron con osadía
para asegurarse
de que la agresión
[argentina] no
tuviera éxito;
combatieron con
valentía para
defender el derecho
de los pueblos a
determinar su
futuro, y siempre
recordaremos su
esfuerzo y sacrificios"

"Hoy las Malvinas están pujantes como parte de la gran familia británica, son un faro de libertad y democracia en un territorio de ultramar autogobernado. Debemos permanecer vigilantes a las amenazas a la libertad, soberanía y autodeterminación, no importa de dónde vengan. Rechazamos cualquier cuestionamiento sobre el derecho de las Islas Malvinas a la autodeterminación"

### Varios frentes para un liderazgo que nace debilitado

EL ESCENARIO Luisa Corradini

CORRESPONSAL EN FRANCIA

PARÍS N u gobierno se anuncia tan agitado que, aun antes de asumir, los medios nacionalesya especulan con un "rápido retorno de Boris Johnson". Y razones sobran. No solo Liz Truss carece de un auténtico apoyo del electorado, sino que, desde hoy mismo, se verá confrontada a una situación económica grave, con una inflación de 10,1% anual, que podría superar el 20% en 2023, y con una enérgica protesta social, expresada por millones de británicos desesperados, frente a unas facturas de energía que aumentarán el 80% en octubre.

¿Acaso la nueva primera ministra tendrá el temple y la intrepidez deMargarethThatcher-sumodelo-, para sacudir el establishment toryy sacar el país del marasmo? Muchos lo dudan, en particular dentro de su propio partido. Sus detractores estiman que tiene más ambición que reales convicciones y que sus posturas ocultan su ausencia de estatura política. Argumentan que sus frases hechas y simples palían en sus discursos cierta debilidad intelectual. Una diputada conservadora que ocupó funciones ministeriales junto a Truss la califica de "la persona más ambiciosa que he conocido".

"Honestamente, creo que le han dado los puestos y las promociones que tuvo para hacerla callar. Su ambición es sin ninguna duda más grande que sus capacidades", asegura.

Su período degracia podría ser, en efecto, extremadamente corto. Sobre todo, si la nueva primera ministra no consigue controlar su propensión a la provocación y a las declaraciones agraviantes. Ya en 1994, cuando aún militaba en las filas de los liberales demócratas, había escandalizado a la asistencia del congreso del partido en Brighton, promoviendo la "abolición" de la monarquía.

### Controversias

Ahora, durante las primarias de su elección, aconsejó "ignorar" a Nicola Sturgeon, primera ministra escocesa, y sus reivindicaciones separatistas, "porque busca solo llamar la atención". También se preguntó si el

presidente francés, Emmanuel Macron, era "un socio o un enemigo". Pocos días después del comienzo de laguerra en Ucrania, había afirmado "apoyar" a los voluntarios extranjeros que partían a combatir junto a los ucranianos. Esa falta de mesura llevó a Dominic Cummings, el exconsejero de Johnson convertido en su peor enemigo, a calificarla de "granada lista para estallar".

"Si gobierna como hizo campaña, será un desastre", estimó Sturgeon, la víspera de su designación. Es verdad, Thatcher tampoco tenía pelos en la lengua. "El gallo canta. Pero es la gallina quien pone los huevos", dijo en una ocasión. En forma menos imaginativa, afirmó otra vez que "en política, si usted quiere un discurso, pídaselo a un hombre. Si quiere he-

chos, pídaselos a una mujer". Sin repetir directamente las palabras de la Dama de Hierro, Truss apostó hasta la saciedad por transmitir la imagen de una mujer fuerte, que actuará más enérgicamente que cualquier otro político que perora en los bancos de Westminster.

El problema es que, además de enfrentar la crisis económica y social del país, la nueva ocupante de Downing Street tendrá que hacer un esfuerzo hercúleo para calmar y reunificar un Partido Conservador totalmente dividido. Asumiendo la dirección de esas tropas desorientadas, Truss debería recordar otra de las célebres frases de Thatcher: "La primera etapa cuando se calcula el camino a seguir consiste en saber dónde uno se encuentra parado". •

6 | EL MUNDO | MARTES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2022



Dimitri Muratov, editor de la Novaya Gazeta y Premio Nobel de la Paz, ayer, en Moscú

### El Kremlin aumenta la presión contra el periodismo independiente

NOVAYA GAZETA. Tras la muerte de Gorbachov, le revocaron la licencia al medio dirigido por el premio Nobel Dimitri Muratov

MOSCÚ.— La Justicia rusa revocó ayer la licencia de la edición impresa del diario Novaya Gazeta, un pilar del periodismo de investigación ruso que se vio obligado a suspender su circulación en marzo, y condenó a un experiodista a 22 años de prisión, un nuevo ejemplo de la presión a la que están sometidos los medios en el país gobernado por Vladimir Putin. El periódico denunció el deseo de las autoridades rusas de "matarlo".

La presión contra los medios independientes ya venía en aumento en Rusia, pero la ofensiva del Kremlin en Ucrania aceleró bruscamente la tendencia. Decenas de sitios web de medios fueron bloqueados o prohibidos, y los periodistas huyeron en masa del país.

"El tribunal Basmanny de Moscú reconoció como inválido el certificado de registro [como medio] de laversión papel de Novaya Gazeta", indicó en Telegram el diario, cuyo jefe de redacción, Dimitri Muratov, fue uno de los dos galardonados con el Premio Nobel de la Paz en 2021.

"Hoy han matado el diario. Les han robado 30 años de vida a sus empleados y han privado a sus lectores del derecho a la información", denunció la redacción en un comunicado.

Muratov, por su parte, calificó la sentencia de "política" y sostuvo que carece de "la más mínima base legal", y prometió impugnarla.

El anuncio se produjo apenas después de la muerte y el funeral de Mikhail Gorbachov, último líder de la Unión Soviética, que falleció la semana pasada, a los 91 años y fue un apoyo histórico de Novaya Gazeta. El propio Muratov encabezó el sábado el cortejo fúnebre del fallecido dirigente.

Tras la decisión, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU denunció un "nuevo golpe" a la independencia de los medios de comunicación rusos.

El tribunal Basmanny respondió a una denuncia presentada a finales dejulio por el ente regulador de la prensa rusa, el Roskomnadzor.

En otras dos denuncias distintas, también presentadas en julio último, el Roskomnadzor pidió anular además las autorizaciones de la edición digitaly de una nueva revista de Novaya Gazeta. Esas demandas serán examinadas por la justicia rusa próximamente.

El diario Novaya Gazeta no se publicaba ya desde finales de marzo. Su dirección suspendió la publicación en internet y en papel por temor a represalias contra sus periodistas debido a las críticas del periódico a la ofensiva rusa contra Ucrania. El medio fue fundado en 1993 y es conocido por la calidad de su periodismo de investigación.

Durante casi 30 años, el diario había cubierto desde la corrup-

#### PUTIN APRUEBA LA DOCTRINA DEL "MUNDO RUSO"

El presidente Vladimir Putin aprobó ayerunanueva doctrina de política exterior basada en el concepto de "Mundo Ruso", una noción que los ideólogos conservadores han utilizado para justificar la intervención en el extranjero en apoyo de los rusos.

La "política humanitaria" de 31 páginas, publicada trasmás de seis meses de guerra en Ucrania, dice que Rusia debe "proteger, salvaguardar y promover las tradiciones e ideales del Mundo Ruso".

Aunque se presenta como una estrategia de poder blando, consagra ideas en torno de la política y la religión rusas que algunos partidarios de línea dura utilizan para justificar la ocupación por parte de Moscú departes de Ucrania y el apoyo a entidades separatistas prorrusas en el este de ese país.

ción de las elites hasta los misteriosos soldados rusos en la sombra del grupo Wagner, pasando por la represión de los homosexuales en Chechenia. El periódico pagó un alto precio por este compromiso y seis de sus periodistas o colaboradores fueron asesinados desde su creación, en 1993.

Antes de la decisión judicial de ayer, la redacción del *Novaya Gazeta* compartió una carta de apoyo al experiodista Ivan Safronov, de 32 años, reconocido experto en temas de defensa. Tras ser detenido en julio de 2020 y acusado de "alta traición", fue condenado ayer a 22 años en una "colonia penitenciaria bajo régimen severo".

"No podemos calificar esteveredicto más que de inadecuado", dijo a la prensa uno de sus abogados, Dmitri Kachev. La apelación se presentará "a partir de hoy", dijo otro abogado, Daniil Nikiforov.

"La acusación absurda e inconsistente demuestra que está siendo castigado por haber hecho su trabajo", reaccionó por su parte en un comunicado la organización Reporteros sin Fronteras (RSF), que denunció "una sentencia inicua y vengativa".

Ivan Safronov fue condenado por haber transmitido a un experto político ruso-alemán, también detenido en Rusia por "alta traición", información sobreoperaciones militares rusas en Siria y por haber proporcionado los servicios de inteligencia checos información de entregas de armas desde Moscú a África.

Safronov, que rechaza firmemente estas acusaciones, había trabajado para dos diarios nacionales rusos antes de pasar a trabajar como asesor del entonces director de la agencia espacial rusa Roscosmos en mayo de 2020.

Ayer, Novaya Gazeta denunció una "venganza" de las autoridades contra Safronov por sus artículos sobre los errores del ejército ruso. •

Agencias AFP y AP



Shireen Abu Akleh, de la cadena Al Jazeera

AFF

### Ambiguo informe de Israel sobre la muerte de una reportera

DISPARO. Hay una "alta probabilidad" de que un soldado matara a una reportera de Al Jazeera

TEL AVIV.— El Ejército israelí reconoció por primera vez ayer una "alta posibilidad" de que uno de sus soldados matara en mayo a la periodista del canal qatarí Al Jazeera Shireen Abu Akleh.

De nacionalidad palestina y estadounidense, Akleh murió a balazos el 11 de mayo mientras cubría una operación militar israelí en el campo palestino de Jenin, bastión de las facciones armadas palestinas en el norte de Cisjordania ocupada, donde una unidad especial del Ejército israelí intentaba atrapar a "sospechosos". La intervención degeneró en enfrentamientos armados.

Tras el deceso de la periodista, que llevaba un chaleco antibalas con la mención "prensa" y un casco, la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y Al Jazeera acusaron inmediatamente a las fuerzas israelíes de haberla matado.

Israel rechazó esa acusación en numerosas ocasiones, pese a que investigaciones periodísticas y un informe de la ONU concluyeron que el disparo que alcanzó a la reportera fue obra de los israelíes, aunquedescartaban que el tiro hubiese sido intencional.

El ejército israelí publicó ayer las "conclusiones finales" de su investigación y reconoció que uno de sus soldados disparó en dirección a la periodista confundiendo su identidad. "Hay una alta posibilidad de que la señora Abu Akleh fuera alcanzada accidentalmente por un disparo del Ejército israelí, que apuntaba a sospechosos identificados como hombres armados palestinos", indicó el informe.

Las Fuerzas Armadas indicaron que estudiaron "cronológicamente" la secuencia de los acontecimientos, analizaron los lugares, los videos y los sonidos grabados allí y que llevaron a cabo una "simulación de la escena".

Según el Ejército, "expertos israelíes" realizaron un análisis balístico el 2 de julio en presencia de representantes del Comité de Coordinación en Asuntos de Seguridad de Estados Unidos para Israel y la ANP. A causa del "pésimo estado de la bala", identificar su origen era "difícil", subrayó el Ejército en

su informe, y afirmó que no tenía la certeza "inequívoca" del origen del disparo que acabó con la vida de la periodista.

Estados Unidos también había concluido que un disparo procedente de una posición israelí "probablemente" había matadoa Akleh, pero sin encontrar ninguna razón para creer que fue intencional.

"El soldado no buscaba apuntar a un periodista de Al Jazeera o a un periodista en general. El soldado identificó mal su objetivo y lo lamenta", declaró un alto responsable militar israelí. "Esto no tendría que haber sucedido; no lo hizo de forma intencionada", abundó.

El militar, situado unos 200 metros detrás de la periodista, noviola inscripción de "prensa" en la parte delantera de su chaleco antibalas. También indicó que la reportera fue alcanzada por una bala detrás de la cabeza.

La oficina de la fiscalía militar israelí anunció que "no había sospechas de un acto criminal que justificara una investigación por parte de la policía militar", aunque haya una "alta probabilidad" de que soldados israelíes mataran a Akleh.

"Los hechos y las investigaciones demuestran que Israel es el culpable, que Israel mató a Shireen y que Israel debe asumir la responsabilidad de su crimen", reaccionó Nabil Abu Rudeina, vocero del presidente palestino, Mahmoud Abbas.

La cadena Al Jazeera denunció las conclusiones de la investigación, y consideró que "esa confesión, con la boca pequeña, no es nada más que un intento de las fuerzas de ocupación israelíes de eludir su responsabilidad criminal". "Al Jazeera condena la reticencia de las fuerzas de ocupación israelíes a admitir explícitamente su delitoy sus intentos de eludir las actuaciones judiciales contra los autores", agregó la cadena.

Por su parte, la familia de la periodista acusó a Israel de "evitar asumir la responsabilidad" de su muerte. "Seguimos profundamente heridos, frustrados y decepcionados", reiteró en un comunicado. •

era "difícil", subrayó el Ejército en Agencias Reuters, DPA y ANSA



35% OFF

**BONVIVIR** 

En tienda en productos seleccionados Todos los días



BURGER

En productos y combos seleccionados Todos los días



AVON

Acumulable en compra online Todos los días

20% OFF

flybondi

En vuelos de cabotaje Todos los días



Adicional en el plan CoderBeca Todos los días



**LANDMARK**®

En compra online y presencial Todos los días



dafiti

En compra online Sábado y domingo YPE CU

En tiendas YPF FULL <sup>(1)</sup> Todos los días



En compra online y sucursales del país Lunes y miércoles Aplican Exclusiones <sup>(4)</sup>





Además: 20% Todos los días





En compra online de entradas <sup>(5)</sup> CINEMARK.

En compra online y presencial de entradas <sup>(2)</sup> Todos los días Hoyts

En compra online y presencial de entradas <sup>(3)</sup> Todos los días TEMAIKEN

Una Tierra de Vida

En compra de entradas anticipadas Todos los días

BEBER CON MODERACIÓN. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE 18 AÑOS.



ENCONTRÁ TUS **CÓDIGOS DE DESCUENTO** EN LA APP O EN CLUB.LANACION.COM.AR



**Activá** tu mundo

BENEFICIOS VÁLIDOS DESDE EL 22 DE AGOSTO DE 2022 HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN LA REPÚBLICA ARGENTINA PARA SOCIOS CLUB LA NACION. PARA OBTENER EL BENEFICIO SE DEBE PRESENTAR DOCUMENTO QUE ACREDITE IDENTIDAD ANTES DE SOLICITAR LA FACTURA, SIN EXCEPCIÓN: EL DESCUENTO SE REALIZARÁ EN EL PUNTO DE VENTA Y SE APLICARÁ SOBRE EL TOTAL DELA FACTURA, PARA OBTENEREL BENEFICIO EN COMPRAS ONLINE SEDEBERÁ DESCARGAR EL CÓDIGO DENTRO DEL SITIO DE CLUB LA NACION. PARA MÁS INFORMACIÓN INGRESAR A WWW.CLUB.LANACION.COM.AR. (1) YPF FULL: 15% DESCUENTO CLUB LA NACION EN TIENDA FULL- APP YPF: PROMOCIÓN EXCLUSIVA SOCIOS SERVICLUB Y CLUB LA NACION. VÁLIDA DESDE EL 01/09/2022 HASTA EL 31/12/2022 O HASTA AGOTAR STOCKDE 40,000 DESCUENTOS OTORGADOS, LO QUE OCURRA PRINTERO. SE REALIZARÁ UN 15% DE DESCUENTO SOBRE LAS COM PRAS REALIZADAS CON APP YPFEN LAS TIENDAS FULL HASTA ALCANIZAR UN TOPE TOTAL DE DESCUENTO POR SOCIO DE 5200 POR MES DURANTE LA VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN. LA PROMOCIÓN ES APLICABLE A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS EN LA TIENDA FULL, EXCEPTO CIGARRILLOS. VÁLIDA PARA SOCIOS SERVICLUB Y CLUB LA NACION QUE PAGUEN SUS COMPRAS DESDE LA APP YPF EN TIENDA FULL, EXCEPTO CIGARRILLOS. VÁLIDA PARA SOCIOS SERVICLUB Y CLUB LA NACION QUE PAGUEN SUS COMPRAS DESDE LA APP YPF EN TIENDA FULL, EXCEPTO CIGARRILLOS. VÁLIDA PARA SOCIOS SERVICLUB Y CLUB LA NACION QUE PAGUEN SUS COMPRAS DESDE LA APP YPF EN TIENDA FULL, EXCEPTO CIGARRILLOS. VÁLIDA PARA SOCIOS SERVICLUB Y CLUB LA NACION QUE PAGUEN SUS COMPRAS DESDE LA APP YPF EN TIENDA FULL, EXCEPTO CIGARRILLOS. VÁLIDA PARA SOCIOS SERVICLUB Y CLUB LA NACION QUE PAGUEN SUS COMPRAS DESDE LA APP YPF EN TIENDA FULL, EXCEPTO CIGARRILLOS. VÁLIDA PARA SOCIOS SERVICLUB Y CLUB LA NACION QUE PAGUEN SUS COMPRAS DESDE LA APP YPF EN TIENDA FULL QUE ACCEPTO CONTRACTOR DE CON OTROS DESCUENTOS O PROMOCIONES EXCEPTO QUE EXPRESAMENTE SE INDIQUE LO CONTRARIO. YPF S.A. CUIT 30-54668997-9. (2) CINEMARK: BENEFICIO PARA SOCIOS BLACK, PREMIUM Y CLASSIC, 2X1 EN LA COMPRA DE ENTRADAS A LAS SALAS 2D, 3D Y COMFORT. \*EL BENEFICIO EN LA SUCURSAL DE PALERMO APLICA DE LUNES A JUEVES. BENEFICIO PARA SOCIOS BLACK, PREMIUM Y CLASSIC, 2X1 EN LA COMPRA DE ENTRADAS EN SALAS 2D DE LUNES A VIERNES. \*EL BENEFICIO EN LA SUCURSAL DE PALERMO APLICA DE LUNES A JUEVES. BENEFICIO PARA SOCIOS BLACK, PREMIUM Y CLASSIC, 2X1 EN LA COMPRA DE ENTRADAS. PARA LAS SALAS 2D XD Y 3D XD DELLINES A VIERNES, \*FEL BENEFICIO EN LAS SUCURSAL DE PALERMO A PLICA DE LUNES A JUEVES. EL BENEFICIO NO SE SUPERPONE CON OTRAS PROMOCIONES EN LAS QUE INTERVENGA OTRA MARCA O PROGRAMA. (3) HOYTS: BENEFICIO PARA SOCIOS BLACK, 2X1 EN LA COMPRA DE ENTRADAS A LAS SALAS PROMINICLASS — HOYTS DOT DE LUNES A VIERNES, BENEFICIO PARA SOCIOS BLACK, PREMIUM Y CLASSIC, 2X1 EN LA COMPRA DE ENTRADAS A LAS SALAS XD 2D Y 3D DE LUNES A VIERNES, BENEFICIO PARA SOCIOS BLACK, PREMIUM Y CLASSIC, 2X1 EN LA COMPRA DE ENTRADAS A LAS SALAS XD 2D Y 3D TODOS LOS DÍAS. EL BENEFICIO NO SE SUPERPONE CON OTRAS PROMOCIONES EN LAS QUE INTERVENÇA OTRA MARCA O PROGRAMA. (4) BENEFICIO COTO: DESCUENTO VÁLIDO EN LA REPÚBLICA ARGENTINA. 15% DE DESCUENTO SINTOPE DE REINTEGRO TODOS LOS LUNES Y MIÉRCOLES EN UN SÓLO PAGO HASTA EL 28/12/2022. VÁLIDO PARA TODAS LAS SUCURSALES COTO PRESENTANDO LA CREDENCIAL DE SOCIO CLUB LA NACION CLASSIC, PREMIUM O BLACK VIGENTE JUNTO CON EL DOCUMENTO. DE IDENTIDAD AL MOMENTO DE A PERSONARSE EN LA CAJA DE LA SUCURSAL DE COTO C.I.C.S.A. OBTENÉ UN 15% DESCUENTO SOBRE EL MONTO TOTAL DE LA COMPRA. INCLUYENDO TODA LA LISTA DE PRODUCTOS ADHERIDOS Y PRECIOS DISPONIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL. SIN MONTO LÍMITE, APLICABLE PARA TODAS LAS FORMAS DE PAGO QUE COTO C.I.C.S.A. ACEPTE AL Y MEZCLA GIRASOL-SOJA EN TODAS SUS PRESENTACIONES, NI GASEOSA MARANJA & NADA (COD. 489051-489059) Y GASEOSA LIMÓN & NADA (COD. 489049-489048), NI PRODUCTOS BAJO EL COMPROMISO DE PRECIOS CUIDADOS PRECIOS PRECIOS CUIDADOS PRECIOS PRECIOS CUIDADOS PRECIOS PREC LAS SIGUIENTES MARCAS: COCA COLA, SIN AZÚCAR, CRUSH, FANTA, FANTA SIN AZÚCAR, ORUSH, ORDEN DE COMPRA, Y/O SIMILARES EMITIDAS POR COTO, LAS COMPRAS ABONADAS MEDIANTE LA APP DE MERCADO PAGO NO APLICAN PARA DESCUENTOS NI FINANCIACIÓN BANCARIA. COTO C.I.C.S.A. - PAYSA NDÚ 1842 - C1416CDP -CAPITAL FEDERAL - FONOCOTO 0800-888-4848 - VWVW.COTO.COM.AR. (5) FIESTA BRESH: 2X1 EN LA COMPRA DE ENTRADAS PARA FIESTA BRESH: 2X1 EN LAS QUE INTERVENGA OTRA MARCA O PROGRAMA. LOS DATOS Y OFERTAS MENCIONADOS REVISTEN UN CARÁCTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO Y EN MODO ALGUNO SUPONEN QUE LOS ESTABLECIMIENTOS, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS INDICADOS, Y LA CALIDAD DE LOS MISMOS, SON RESPONSABILIDAD DE SA LA NACION. ASIMISMO. LOS BENEFICIOS QUE SE DETALLAN ESTÁN VIGENTES A LA FECHA PUDIENDO ESTAR SUJETOS A FUTURAS MODIFICACIONES. LA TARJETA CLUB LA NACION ES DEL DIARIO LA NACION. S.A. LA NA

### POLÍTICA

Edición de hoy a cargo de Damián Nabot www.lanacion.com/politica | @Politica\_ln | Facebook.com/lanacion politica@lanacion.com.ar EL HALLAZGO DE LAS CÁMARAS DEL LUGAR

#### Tras el disparo fallido

La primera imagen del video reproducido por el sitio Nooticia muestra a la vicepresidenta tras enfrentar a su atacante, Fernando Sabag Montiel, quien gatilló un arma en su cara sin que se disparara.

### Intento de magnicidio | AVANCES DE LA INVESTIGACIÓN



La vicepresidenta Cristina Kirchner, tras enfrentar al atacante



Sabag Montiel es retenido por los manifestantes

# Se encontró ADN del atacante en el arma y se complica la situación judicial de su novia

Las imágenes muestran a Brenda Uliarte a metros del lugar donde Sabag Montiel gatilló contra Cristina Kirchner; los peritajes confirman que la pistola secuestrada es la usada en el ataque

### Paz Rodríguez Niell

Brenda Uliarte estuvo el jueves pasado en la esquina de Juncal y Uruguay cuando su novio, Fernando Andrés Sabag Montiel, gatilló una pistola calibre 32 frente a la cara de Cristina Kirchner, según detectaron los investigadores del caso al analizar una serie de videos registrados en el lugar. Esas imágenes resultaron determinantes para que se ordenara su detención, concretada el domingo por la noche, como posible cómplice del atentado. Los elementos recopilados indican que la joven mintió.

Las novedades que surgieron ayer de la investigación también mostraron un escenario más complicado para Sabag Montiel.

Fuentes judiciales ratificaron que la pistola Bersa calibre 32 que se secuestró el jueves en la vereda del edificio de Cristina Kirchner tiene el ADN de Sabag Montiel.

El material genético fue hallado en el gatillo, la corredera y la empuñadura del arma, añadió el informante. La pistola apareció en la vereda de Juncaly Uruguay después deque Sabag Montiel fue atrapadoy retenido por un grupo de militantes que advirtieron el intento de disparoy que lo pusieron a disposición de la Policía Federal.

Por la tarde, cinco amigos de Sabag Montiel complicaron con sus declaraciones la situación del acusado y su novia, según relataron fuentes al tanto de la investigación.

### El recorrido de la novia

"Es ella", confirmó ayer una fuente que trabaja en la investigación cuando LA NACION le mostró un video grabado con teléfono celular que circula desde el sábado en las redes sociales, publicado por el sitio Nooticia. Es una toma del momento en que un grupo de militantes kirchneristas se abalanzan sobre Sabag Montiel después del ataque, lo inmovilizany se lo llevan a la fuerza hacia la esquina, lejos de la vicepresidenta. En medio de la confusión, se ve a una mujer de baja estatura, pelirroja y vestida de negro con zapatillas blancas que agacha la cabeza, avanza sin mirar el tumulto y cruza la calle Uruguay.

Uliarte había tenido una fugaz celebridad en redes sociales semanas atrás cuando se trenzó en

una discusión en el canal Crónica TV con una beneficiaria de planes sociales, a la que enfrentó y le dijo: "Me parece deshonesto cobrarlo. Yo gano más saliendo a trabajar". Se hacía llamar Ambar, nombre que usaba también en redes sociales y páginas eróticas, donde ofrecía servicios online. Después del episodio en la casa de Cristina Kirchner, Uliarte-de 23 años-dio una entrevista a Telefe en la que trató de despegarse de Sabag Montiel y de lo que hizo el jueves. Dijo que no lo había visto en las 48 horas previas al ataque. Pero los investigadores sospecharon de ella desde un principio y por eso no la citaron inmediatamente como testigo. En cambio, dispusieron una escucha en tiempo real de su teléfono.

Según pudo saber LA NACION, el seguimiento de las cámaras de seguridad en distintos puntos de la ciudady el conurbano revela que viajó con su novio hasta Quilmes: fueron a pagar la seña a un tatuador. Después volvieron juntos a la ciudad. Y al menos dos cámaras captaron a la mujer a metros de donde Sabag Montiel desenfundó una pistola y gatilló en la cara de Cristina Kirchner. Ahora, Uliarte está detenida en

#### ESTUDIOS CONTRADICTORIOS

En la Justicia hay dos informes psicológicos diferentes sobre Fernando Sabag Montiel, el atacante de Cristina Kirchner.

El Cuerpo Médico Forense planteó que no registra "síntomas ni signos de alteración patológica" y mantiene sus "facultades conservadas". En cambio, dos psicólogas de la Policía Federal concluyeron que tiene "ideas de tipo delirante" y pidieron un equipo interdisciplinario.

Así lo informó a LA NACION un funcionario que trabaja en la causa. Otra fuente oficial ratificó que los dos análisis dieron resultados diferentes, pero destacó que el objetivo principal, esa primera noche, era determinar si Sabag Montiel podía ser indagado. la sede policial de la calle General Madariaga. Allí fue a verla ayer el defensor oficial Juan Hermida, que será su abogado en la causa salvo que considere que puede tener un conflicto de interés, a efectos de la defensa, con Sabag Montiel, a quien Hermida ya representa. Uliarte será indagada hoy, dijeron fuentes judiciales.

La causa que llevan la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo entró el domingo en secreto de sumario, mientras se amplía el círculo de sospechas sobre el entorno del acusado principal. Los testigos que declararon ayer llegaron muy asustados, temían que alguien pudiera reconocerlos y quisiera atentar contra ellos, relataron dos fuentes independientes de la causa. Los cuatro accedieron a entregar sus teléfonos para que sean peritados.

Los celulares de los cuatroy el de Uliarte están ahora en manos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la fuerza que advirtió el sábado que el aparato de Sabag Montiel había sido formateado y estaba vacío. El jefe de la PSA, José Glinski, estuvo ayer en los tribunales de Comodoro Py y se reunió con la jueza Capuchetti.

En las próximas horas, el juzgado podría ampliar la declaración indagatoria de Sabag Montiel, que por el momento se negó a responder las preguntas de los investigadores. La ampliación de la indagatoria será para ponerlo en conocimiento de las nuevas pruebas.

Antes del arresto, la joven había publicado varias historias en Instagram. La primera de ellas consta únicamente de una canción compuesta por Miley Cyrus –"Slide Away"– que cuenta la historia de una pareja que, a comienzos de su relación, tiene todo lo que siempre había deseado, pero de a poco ese amor se desvanece.

LA NACION | MARTES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2022



#### La detención

Segundos después, el video muestra a Fernando Sabag Montiel cuando es retenido por el grupo de manifestantes que rodeaban a la vicepresidenta Cristina Kirchner en Recoleta.



#### La novia

Por último, la cámara captura la imagen de la novia del agresor, Brenda Uliarte, quien deja el lugar mientras observa cómo los manifestantes tienen retenida a su pareja.





Brenda Uliarte observa cómo detienen a su novio mientras abandona el lugar

CAPTURA

### Brenda Uliarte. Un hijo muerto, una violación y un mundo de fantasía

María Nöllmann

Brenda Uliarte (23) cambió de apariencia física de un día para el otro. "Necesito que me tiñas de rubia", le dijo a su prima mayor, peluquera de profesión, cuando fue a verla, hace poco más de una semana. Necesitaba lucir diferente, le dijo, para que la gente no la reconociera por la calle. Es que había hablado en un móvil de Crónica y había dicho, entre otras cosas, que "cobrar planes sociales es fomentar la vagancia" y desde entonces sus vecinos de San Miguel la agredían al pasar. Elvideo se había viralizado en internet. Tanto es así que mientras cosechaba el odio del barrio sus seguidores de las redes sociales se multiplicaban.

Desde entonces ya nada fue igual. "Ella cambió totalmente. Nunca la había escuchado hablar de política. Y de repente no paraba de publicar cosas políticas liberales y criticar a Cristina", dice su prima menor, Agustina Uliarte, quien también es suvecina. Ambasviven sobre la calle Irigoin, en un conjunto de viviendas de material, junto a sus padres, primosy tíos, a pasos de las vías del tren de la línea San Martín. La misma línea que Brenda tomó el domingo, poco antes de ser capturada por la policía, al ser considerada posible partícipe del atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Brenda no tenía amigos en el barrio. Más bien, no tenía amigos, destaca su tío yvecino Eduardo Uliarte, quien todavía dice estar "en shock" por el ataque del viernes. "Se me partió el corazón cuando vi en un video cómo se la llevaban presa. Se veía la tristeza en sus ojos. Ella claramente fue manipulada por este novio nuevo que tiene. Es una persona muy vulnerable, después de todo lo que pasó", comentó su tío a la NACION.

Brenda Uliarte fue criada por su abuela en el mismo domicilio donde vive actualmente. "De chicavivía con su mamá, pero en esa casa había un tipo que la violaba. Entonces su abuela paterna, mi madre, se la trajo a vivir con ella y con el padre acá. La madre de Brenda se fue a vivir al interior. Ella no quedó bien después del abuso. Se volvió muy introvertida, casi no hablaba. Yo no tenía mucha relación, era como que les tenía miedo a los hombres, lógicamente", detalla su tío.

En 2020, la joven quedó embarazada de un hombre a quien nadie de la familia conoció. Durante meses, destacan sus familiares, fajó su vientre para evitar que la noticia trascendiera. Pero lo peor sucedió pocas semanas después del nacimiento de su hijo, que llamó Lionel Ezequiel Mateo Uliarte. El niño recién nacido falleció. Sus seres queridos no saben exactamente cuál fue el motivo, aunque uno de ellos asegura que fue muerte súbita. "Ella quedó muy mal después de eso. Mi hijo me contó que hablaba del bebé como si todavía estuviera vivo, como si estuviera ahí al lado de ella". dice Eduardo Uliarte.

Su hermano, el padre de Brenda, Leonardo Uliarte, no aparece desde ayer. Nadie sabe dónde se encuentra. Aunque sus sobrinas afirman que tuvo un pico de presión tras la noticia de que su hija podría estar involucra-

da en el intento de magnicidio y tras saber que vendía contenido erótico por internet. Lionel, quien se desempeñó como colectivero de la línea 203 durante gran parte de su vida, es dueño de un kiosco, donde solía trabajar Brenda hasta hace poco. En su Facebook, el padre publicóvideos y fotos dejando asentada su afinidad hacia el kirchnerismo. Por ejemplo, en noviembre de 2020, subió una foto del velatorio de Diego Maradona en donde se ve a la vicepresidenta junto al ataúd del futbolista, y escribió: "Cómo sufrís, mamá".

Sus familiares, sin embargo, no hablan de una grieta ideológica dentro de la familia, ya que, destacan, Brenda no solía hablar de política. Aseguran que fue su nuevo novio, Fernando Sabag Montiel, quien la llevó a tomar partido.

Sus primas conocieron al agresor de Cristina Kirchner una sola vez, la tarde en que Brenda se acercó a su casa para que una de ellas le tiñera el cabello rojizo. "Él vino con ella. Nos pareció muy raro. Empezó a decir que le había contratado un tratamiento de Botox para los labios y la cara, que la iba a dejar divina. A nosotras no nos gustó nada", cuenta Priscilla, la novia del primo de Brenda, desde la puerta de su casa.

A la familia no solo la sorprendió que Brenda estuviera acusada de estar involucrada en un intento de magnicidio. También quedaron asombrados con otro tipo de noticias que trascendieron, como la venta de contenido erótico a través de internet. También les sorprendió que hubiera escrito en sus redes que trabajaba como personal de limpieza de Shell y que estudiaba una carrera universitaria en la UBA. "Hasta lo que yo sé, ni terminó el secundario. Es como si ella estuviera hablando de otra persona, no de ella misma. Yo creo que vive en un mundo de fantasía, que está desvariando, y que se aprovecharon de ella", opina su tío.

### Piden a Gendarmería investigar por qué se perdió información del teléfono

El fiscal solicitó un "peritaje del peritaje" que hicieron los policías; son optimistas sobre la posibilidad de recuperar los datos

Hernán Cappiello

Los investigadores del atentado contra Cristina Kirchner son optimistas sobre la posibilidad de recuperar el contenido del teléfono celular de Fernando Sabag Montiel, formateado cuando los peritos intentaban abrirlo. Hay antecedentes de casos similares donde la información fue obtenida con éxito.

En tanto, el fiscal Carlos Rívolo pidió a la jueza María Eugenia Capuchetti realizar "el peritaje del peritaje", es decir, encargar un análisis técnico a la Gendarmería Nacional con la presencia de especialistas externos, para determinar dónde estuvo el error que hizo que en el teléfono apareciera la inscripción "reseteado a fábrica" cuando intentaron acceder a su información.

"Hay muchas chances de recuperar la información", dijo una fuente del caso, y mencionó otras ocasiones en las que sucedió lo mismo. Por ejemplo, en una causa de la Justicia Federal del Chaco, donde la información fue obtenida a partir de la existencia de una cuenta de correo electrónico de respaldo.

En este caso, se trata de un Samsung Galaxy A50, que puede ser recuperado con la ayuda de la propia empresa Samsung, a la que se está buscando contactar, explicaron fuentes del caso a la NACION.

El celular de Sabag Montiel fue secuestrado frente al departamento de Cristina Kirchner y enviado por la Policía Federal al juzgado federal de Capuchetti, adonde acudieron especialistas de esa misma fuerza con sus equipos para intentar extraer la información. No lograron hacerlo, porque la versión del software con la que trabajaban no se lo permitió. Por eso acordaron enviar el celular a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Un custodio y chofer del juzgado con un secretario –que se bajó en el camino-llevaron el aparato.

La PSA declaró en la causa que recibió el teléfono en un sobre abiertoyque cuandoloconectaron les apareció la leyenda "reseteado a fábrica". Así sucede, por ejemplo, cuando se borra intencionalmente el contenido del celular, antes de venderlo como usado.

En el acta que elaboró la PSA el viernes 2 de septiembre se señala que recibieron "un sobre abierto, sin planilla de cadena de custodia, el teléfono encendido con error de inicio, encontrándose las tarjetas SIMydememoria extraídas del slot y adheridas en la parte posterior del equipo con cinta adhesiva".

Por otro lado, fuentes de la Policía Federal señalaron que ellos entregaron el celular en una bolsa denominada de Faraday, que es un envoltorio que no permite que salgan señales del aparato, y que son ajenos a la pérdida de información.

Uno de los modos con los que se intentará recuperar la información requiere conectar el equipo a internet para tratar de transferir los datos de manera directa, como cuando una persona cambia de celular y pasa la información del viejo aparato al nuevo.

hizo que en el teléfono apareciera la inscripción "reseteado a fábrica" cuando intentaron acceder a su información. Sí se pudo rescatar el contenido de la tarjeta SIM y sus contactos. Asimismo, fuentes de la investigación indicaron que siempre está la

> El celular de Sabag Montiel fue secuestrado frente al departamento de Cristina Kirchner

Apareció formateado y sin datos tras ser abierto por la policía

posibilidad de solicitar a la empresa Meta, dueña de WhatsApp, la recuperación de los mensajes de esa cuenta, si es que tenía habilitado un modo de autorrecuperación. Demora, pero se ha hecho en otras investigaciones judiciales.

A este equipo electrónico de Sabag Montiel se sumaron ahora nuevos dispositivos. A la novia del detenido, Brenda Uliarte, también presa, le secuestraron el teléfonoy se lo entregaron directamente a la PSA. Asimismo, los cinco amigos de Uliarte que declararon como testigos en el juzgado de Capuchetti también entregaron sus teléfonos celulares y sus claves para poder acceder al contenido.

Todas estas tareas estarán a cargo de la PSA, que tiene una versión más desarrollada del software israelí utilizado para abrir la información de los aparatos telefónicos. El hecho de que les dejaran los celulares a la PSA es un indicador de que merecen la confianza de la jueza. •

### Intento de magnicidio | LA REACCIÓN DEL EJECUTIVO



El ministro aseguró que le presentó su renuncia al Presidente y fue rechazada

RICARDO PRISTUPLUK

### Aníbal Fernández defendió a la policía y dijo que tiene el respaldo del Presidente

El ministro de Seguridad enfrenta cuestionamientos por las fallas de la custodia y la destrucción de datos del celular del atacante

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, negó que la Policía Federal sea responsable por el reseteo del celular de Fernando Sabag produjeron mientras la Justicia intenta determinar quién y cómo fue alterado el teléfono del agresor de la vicepresidenta Cristina Kirchner y pese a que efectivos de esa fuerza debieron declarar como testigos en Comodoro Py. Aníbal Fernández afirmó también que "lo primero" que hizo después del intento de magnicidio fue poner su renuncia a disposición del presidente Alberto Fernández.

Además de aseverar que la Policía Federal "no manipuló" el teléfono, el ministro señaló: "Lo que hizo fue recogerlo, ponerlo en una bolsa de Faraday y enviarlo al juzgado". Las bolsas de Faraday a las que se refirió el funcionario blindan los dispositivos electrónicos y bloquean las señales.

"No, le digo que no", insistió Fernández, al ser consultado sobre la manipulación del dispositivo por parte de la Policía Federal.

Antes, Fernández había hecho un repaso sobre la actuación de la fuerza que conduce a partir del momento en que Sabag Montiel se mezcló entre los militantes frente al departamento de la vicepresidenta y le gatilló apuntándole a la cabeza, sin que el disparo se concretara.

"Llegaron nuestros efectivos, estaban todos los superintendentes, un hecho inédito, se armaron las carpas, se trabajó paso a paso con cada uno de los temas. Se desnudó a esta persona, se trabajó con Medicina Legal, como corresponde. Y después en algún momento se envía ese teléfono en lo que se conoce como bolsa de Faraday, que es esto: cuando queremos hablar y la señal

no sale porque rebota en todos lados", comenzó a explicar el ministro de Seguridad.

Montiel. Los dichos del ministro se una bolsa de Faraday al juzgado, el los custodios en retirar del lugar a juez nos da un recibo que dice que fue recibido con la cadena de custodia intacta. Hasta ahí llega nuestra tarea. Después no sé qué pasa. La jueza y el fiscal tienen atribuciones para tomar decisiones per se que no las conozco".

> De momento, la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo no consideraron necesario abrir una investigación contra ningún efectivo que haya operado el Samsung A50 de Sabag Montiel, un procedimiento que también incluyó a dos especialistas de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Pero el fiscal solicitó a la jueza que se realice un peritaje sobre todo el operativo, tarea para la cual recomendó a la Gendarmería Nacional.

### Defensa del operativo

Fernández defendió el operativo de la Policía Federal la noche del atentado. "Los protocolos se han cumplido", afirmó el ministro, más allá de las imágenes elocuentes que muestran a Sabag Montiel al gatillar a pocos centímetros del rostro de Cristina Kirchner. "Hay una foto donde se ve claramente como si fuese el [número] cinco del dado: la vicepresidenta en el medioy cuatro hombres de la Policía Federal a su alrededor", agregó Fernández.

Además, asumió que es "muy dificil" resolver un ataque de este tipo en una "situación abierta", en referencia a la militancia presente el jueves en la intersección de Juncal y Uruguay, donde se camufló Sabag Montiel.

"Miré el video y se logra desci-

frar un arma en el medio después de un rato largo. En el lugar pasa exactamente lo mismo", replicó Y siguió: "Se envía ese teléfono en en cuanto al tiempo que tardaron la vicepresidenta, que se quedó firmando libros después del incidente durante seis minutos, y hacerla ingresar a su domicilio. "No estoy justificando ni mucho menos. Lo que ha sucedido es un hecho horroroso que estamos tratando con mucho cuidado y profesionalismo, para no dejar fugar ningún tipo de situación. Ha hecho un muy buen trabajo la Fiscalía y la jueza, queremos aportar a eso", acotó.

### "Dispuesto a correrme"

No obstante, Fernández admitió que puso su renuncia a disposición del Presidente después de conocer lo que había ocurrido. "Soy un caballero y cuando esta cosa sucedió, lo primero que le dije al Presidente es que yo estaba dispuesto, cuando él lo decidiera, a correrme", contó. "Se lo dije al Presidente desde el primer momento. Esas cosas se deben hacer así", indicó.

También aseguró que "le duelen en el alma" las críticas que le hizo la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, quien pidió que renuncie porque-según dijo-"no supo cuidar" a Cristina Kirchner. "No sabe lo que pasó y opinó sin saber nada de lo que se ha hecho", manifestó el funcionario sobre la referente de derechos humanos y continuó, en relación con los demás cuestionamientos que tuvo su ministerio: "Hablar es muy fácil, hay que estar mirando las cosas como son. Sentimos que hicimos mucho esfuerzo". Incluso, relató que habló con la vicepresidenta ese mismo jueves y el sábado posterior al intento de magnicidio. •

### Tras el ataque, el Gobierno refuerza las custodias de sus ministros

La Policía Federal replanteará la seguridad de varios miembros del gabinete; desde la Casa Militar aseguran que "se tomarán más precauciones"

#### Jaime Rosemberg LA NACION

La Casa Rosada amaneció ayer con un nuevo y doble vallado exterior dispuesto por la Policía Federal. La explicación, según fuentes policiales, fue que se reforzó el perímetro a modo de "prevención" ante el renovado reclamo de entidades del área de discapacidad que protestan por recortes en las partidas (ver página 15). Pero, más allá del simbolismo que supone la Casa de Gobierno con doble enrejado, el ataque del jueves por la noche contra la vicepresidenta Cristina Kirchner en la puerta de su domicilio porteño obligó a replantear la seguridad del presidente Alberto Fernández y sus ministros, todos con custodia asignada por la Policía Federal.

"Cosas como las que pasaron el jueves te obligan a volver a poner bajo análisis todo", afirmaron a LA NACION fuentes del Ministerio de Seguridad en contacto con la división especial de la Policía Federal encargada de las custodias del Presidente, la vice, los ministros y hasta miembros del Poder Judicial.

Las custodias se reforzaron en el caso devarios ministros, confirmaron altas fuentes del Gobierno, que evitaron dar nombres propios.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, tiene a su cargo la coordinación de esas custodias. "Se basan en un protocolo que siempre puede modificarse", aseguraron cerca del ministro, que defendió ayer el accionar de la Policía Federal en el momento del ataque de Fernando Sabag Montiel, aunque el agresor llegó a apuntar en el rostro de la vicepresidenta a menos de un metro de distancia.

Voceros de tres miembros importantes del gabinete reconocieron que el eventual replanteo tiene bases sólidas.

"A la custodia se le da la importancia necesaria por una cuestión de prudencia", contestaron cerca de uno de ellos.

Hay otros casos concretos, aseguraron desde el gobierno nacional, de ministros que "rechazan tener custodia los fines de semana, por ejemplo". "Eso hay que revisarlo", puntualizaron.

Ni el presidente Alberto Fernández ni ministros como Eduardo de Pedro (Interior) o Sergio Massa (Economía) se muestran demasiado cómodos al ser seguidos por sus respectivas custodias, y muchas veces concurren a la Casa Rosada o a actos oficiales sin efectivos cerca suyo.

"No quieren perder el contacto con la gente", argumentaron fuentes oficiales, e incluyen en el listado a la propia vicepresidenta, desconfiada y reacia a aceptar operativos rigurosos en torno a sus movimientos, aunque siempre atenta a las directivas de Diego Carbone, el policía federal que oficia de jefe de custodia

personal de la vicepresidenta.

Carbone tuvo protagonismo el mes pasado por un video que circuló donde, en medio de una de las manifestaciones en apoyo de Cristina Kirchner, se lo ve saludar al diputado sanjuanino José Luis Gioja. En la imagen, tomada por un celular, se ve que entre risas y abrazos, Carbone dice del exgobernador y extitular del PJ: "¡La plata que choreamos con este!".

Los dichos motivaron polémica, en especial porque se grabó durante la primera vigilia frente a la casa de Cristina Kirchner, tras la acusación por corrupción en la obra pública del fiscal Diego Luciani.

#### Custodias

Desde el gabinete confirmaron a LA NACION que el viernes, el titular de la AFI, Agustín Rossi, sugirió a los ministros sumar más custodia debido al "mal clima" imperante, una recomendación que algunos miembros del gabinete ya avisaron que no acatarán.

En el caso del Presidente, su seguridad es compartida con la Casa Militar, que se ocupa de protegerlo dentro de los límites de la Casa Rosaday la quinta presidencial de

"La seguridad no seva a reforzar, pero indudablemente se tomarán precauciones en base a lo sucedido", comentaron a LA NACION desde la Casa Militar, que encabeza el coronel Alejandro Guglielmi.

En las recientes salidas al interior del país, como la de Bariloche la semana pasada, llamó la atención la escasa cantidad de miembros de seguridad que acompañaron al Presidente, siempre en coordinación con las fuerzas locales.

"Al Presidente no le pasa nada porque nadie lo intenta", ironizó un funcionario, mientras -casualidad o no-Alberto Fernández suspendió durante el fin de semana una actividad programada para ayer en La Matanza.

Tras días sin agenda oficial, el Presidente participará hoy en la convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), en el predio de La Rural.

Fernández tendrá a cargo el cierre, en tanto que durante la jornada se espera la presencia de ministros.

En tren de imaginar mejores sistemas de protección, desde el oficialismo recordaron que el expresidente Néstor Kirchner ideó, junto a Marcelo Sain, la creación de una división especial de custodia de la fórmula presidencial, integrada ya no por policías, sino por personal "del palo", simpatizantes kirchneristas, pero entrenados para ese papel.

"Quedó en la nada cuando Marcelo Sain pasó a ser interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Pero era una buena idea", comentaron desde un despacho oficial, en alerta luego de lo sucedido en Juncal y Uruguay, el jueves por la noche.

POLÍTICA | 11 LA NACION | MARTES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2022



Derman es estudiante de Sociología y rechaza el marxismo

#### META

### Un militante de ultraderecha, detenido por avalar el atentado

José Derman, de 38 años, fue aprehendido en La Plata; asistía a un local de extrema derecha donde se halló un proyectil de mortero

Un hombre que reivindicó en las redes sociales el intento de asesinato contra Cristina Kirchner fue denunciado y detenido ayer en La Plata, luego de tres allanamientos que hizo la policía bonaerense: en el domicilio del aprehendido, en otra propiedad vinculada a él y en un local de extrema derecha conocido como Centro Cultural Kyle Rittenhouse, donde se encontró un proyectil de mortero. El detenido será investigado por "intimidación pública" e "incitación a la violencia".

diante de Sociología, había publi-"Nuestro total apovo al héroe brasileño que intentó hacer justicia por los argentinos" -en relación con Fernando Sabag Montiel, el atacante de Cristina Kirchner-. Fuentes de la investigación indicaron que va contaba con otra causa abierta por hostigamiento digital, luego de varias denuncias públicas por acoso.

En las paredes del local allanado había inscripciones y pinturas vinculadas a la ultraderecha. Y pese a

que no era un sitio oficial afiliado a La Libertad Avanza, el partido conducido por Javier Milei, se encontraron dibujos y panfletos con la cara del diputado nacional en ese lugar. Incluso, en otros videos que este grupo compartió en sus redes sociales se puede ver el rostro del libertario pintado en los muros de esa locación.

Al conocerse esta situación, el diputado Javier Milei publicó un comunicado en su cuenta de Twitter en el que aclaró que el Centro Cultu-José Derman, de 38 años y estu- ral Kyle Rittenhouse y Derman "no forman parte de La Libertad Avancado un video en YouTube titulado za" ni de ningún "espacio relacionado" con el economista.

> Entanto, en ese lugar se secuestró un proyectil de mortero de 83 milímetros, que la Dirección de Explosivos de la policía bonaerense tenía planeado detonar ayer en el Ceamse de La Plata.

> Fue esta división de la fuerza de la provincia de Buenos Aires la que se enteró de la circulación del video a través de YouTube. En esa grabación, y con la cara descubierta, Derman manifestó su respaldo a Sabag

Montiel, quien gatilló una pistola en la cara de la vice presidenta el jueves.

Que el proyectil no se haya disparado fue una de las cuestiones que lamentó el militante de ultraderecha en su posteo, en el que también criticó duramente al gobierno de Alberto Fernández y llamó a "arrancar de raíz al marxismo". Además, destacó el rol del "centro cultural" al que pertenece, entendiéndolo como el primero "abiertamente de derecha" de La Platay la Argentina.

Elgrupo ultraderechista también difundió el video en su cuenta de Facebook, donde sumaron polémicos comentarios con más arengas hacia el intento de asesinato, dichos misóginos y repercusiones sobre la detención de Derman. "Otra vez somos noticia, compatriotas", celebraron.

Kyle Rittenhouse, que "inspiró" el nombre del "centro cultural", es un joven estadounidense que fue acusado de matar a dos hombres durante los disturbios raciales contra la brutalidad policial en Kenosha, Wisconsin, en 2020. El jurado finalmente lo absolvió.

### La Legislatura bonaerense repudió el ataque en una sesión con cruces

Las cámaras de la Legislatura aprobaron textos por consenso; no hubo ausencias opositoras, pero se elevó la tensión con algunas críticas oficialistas

#### Javier Fuego Simondet LA NACION

La cámaras de Diputados y de Senadores de la provincia de Buenos Aires aprobaron ayer dos declaraciones de repudio contra el intento de magnicidio que sufrió la vicepresidenta Cristina Kirchner. El consenso entre oficialismo y oposición derivó en textos desprovistos de críticas a los medios, la Justicia y los opositores, aunque en las sesiones se generaron momentos de tensión a partir de críticas que lanzaron hacia esos sectores legis-

ladores del Frente de Todos. "La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires repudia y condena enérgicamente el atentado e intento de magnicidio contra la vida de la vicepresidenta y dos veces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y expresa su absoluta solidaridad. Demanda el pronto esclarecimiento, la determinación y condena de los responsables de estos acontecimientos que atentan contra la democracia. Llama a referentes sociales y políticos, y a la ciudadanía en general, a manifestarse por la paz, construir canales de diálogo y demostrar con el ejemplo el respeto por la vida humana y el compromiso con la plenavigencia del estado de derechoy de la democracia", se indica en el documento

de Diputados. Juntos consultados por la Nacion marcaban que esperaban declaraciones sin dardos para la prensa, la oposición o la Justicia. En los debates, se mantuvieron en sus bancas, a diferencia de lo que sucedió el sábado en la Cámara de Diputados nacional, cuando Pro se retiró a la hora de los discursos.

Pero en las intervenciones hubo momentos tensos, como el discurso de la diputada Susana González, cercana al intendente de Ensenada, Mario Secco. "Qué raro que no

se pueda poner en un comunicado las palabras 'medios' ni 'odio", reprochó en su discurso.

Desde el bloque de Avanza Libertad, Nahuel Sotelo Larcher criticó: "Vienen a querer culpar a nuestro espacio. Si quieren hacer algoasí, primero miren para adentro. No fue la derecha la que dijo que las Taser habría que probarlas con los hijos de Patricia Bullrich, como dijo Hebe de Bonafini".

#### El Senado

"La Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires expresa su enérgico repudio al intento de magnicidio contra la vicepresidenta y dos veces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y contra la democracia y el orden constitucional que construimos a lo largo de los últimos 39 años de nuestra historia. Además, manifestamos nuestra absoluta solidaridad con la señora vicepresidenta y su familia. Exigimos al Poder Judicial pronto esclarecimiento y condena a los responsables de este hecho lamentable, que empaña la vida en democracia. Exhortamos a la dirigencia toda y a la población a buscar todos los caminos que conduzcan a la paz social", fue la declaración que aprobó el Senado.

En ese debate hubo un cruce entre Omar Plaini (Frente de Todos) y Christian Gribaudo (jefe En la previa, legisladores de del bloque de Juntos), después de que Plaini recordara que Macri señaló que el kirchnerismo montó una "cacería de periodistas" y que "también justificó la Gestapo". Gribaudo contestó: "El discurso nos ofende, llamando a la paz social con agresiones. Es intolerable".

> El debate lo cerró Teresa García, jefa del bloque oficialista. "Se han utilizado los términos 'ladrona', 'cuca', 'lacra', 'chorra', 'puta'. Todos esos términos han cargado las armas de muchos y encontraron a un loco", sostuvo.



12 | POLÍTICA

### Intento de magnicidio | LA SITUACIÓN JUDICIAL DE LA VICEPRESIDENTA



El abogado de Cristina, Alberto Beraldi, será el sexto letrado en exponer ante el tribunal

#### ARCHIVO

### Embestida de los acusados contra los fiscales en el reinicio del juicio Vialidad

El abogado de Garro acusó a Luciani y a Mola de "violar la Constitución" tras insistir en que el caso ya fue cerrado por la Justicia de Santa Cruz

Ayer se retomó el juicio por la causa Vialidad, que tiene entre sus acusados a Cristina Kirchner, con el inicio del alegato de las defensas. El primero en exponer fue el abogado Mariano Fragueiro Frías, que defiende a Héctor Garro, expresidente de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz, para quien el fiscal Diego Luciani pidió una condena de tres años de prisión en suspenso. "El Ministerio Público Fiscal violó la Constitución nacional", dijo Fragueiro Frías en el inicio de su exposición, para insistir en que el caso ya fue resuelto por un tribunal de Santa Cruz.

El abogado sostuvo que para "tratar de neutralizar la acción de la supuesta corrupción" la fiscalía cometió un "avasallamiento de las constituciones provinciales y las normas constitucionales". Su defendido está acusado del delito de administración fraudulenta.

Fragueiro Frías empezó su alegato con un mensaje de solidaridad para Cristina Kirchner, que no estuvo conectada por Zoom al juicio, por el ataque en su contra del jueves pasado y con una exhortación a Dios para que el odio no se imponga en la sociedad. Además, el abogado le expresó sus condolencias al presidente del tribunal, Jorge Gorini, por la muerte de su padre, ocurrida hace algunas semanas.

A diferencia de otros defensores, Fragueironorecusóaningunodelos jueces del tribunal ni a los fiscales en este juicio. No obstante, fue muy crítico de la actuación de los fiscales Diego Lucianiy Sergio Mola. Los acusóde "abusar de falacias circulares y afirmar cuestiones inexistentes" en contra de su defendido. "Acá hay algo gravísimo. El Ministerio Público Fiscal, ylo digo con dolor, haviolado la Constitución nacional", insistió.

Según Fragueiro, la fiscalía "se condujo con absoluta hipocresía funcional" al construir la acusación. "Al repartir o distribuir imputaciones no tuvo ningún miramiento en cepresidenta Kirchner y a exfunseñalar que nuestro representado cometió irregularidades contra el Estado nacional, pero violó principios fundacionales de la Constitución", sostuvo. Cuando expuso sobre la importancia de respetar el federalismo, el abogado citó al constitucionalista Roberto Gargarella. También hizo referencia a un libro de Daniel Sabsay, uno de los especialistas en derecho constitucional más duros contra la corrupción kirchnerista.

"Los fiscales federales de la Capital Federal se quieren arrogar funciones e interferir en la Justicia de San-

La expectativa está puesta en la defensa técnica que ofrecerá el abogado de Cristina

ta Cruz, que ya se pronunció. Nadie puede decir si está bien o está mal. A eso se refiere la autonomía de las provincias. Lo contrario es afectar directamente al federalismo", sostuvo Fragueiro Frías, en alusión a las causas penales que se llevaron adelante en Santa Cruz por hechos similares a los que ahora se juzgan. "Acá hay cosa juzgada", afirmó. Las defensas invocaron este argumento para que el juicio del caso Vialidad no se hiciera, pero sus recursos fueron rechazados, incluso por la Corte Suprema.

Fragueiro Frías esgrimió también como argumentos defensivos que los fondos que se destinaron a las obras públicas que se investigan eran de la provincia de Santa Cruz, no nacionales (la fiscalía sostiene lo

contrario) y que intervino el Tribunal de Cuentas de la provincia, que aprobó la gestión y las inversiones.

En esta causa se investiga a la vicionarios nacionales y provinciales -entreellos, Garro-por haber direccionando obras viales de Santa Cruz en beneficio del empresario Lázaro

Luego del alegato de Fragueiro Frías, que tenía a su disposición tres jornadas, pero terminó su exposición antes del mediodía de ayer, seguirán las defensas de Mauricio Collareda, que tuvo el mismo rol que Garro y sobre quien pesa un pedido de pena de seis años cárcel, y de Héctor Raúl Daruich, para quien la fiscalía solicitó cinco años de prisión.

Cada letrado dispone de tres audiencias para alegar, pero se estima que los tres primeros podrían terminar esta semana, utilizando las audiencias previstas para hoy y el próximo viernes. Así, la semana próxima podría ser el turno de Maximiliano Rusconiy Gabriel Palmeiro, defensores del exministro de Planificación Julio De Vido, que está acusadode haber sido uno de los organizadores de la asociación ilícita, con un pedido de pena de 10 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

La defensa de Cristina Kirchner, a cargo del abogado Alberto Beraldi, está sexta en el cronograma definido por el tribunal: la expectativa está puesta en los argumentos técnicos que utilizará Beraldi luego de la defensa política que la vicepresidenta hizo a través de YouTube.

La exposición de ayer, a pedido de Fragueiro Frías, no se hizo por Zoom, sino que la defensa alegó en una sala de audiencias frente al tribunal.

### Los gobernadores peronistas apuntaron contra la Justicia

Respaldaron a Cristina tras el ataque y criticaron a los medios y los jueces; hubo varias ausencias

Gabriela Origlia

PARA LA NACION

CORDOBA.-Laliga de gobernadores peronistas se reunió ayer en la ciudad de Buenos Aires y ratificó su repudio al intento de magnicidio de lavicepresidenta Cristina Kirchner. Durante el encuentro insistieron en la necesidad de avanzar en la reforma de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y criticaron al máximo tribunal por no responderles su planteo para ser parte en la causa por el reclamo de la coparticipación federal que impulsa la ciudad de Buenos Aires.

También recomendaron al presidente Alberto Fernández la convocatoria de una comisión por la paz y la no violencia integrada por las "distintas expresiones religiosas junto a personalidades notables" para que generen lo que "deben ser las reglas sustanciales para la construcción de una cultura del encuentro en el país".

Respecto de la reforma de la CorteSuprema, reiteraron que se debe promover "una integración federal con paridad de género" y plantearon su "preocupación" por lo que definieron como la "indiferencia respecto a nuestra petición de incluir a las provincias que reclamamos ser amicus curiae ante el conflicto suscitado por la distribución de recursos coparticipables".

Frente a la crisis económica, los mandatarios reiteraron su pedido de "federalizar el presupuesto 2023, con el objeto de garantizar la continuidad de las obras públicas miento de la economía y promover Gutiérrez.

la recuperación del salario real".

Después de ese planteo, que busca evitar el ajuste sobre sus números, dieron su apoyo al dólar soja anunciado por el ministro de Economía, Sergio Massa, tras señalar que "contribuye a lograr estabilidad cambiaria como precondición para sostener la estabilidad macroeconómica y generar empleo productivo".

#### Acusaciones y ausencias

Después del atentado, la liga emitió un comunicado contra "la proliferación de campañas sistemáticas de odio y violencia". También, como el resto de las voces oficialistas, dedicó una mención a que "la violencia verbal en los medios de comunicación, en la Justicia y en la política engendra violencia física, irracionalidad colectiva y hechos que alteran la paz social".

El texto incluía "una convocatoria amplia a todos los gobernadores y gobernadoras" para el encuentro de ayer. La rionegrina Arabela Carreras confirmó haber recibido una invitación, pero no pudo viajar por problemas de agenda y horarios de vuelos; en cambio los mandatarios radicales de Corrientes, Jujuy y Mendoza, el peronista no kirchnerista Juan Schiarettiyel jefedel Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dijeron no haber recibido invitaciones.

Desde el gobierno de Omar Perotti (PJ) señalaron que el gobernador no asistió porque se pasó para este lunes día de la Industria en Santa Fe. No hubo respuesta a en las provincias, sostener el creci- la consulta del neuquino Omar

### Un exgobernador se negó a firmar un apoyo a la vice

MENDOZA.- Ya alejado de la política, el histórico dirigente radical y exgobernador Roberto Iglesias pateó el tablero y no firmó el documento que suscribieron los exmandatarios de la provincia cuyana en apoyo a la expresidenta Cristina Kirchner, tras el intento de asesinato que sufrió el jueves por la noche en la puerta de su departamento, en la ciudad de Buenos Aires. Iglesias dejó, así, un mensaje contundente, en medio de la conmoción que causó el ataque intimidatorio.

La decisión del exmandatario radical cayó como un baldazo de agua fría entre los exmandatarios, que buscaban calmar las aguas y dar un mensaje conciliador. Iglesias, más allá de repudiar el hecho de violencia contra Cristina, planteó algo clave, que fue desestimado por sus pares: agregar en el documento una mención a la causa judicial que tiene en vilo a la vicepresidenta: la causa Vialidad.

El exgobernador, que comandó la provincia entre 1999 y 2003, fue contundente. "Me llamaron para sumarme aldocumento y me pareció bien, porque en Mendoza la convivencia es distinta. Por eso, apoyé repudiar la violencia en general, y más aún contra la vicepresidenta, porque es más grave. Pero querían quedarse solo en el repudio. Por eso, si en la provincia somos mucho más correctos y respetuosos, no podíamos dejar de lado decirle que se atenga a la Justicia: que lleve su problemática al tribunal y no a Recoleta o al resto del país", expresó el radical, en diálogo con LA NACION. Se despegó, así, del escrito firmado por los gobernadores que condujeron la provincia de Mendoza tras la recuperación de la democracia: José Octavio Bordón, Rodolfo Gabrielli, Arturo Lafalla, Julio Cobos, Celso Jaque, Francisco Pérez y Alfredo Cornejo.

"Rechazamos todo tipo de violenciay nos solidarizamos con la vicepresidenta de la Nación, víctima hoy deesa irracionalidad. Instamos a toda la dirigencia política, sindicalysocial, a encontrar caminos de diálogo sostenidos en la tolerancia y el respeto", señalan los exmandatarios en el documento.

Al desestimarse la sugerencia paraincluir una mención a la causa en la que se juzga a la vicepresidenta, Iglesias decidió abrirse y cuestionar el rechazo de sus pares. Hizo hincapié en la importancia de que los tribunales se expidan sobre el pedido de condena de 12 años de prisión contra Cristina Kirchner por corrupción en la obra pública. •

POLÍTICA | 13 LA NACION | MARTES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2022

### El Gobierno insiste en debatir el "discurso del odio" y quiere sumar a la oposición

En la Casa Rosada admiten que para avanzar en un proyecto hay que buscar un acuerdo con Juntos por el Cambio e impulsarlo en el Congreso

### Santiago Dapelo

fomento desde el oficialismo acusaron a la oposición y los medios de comunicación, no se traducirá, al menos por ahora, en una acción concreta del Gobierno. "Hoy se promueve el debate", explicó uno de los hombres de consulta del presidente Alberto Fernández. mas Digitales (Nodio), que lanzó la Para avanzar con un proyecto de ley hace falta un acuerdo con la oposición, reconocieron desde la Casa Rosada.

"La oposición debe ser parte. misaría del pensamiento". Si gatillarle en la cabeza a la vicepresidenta no es motivo, ¿entonces cuándo? El odio y la violencia atentan contra la convivencia democrática", sostuvo un integrante del gabinete nacional.

Así, al menos por ahora no hay espacio para avanzar con el objetivo del que hablaron algunos funcionarios de intentar promover en la Argentina una norma "contra el odio" similar a la que impulsó Nicolás Maduro en Venezuela o la que se aplica en Alemania.

Pese al pedido de interpelación que pidió el interbloque de Juntos por el Cambio, lejos de buscar bajar el tono de sus críticas, la presidenta del Inadi, Victoria Donda, reforzó su mensaje. "El discurso de odio no es contra cualquiera, es contra el peronismo, contra el kirchnerismo. El odio que se concentra en la figura de Cristina es muy grande, como el que se concentró en Evita", manifestó Donda.

Un día antes, en una nota de opinión, había relacionado el ataque de Fernando Andrés Sabag Montiel, el hombre que gatilló a centímetros de la cara de la vicepresidenta, con las críticas de la oposición y los medios de comunicación. "Las armas de los odiadores las cargan los Macri, los Bullrich, los Milei", escribió la titular del organismo contra la discriminación.

Lejos de esa agenda, el Presidente recibió a la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, y al presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez. Según confiaron fuentes oficiales, los líderes parlamentarios y el jefe del Estado dialogaron sobre la sesión especial en la que se condenó el atentado a la expresidenta.

Alberto Fernández les manifestó su conformidad por "la amplísima mayoría conformada alrededor del repudio a los hechos sucedidos contra la vicepresidenta".

Martínez, además, destacóque el jefe del Estado "está con la expectativa de que, sabiendo que el ámbito natural para el diálogo político es el Congreso, este repudio al atentado contra Cristina pueda generar que el oficialismo y la oposición, en sus distintasvertientes, avancen sobre temas que ayuden a seguir consolidando el proceso democrático".

La relación de fuerzas entre el oficialismo y la oposición en el Parlamento, sumado al clima de enfrentamiento entre los dos principales bloques, hace prever que cualquier convocatoria al diálogo naufragará.

Por eso, para evitar un nuevo El "discurso del odio", sobre cuyo round con la oposición, el Gobierno promoverá el debate sobre una eventual iniciativa que podría enviar al Congreso. Cerca del Presidente no quieren repetir la experiencia del Observatorio de la Desinformación y la Violencia Simbólica en Medios y Platafortitular de la Defensoría del Público, Miriam Lewin, y que fue judicializado por Juntos por el Cambio por buscar cumplir la función de "co-

Donda no fue la única funcionaria que habló del tema. Otros de los que se sumaron fueron la vocera presidencial Gabriela Cerruti y el asesor presidencial Alejandro Grimson. Ambos se expresaron durante el fin de semana en relación con la "necesidad" de generar una nueva legislación.

"Hayperiodistas que son partícipes necesarios muy centrales de la construcción del odio y que hagan una autocrítica y que ese discurso que les genera uno o dos puntos más de rating tiene profundas consecuencias sociales, discursos que generan otros discursos de persecucióny de exterminio", dijo Cerruti el sábado, en el Congreso.

Grimson, en tanto, manifestó quela "Argentinatiene que avanzar en la limitación de los discursos del odio para lograr convivencia democrática sin violencia" y sostuvo que eso debería "plasmarse en una levo en un conjunto de leves".

Otro que había advertido acerca de los efectos sobre la política fue el canciller Santiago Cafiero. "Si la política, los discursos y los individuos que se abocan a la acción política no reniegan de la descalificación tantas veces vista en las redes sociales, la esfera pública seguirá degradándose al mismo ritmo y del mismo modo en que estas plataformas lo fueron haciendo como espaciode intercambio", escribió el ministro en Anfibia.

#### REPUDIO DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES

Lajunta directiva de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas expresó ayer su repudio al ataque sufrido por la vice presidenta Cristina Kirchner.

En su texto, las autoridades manifestaronquelainstitución "repudiaelatentado contrala señora vicepresidenta de la Nacióny reafirma su compromisoconlosvalores de respeto y tolerancia propios de una sociedad democrática".

La entidad la encabezan el juez Alberto Dalla Vía, como presidente, y el historiador Luis Alberto Romero, como vice.

# Venezuela. La ley que iba a "promover la paz" y se usó para censurar y perseguir

Un sector del kirchnerismo impulsó tras el ataque a Cristina Kirchner una norma a semejanza de la dictada por Nicolás Maduro

Luego del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, calificó el episodio de "golpe de Estado" y abogó por la ley contra el odio que se aplica en el país caribeño sobre medios y opositores, una opción que el kirchnerismo debate en las últimas horas con mayor fuerza. Pero ¿en qué consiste la legislación que rige en Venezuela y por qué es considerada tan polémica?

La ley constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia, también conocida simplemente como ley contra el odio, fue aprobada por unanimidad por la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, conformada exclusivamente por miembros oficialistas, en noviembre de 2017.

La ley establece sentencias de hasta 20 años de cárcel para quien incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas mediante cualquier medio, y legaliza el bloqueo de portales que sean considerados inadecuados por su contenido. También indica que la persona que difunda un "mensaje de odio" en las redes sociales deberá eliminarlodentro de las seis horas siguientes a su publicación, o de lo contrario deberá pagar una multa que va de 50.000 a 100.000 unidades tributa-

"Ha llegado la hora de, a través de un gran proceso político de creación de conciencia, castigar los delitos de odio, la intolerancia en todas sus formas de expresión y que se acaben definitivamente", declaró el presidente venezolano ante los constituyentes en agosto de 2017 al consignar el proyecto de ley, según medios locales.

La ley también establece como sanción entre 8 a 10 años de cárcel a funcionarios que se abstengan, omitan o retarden la consumación de un delito de odio y al personal de salud que se niegue a atender a una persona por razones de odio.

La lev permite revocar la concesión del prestador de servicio de radio o televisión que promueva el odio o la propaganda de guerra, y señala que los medios de comunicación que no difundan mensajes "destinados a promover la paz, la toleranciay la igualdad" serán multados con hasta 4% de los ingresos brutos causados en el ejercicio fiscal inmediatamente anterior a aquel en el que se cometió la infracción.

Por otro lado, la ley prohíbe la constitución de movimientos y organizaciones sociales que incumplan con lo establecido en su contenido. Igualmente, el artículo 11 ordena al Consejo Nacional Electoral (CNE) revocar la inscripción de las organizaciones políticas que promueven "el fascismo, la intolerancia o el odio nacional, racial, étnico, religioso, político, social, ideológico, de género, de orientación sexual, identidad de género, expresión de género y de cualquier otra naturaleza".

El artículo también señala que los partidos deberán contemplar entre sus normas disciplinarias la medida preventiva de suspensión y la sanción de expulsión de las per-



Maduro puso como modelo su cuestionada ley contra el odio REUTERS

sonas que supuestamente contravengan la ley.

La polémica legislación ha sido ampliamente criticada en Venezuela. Sus detractores señalan que está diseñada para penalizar la disidencia política al tipificarla como delito, que establece restricciones a la libertad personal y que promueve la censura. La Asamblea Nacional de Venezuela incluso declaró su nulidad "en rechazo al instrumento generador de odio e intolerancia promovido por Nicolás Maduro y la fraudulenta constituyente", estableciendo que la leyviola los artículos 49, 51, 57, 58, 62, 68 y 202 de la Constitución venezolana.

En un comunicado emitido en noviembre de 2017, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación sobre esa ley porque "establece sanciones penales exorbitantes y facultades para censurar a medios tradicionales e internet, en contradicción con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión".

La Relatoría explicó en el comunicado que "el Estado podrá castigar -a través del derecho penal-expresiones que pueden estar protegidas por el derecho a la libertad de expresión e incluso suprimir contenidos, al otorgarse al Estado la facultad de bloquear sitios en internet y revocar las licencias de los medios de comunicación audiovisuales".

Entretanto, la ONG Espacio Público denunció que con el instrumento aumentará la persecución y la criminalización en el país. "La paz a partir del discurso debe construirse, no se decreta. Una ley no puede sustituir el juicio de la sociedad fomentando la censura. La ley constitucional contra el odio es un grave síntoma dado el contexto de represalia contra sectores disidentes", indicó en Twitter.

El 3 de enero de 2018, Ronald Güemes y Erika Palacios fueron los primeros procesados por la ley contra el odio; ambos fueron detenidos cuando se desarrollaba una protesta vecinal contra el gobierno de Maduro y fueron apresados en la comandancia policial de Naguanagua, según informó El Nacional. Luis Armando

Betancourt, coordinador del Foro Penalen Carabobo, denunció que la imputación se basó en declaraciones de funcionarios policiales que indicaron que habían expresado mensajes de perjuicios contra el presidente y calificó de irregular el proceso judicial porque la detención fue arbitraria, ya que "no estaban cometiendo ningún delito que pudieran imputársele".

Desde entonces, decenas de civiles y activistas han sido detenidos y medios de comunicación multados o censurados por criticar al régimen de Maduro.

A solicitud de la fiscalía, un tribunal solicitó una orden de aprensión contra el periodista Roberto Deniz por el supuesto delito de incitación al odio por los reportajes realizados contra el roboy estafa a los venezolanos a través de la importación de productos para el programa Clap.

En 2020, el politólogo disidente del chavismoy director del sitioweb de noticias Punto de Corte Nicmer Evans fue detenido por presunta comisión del delito de "incitación al odio". "El derecho consagrado de la libertad de expresión, la crítica a la acción política, la defensa y la resistencia ante la tiranía, no puede ser considerada instigación alodio", dijo el politólogo antes de ser detenido.

### Participaciones sociales

4318 8888

REUNIONES

En el ROTARY CLUB DE BUENOS AIRES que preside el Dr. Jorge Grinpelc, mañana 7 de septiembre, a las 13 horas, disertará el Dr. Alieto Guadagni sobre: "La Energía Mundial frente al Cambio Climático"

Publique aquí todos los días de 9 a 19. Consulte horarios de cierre. 3 cuotas sin interes con tarjeta de crédito

### Intento de magnicidio | ESTRATEGIA EN EL CONGRESO

### Cristina Kirchner regresó al Senado y se enfocó contra la Corte Suprema

Recibió a dirigentes y legisladores oficialistas y al abogado Dalbón; el kirchnerismo no pudo convocar para hoy a una sesión



La vicepresidenta Cristina Kirchner deja su departamento para ir al Congreso

IGNACIO SÁNCHEZ

### Gustavo Ybarra

LA NACION

Tras el fallido intento de asesinato contra su persona, Cristina Kirchnervolvió ayer al Senado en medio de mayores medidas de seguridad, que prometen agudizarse para la próxima sesión, y en un clima palpable de tensión política con las fuerzas de la oposición.

La jornada incluyó reuniones con gobernadores, como Jorge Capitanich (Chaco) y Axel Kicillof (Buenos Aires), luego de que los mandatarios lanzaran un documento a favor de reformar la Corte Suprema (ver página 12).

La ampliación a 25 miembros de la Corte Suprema que impulsa Cristina Kirchner en sociedad con los gobernadores peronistas se trabó el mes pasado por la propia resistencia interna.

Ahora, tras el ataque del viernes, el kirchnerismo retoma la embestida.

Si bien no se informó de manera oficial, la agenda que mantuvo ayer la vicepresidenta incluyó una reunión con el abogado Gregorio Dalbón, legisladores y dirigentes oficialistas, que desfilaron por su despacho del primer piso del Senado.

Cerca de las 20.30, salieron por la puerta de senadores los gobernadores Capitanich y Kicillof.

Según pudo saber LA NACION, el sector kirchnerista más radicalizado del Senado presionó para convocar una sesión especial para hoyy replicar lo ocurrido el sábado en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el líder del interbloque del Frente de Todos, José Mayans (Formosa), debió moderar el reclamo de sus compañeros de bancada ante la dificultad en conseguir el número para poder abrir una sesión sin el apoyo de la oposición, que se negó a participar de la reunión.

### La frustrada sesión

Fuentes legislativas confirmaron que Mayans se comunicó en la noche del domingo con el jefe de la bancada radical, Luis Naidenoff (Formosa), para transmitir la intención de su bloque de convocar a una sesión especial para hoy.

La respuesta de Naidenoff fue tajante. Rechazó cualquier posibilidad de sumar a Juntos por el Cambio a una jugada de ese calibre después del tenor de los discursos oficialistas que se escucharon el viernes en la movilización a la Plaza de Mayo y la tarde del sábado en el recinto de la Cámara baja, que no hicieron más que agravar el enfrentamiento del kirchnerismo con la oposición.

Además, Naidenoff le recordó a Mayans que los senadores ya habían manifestado su respaldo a la vicepresidenta en la declaración conjunta que leyó el secretario parlamentario, Marcelo Fuentes, horas después del fallido atentado.

"Los bloques e interbloques del Senado de la Nación expresan su enérgico repudio y reclaman el esclarecimiento del intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ocurrido esta noche en las puertas de su domicilio", rezaba el pronunciamiento de los senadores, que mereció el elogio de los legisladores oficialistas por la predisposición de la oposición para sumar su apoyo, y en el que, además, se instaba a toda la dirigencia política "a buscar todos los caminos que conduzcan a la paz social".

A pesar del silencio oficial, LA NA-CION pudo ver a Dalbón ingresar al despacho de Cristina Kirchner poco antes de las 17.30. Más temprano, el abogado había anunciado su intención de que la vicepresidenta participe como querellante en la causa que busca esclarecer las circunstancias y motivaciones que llevaron a Fernando Sabag Montiel a intentar atentar contra su vida.

#### Los controles

Por el momento, los hábitos de la dotación de seguridad en el Senado no han cambiado de manera radical, aunque se pudo percibir un celo y tensión mayores de lo habitual entre el personal que vigila la Cámara alta.

De hecho, la vicepresidenta volvió a usar los mismos accesos que utilizaba hasta el intento de atentado del jueves pasado en la puerta de su departamento de Recoleta.

Ingresó poco antes de las 16 en un automóvil por el accesovehicular que está debajo de la explanada del Congreso. Al retirarse, lo hizo por la salida que da a la esquina de Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos. Es el mismo que usa casi siempre y en el que se pudo ver a un puñado de adherentes, no muchos más de 20, desde el alegato del fiscal Diego Luciani.

Sin embargo, ayer esa vigilia había desaparecido, tal como ocurrió con los militantes que se concentraban en la puerta del domicilio particular de Cristina Kirchner.

### Denuncian un ataque a una dirigente kirchnerista

La concejala Alejandra Burgos dijo en Santa Cruz que su auto recibió un disparo de aire comprimido

EL CALAFATE.— La gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, expresó su solidaridad y acompañamiento a la concejala Alejandra Burgos, de la localidad de Perito Moreno, tras la agresión al auto en el que se trasladaba durante una manifestación. "No podemos permitir laviolencia y la agresión", aseguró en un comunicado la cuñada de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Burgos, del Frente de Todos, participaba el viernes de una caravana organizada para repudiar el atentado que sufrió la vicepresidenta Cristina Kirchner en Buenos Aires, cuando un hombre gatilló un arma, a pocos centímetros de su cara. "El repudio de estos hechos debe ser del conjunto de la sociedad porque todos y todas defendemos la democracia como la mejor herramienta para la construcción de la paz social", afirmó la gobernadora, tras pedir que la justicia esclarezca con rapidez los hechos.

La concejala de Perito Moreno denunció que el auto recibió el disparo de un arma de aire comprimido. El incidente ocurrió el viernes, mientras se desarrollaba una caravana por las calles céntricas, de Perito Moreno, a 936 kilómetros de Río Gallegos. La camioneta Ford Eco Sport en la que se trasladaba Burgos sufrió un fuerte impacto que trizó la luneta del vehículo.

"Nos pegamos un susto grande, pero por suerte estamos todos bien y nonos pasó nada", señaló Burgos a Télam. La dirigente dijo que seguirá trabajando para "apostar al diálogo, valorizar a las personas y dejar en claro que la violencia nunca es el camino". A raíz del incidente se presentó una denuncia policial e interviene el juzgado de Las Heras, con jurisdicción en la zona.

### "El discurso de odio"

El Frente de Todos expresó que la agresión "refleja la materialización de los discursos de odio y fortalece el llamado de la gobernadora". Y añadió: "Eso nos convoca para estar movilizados y alertas; unidos junto a nuestro pueblo. Abrazar la Democracia es cuidar a Cristina".

El equipo que acompaña a la concejala explicó que Burgos se encontraba en el vehículo que recibió el disparo, junto a otros compañeros que participaban de la convocatoria para condenar el ataque a la vicepresidenta.

"Este hecho opacó una manifestación pacífica en defensa de la democracia. No podemos dejar pasar estos acontecimientos, que alteran la paz social y no permiten el derecho pleno de expresarnos libremente. ¡Fuerza, compañeros! El amor siempre vence al odio", aseguraron cerca de Burgos.

La gobernadora de Santa Cruz se comunicó por teléfono con Burgos para transmitirle su solidaridad y se puso a disposición, además de reclamar a la Justicia que avance en el esclarecimiento del ataque intimidatorio. El viernes pasado, la mandataria dijo que el intento de magnicidio contra su cuñaday vicepresidenta de la Nación constituía "un acto de cobardía". • Mariela Arias

### Zamora otorgó una suma fija de \$23.000 a los estatales y prevé un bono

INFLACIÓN. Es la idea que impulsa Máximo Kirchner y resiste la CGT

Leonel Alberto Rodríguez PARA LA NACION

SANTIAGO DEL ESTERO.—El gobernador santiagueño, Gerardo Zamora, de estrechovínculo con Cristina Kirchner, anunció ayer un aumento de \$23.000 para todos los empleados estatales de esta provincia, como una "recomposición salarial" por la fuerte inflación que sufre el país. Adelantó que en los próximos meses sedarán a conocer un bono de fin de año y otras mejoras.

El incremento de esta suma fija, que ya quedará en el sueldo, alcanza a todos estatales provinciales, incluidos policías, docentes y empleados judiciales: unos 55.000 empleados entre planta permanentey contratados. Para estos últimos el aumento será de \$20.000. Se empezará a cobrar a fines de este mes.

El pago de una suma fija como aumento generalizado es una propuesta que impulsa el ala dura del kirchnerismo, con Máximo Kirchner como ariete en el Frente de Todos y Pablo Moyano en la CGT. Sin embargo, encontró resistencias tanto en la Casa Rosada como en el núcleo mayoritario de la central obrera y las cámaras empresarias, que abogan por mantener las paritarias como ámbito de definición de las subas salariales. La idea, sin embargo, sigue abierta y tensionando los diálogos internos en el Frente de Todos. El anuncio de Zamora alimentará las fricciones.

El gobernador hizo el anuncio acompañado por el jefe de la CGT local y representantes de los gremios estatales. "Hemos decidido, ante la emergencia que está existiendo, una recomposición salarial de emergencia de una suma fija de \$23.000 para todas las categoríasy todos los empleados de la administración pública y sector docente, en blanco, remunerativo y no bonificable", afirmó.

Además, adelantó: "Vamos a trabajar en dos temas importantes: Asignación Universal por Hijo y dejamos para los próximos meses el bono de fin de año, que también lo vamos a dar". Recordó así que el año pasado el pago extra otorgado fue de \$90.000, abonados en tres pagos de \$30.000.

En octubre de 2021, semanas antes de la elección que le dio su cuarto mandato al frente de la provincia, Zamora había anunciado un aumento salarial del 57%, el cual se empezó a pagar en enero de este año, y como ya se consignó. Se especula que el mes queviene se realice el anuncio del bono de fin de año, el cual se espera supere los \$100.000.

El gobernador santiagueño es, además, el presidente pro tempore del Consejo Regional del Norte Grande Argentino y ayer por la mañana, en sus redes sociales, se expresó a favor de lo anunciado el domingo por el Ministerio de Economía. En su cuenta de Twitter expresó que "el ministro Sergio Massa anunció un nuevo programa para el sector agroindustrial. Una importante medida que genera incentivos a productores y exportadores y permite fortalecer reservas". •

POLÍTICA | 15 LA NACION | MARTES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2022

### Sin acuerdo, la CGT canceló el paro en apoyo a Cristina que impulsaba Moyano

**DIVISIÓN.** Los gremios aliados al camionero quedaron en minoría y la medida no avanzó

En medio de tensiones y surcada los argentinos". El mensaje está firpor las diferencias internas, la CGT canceló la reunión de consejo directivo que estaba prevista para ayer para debatir un paro general en repudio al atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, como impulsaron desde el viernes pasado los dirigentes sindicales más identificados con el kirchnerismo, encabezados por los dirigentes Pablo Moyano y Sergio Palazzo. Con un comunicado que buscó exhibir unidad, la CGT dio por "superada la discusión" y evitó así una confrontación que podría haber derivado en una ruptura.

Sin mayoría propia, Moyano y Palazzo habían impulsado la idea de activar una huelga con movilización a la Corte Suprema, en Ajuste línea con el blanco de las críticas que eligió el kirchnerismo desde el avance de las causas judiciales en contra de la vicepresidenta. No tuvieron los apoyos necesarios, por lo que la discusión de postergó para ayer. Sin embargo, la CGT canceló la reunión y se declaró "en estado de alerta".

"Debemos mantenernos unidos para ponerle un límite social a la confrontación política. Reiteramos nuestro reclamo de responsabilidad democrática a los líderes parlamentarios de todos los partidos políticos", dice el comunicado de la central sindical, en un intento de aplacar las diferencias.

Y añade: "Frente a la respuesta contundente de los trabajadores a la convocatoria efectuada [el expuestas en la última reunión, corresponde dar por superada la reunión del consejo directivo convocada para el día de hoy, seguir la evolución de los acontecimientos y mantener el estado de alerta. El movimiento obrero organizado garantizará con la fuerza de todos los trabajadores la plena vigencia de todos los derechos democráticos de nuestro país. Basta de violencia socialy política. Demandamos Justicia independiente para todos

mado por sus tres referentes: Pablo Moyano, Héctor Daery Carlos Acuña, los miembros del triunvirato de mando.

"La CGT ya hizo lo que tenía que hacer, que era adherir y estar presente en la marcha del viernes. Ahora hay que dejar que la Justicia investigue lo que pasó", dijo un dirigente gremial de jerarquía a LA NACION. Compartieron esta postura Daer y Acuña, y el sector de los autodenominados "independientes" (Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez y José Luis Lingeri). Con estos tres sectores unidos, el moyanismo quedó en minoría entre los 37 miembros del consejo directivo.

"Hay que fortalecer otra agenda, la agenda de los trabajadores: el 20% de los registrados cobra por debajo de la línea de pobreza. Tenemos que definir qué postura tomar anteel ajuste que hace el Gobierno", dijo ayer a LA NACION el referente de los docentes Sergio Romero, que se sumó al sector que no está dispuesto a activar por ahora una huelga por el intento de asesinato de la vicepresidenta.

El viernes pasado, todavía con la conmoción por el atentado a flor de piel, la CGT resolvió inicialmente adherir a la movilización. El moyanismo insistió en el paro, pero el hecho de haber sido feriado desinfló de a poco la propuesta. Antes de la reunión de ese día, Pablo Moyano juntó a su tropa en el despacho del viernes pasado] y por las razones tercer piso de Azopardo. Participó Hugo, su padre, pero también Hugo Yasky, Roberto Baradely Daniel Catalano, que son miembros de la CTA. La presencia de los ceteístas no fue del todo bien recibida por el resto de la CGT.

Con la cancelación de la reunión de consejo directivo de aver se terminó de caer por completo la posibilidad del paro empujado por el moyanismo y quedó abierta una grieta interna difícil de cerrar en la CGT.



Al mediodía, la manifestación bloqueó por completo el paso del Metrobús

CAPTURADETV

### Protesta en la avenida 9 de Julio por los recortes en discapacidad

conflicto. Luego de montar una carpa frente a la Casa Rosada, las entidades que denuncian demoras en los pagos interrumpieron el tránsito

Las organizaciones que denuncian retrasos en el pago de prestaciones para discapacitados cortaron ayer la avenida 9 de Julio, a la altura de Rivadavia.

Almediodía se produjo un corte dad". total de la 9 de Julio, que recién se volvió parcial unas dos horas después, cuando se liberó la mano con sentido al sur.

Las entidades, agrupadas bajo el nombre de Colectivo de Discapacidad, aseguran que como consecuencia de los ajustes dispuestos por el gobierno nacional hace meses que sufren demoras en los pagos.

La semana pasada se instaló una carpa frente a la Casa Rosada, donde familiares de personas

en situación de discapacidad, transportistas, profesionales médicos, acompañantes terapéuticos y docentes reclamaron el "fin del ajuste en la discapaci-

cretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, a quien le pidieron que "cese el ajuste en discapaci-

El Colectivo de Discapacidad insiste en que hasta ahora sigue sin tener una respuesta oficial a sus reclamos.

El Ministerio de Economía, que encabeza Sergio Massa, aseguró en un comunicado que no había dispuesto recortes en partidas de discapacidad, en respuesta a la sucesión de protestas.

Pero las entidades sostienen que la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS), el organismo encargado de manejar los fondos y de controlar a las obras Allí lograron reunirse con el se-sociales, retrasó el pago de los reintegros a la prestadoras.

> Desde la semana pasada, las protestas se repitieron en diferentes puntos del país, no solo en la Capital Federal.

Por ejemplo, en Córdoba se reunieron ayer en Colón y General Paz y marcharon hacia Patio Ol-

Entidades de otras provincias, como Mendoza, Santa Fe y Entre Ríos, se sumaron al reclamo por las partidas de discapacidad.



### DISFUNCIONES SEXUALES **MASCULINAS**

Novedoso tratamiento médico no invasivo y sin efectos adversos utilizando Ondas de Choque Focalizadas de Baja Intensidad bajo monitoreo elastográfico cuali-cuantitativo.

- Disfunción Eréctil Vásculo-Fibrogénica (rigidez escasa o nula)
- Fuga Venosa (pérdida precoz de la erección)
- Enfermedad de Peyronie (curvatura peneana)
- Retracción peneana
- Disfunción Eréctil Neurogénica (Post-Prostatectomía)

Los tratamientos son personalizados, sin limitaciones por la edad y requieren consulta previa de aptitud que incluye: Valoración clínica, ecografía 2D, ecodoppler color y elastografía 2D-SWE SSI cuali-cuantitativa.

Turnos (a) al 15-2878-4060, de L. a V. de 9 a 15 hs.

### SHOCKWAVE ARGENTINA

Av. Raúl Scalabrini Ortiz 1618 3° "A" CABA info@shockwaveargentina.com www.shockwaveargentina.com

### **ECONOMÍA**

Edición de hoy a cargo de José Luis Brea www.lanacion.com/economia | @LNeconomia | Facebook.com/lanacion economia@lanacion.com.ar

#### DÓLAR

| Minorista | \$147,04 | A | (ANT: \$145,86) | Parale |
|-----------|----------|---|-----------------|--------|
| CCL       | \$282,91 | ٧ | (ANT: \$288,83) | Turist |
| Mavorista | \$140.28 |   | (ANT: \$139.05) | Euro   |

| Paralelo | \$270,00 | ٧        | (ANT: \$285,00) |
|----------|----------|----------|-----------------|
| Turista  | \$257,34 | <b>A</b> | (ANT:\$255,26)  |
| Euro     | \$139,35 | A        | (ANT: \$138,41) |

| Real     | \$27,19 | ▲ (ANT: \$26,47)    |
|----------|---------|---------------------|
| Reservas | 36.573  | ▼ (ANT: 36.641)     |
|          | 6       | en millones de US\$ |

### Medida para el campo | EL IMPACTO EN LOS MERCADOS

# El dólar soja no debutó, pero aceleró la baja de los dólares libres

Las expectativas que genera el incentivo a la venta incidieron para que la brecha quedara abajo del 100%; sin embargo, se cortó ayer la racha de recompras que llevaba el BCRA

### Javier Blanco

El mecanismo de negociación para el dólar soja, que habilita al Banco Central (BCRA) a comprarlo a \$200 (42,6% por encima de los \$140,28 a los que cerró el mayorista oficial vendedor), quedó habilitado ayer "en tiempo y forma", aunque no se registraron operaciones.

Por ese ingreso "fallido", y las particulares condiciones en que operó la plaza oficial, la entidad no pudo sostener la racha de recompra de reservas que se había extendido por 16 ruedas: cerró sus operaciones cediendo US\$9 millones en intervenciones sobre el mercado.

El dato negativo, sin embargo, no impidió que las favorables expectativas que genera este incentivo aceleraran la tendencia a la baja queya mostraban los precios de los dólares libres, dejándolos en su menor nivel en casi dos meses. Así, la brecha cambiaria quedó por debajo del 100% en todos los casos.

El precio de venta del dólar para lelos e hundió \$15 (5,5%) en el día, al cerrar ofrecido a \$270 (para dar con un precio menor hay que remontar se al 11 de julio, cuando quedó a \$268).

En el mismo sentido se movieron los dólares financieros: el MEP, que permite dolarizarse de forma legal mediante la compraventa de bonos, clausuró la jornada a \$274,89 (-2,2%o\$6 por debajo del jueves) y el contado con liquidación (CCL), que usan las empresas para girar divisas fuera del país y es más operado en los últimos meses por el cepo a importadores, también retrocedió 2% o\$6, al quedar a \$282,91, aunque en un marco de operaciones reducidas por un feriado en Estados Unidos.

"El mercado reaccionó en línea con lo que era esperable tras estos anuncios", dijo Alejandro Henke, director de Proficio Investment.

Todo sucedió en la jornada en la que el Mercado Abierto Electrónico (MAE), única plaza habilitada para cursar durante este mes ese tipo de operaciones, dejó formalmente habilitada la "Cam 9". Es un segmento negociación al contado creado en función de lo dispuesto

por el DNU 576/2022, que se agrega al "Cam 1 y 2", los canales por los que se cursa el dólar oficial, para llevar adelante el "Programa de Incremento Exportador" que comenzó a regir ayer por 20 ruedas.

### Todo "a punto"

El nuevo canal quedó "operativo" al mismo momento en que abrieron sus pares habituales: a las 10 (cierran a las 15). Fue así, aunque, con el transcurso del día, se le practicaron "algunas adaptaciones para hacerlo lo más flexible posible".

Sucede que la "Cam 9" tiene algunas particularidades: será una rueda en la que no regirán posturas ni lotes mínimos o máximos para operar (en las otras se permite negociar hasta US\$500.000 por lotes que parten de US\$10.000), algo que se definió ayer "a media rueda".

En este segmento, además, el BCRA solo está habilitado para operar como "comprador" (en las otras puede estar a ambos lados del mostrador) y, a su vez, los bancos que actuarán por "cuenta y orden" de sus clientes como "vendedores".

En el mercado dicen que la falta de operaciones estuvo vinculada a las adaptaciones en los sistemas operativos a los que se vieron forzados los bancos y exportadores alcanzados por la nueva normativa.

Fue la razón por la que no llegaron a materializarse liquidaciones, aunque en la jornada ya hubo algunas transacciones de soja a \$72.500 o \$73.000 por tonelada con entrega inmediata en las terminales del Gran Rosario, plaza en la que se habían pagado por ese mismo producto \$51.367 el jueves (ver aparte).

Estas transacciones son las que indican que es cuestión de tiempo para que dichos negocios impacten en la plaza cambiaria. Es una de las razones por las que se espera que la "Cam 9" tenga intensa actividad en las próximas ruedas. "El incentivo de precio especial, pero fijo apunta 'precisamente' a que apuren las liquidaciones", indicaron.

La urgencia oficial por poner en marcha el sistema apunta a recomponer las reservas netas del BCRA y a intentar volver a cumplir con la



El ministro de Economía, Sergio Massa, anteayer en la conferencia en la que anunció el dólar soja

meta de acumulación trimestral en esa tenencia acordada con el FMI.

"El anuncio apunta a acercarse a la meta trimestral de US\$6425 millones sin tener quevalidar un salto devaluatorio", observaron desde FacimexValores, aunque alertando que el sistema puede tener "implicancias a futuro".

"Porque implica reconocer que se necesita corregir el tipo de cambio. Además, porque es esperable que los demás exportadores reclamen 'tratamiento igualitario', y porque el complejo sojero, unavez termine esta oferta, tendrá incentivos a esperar una nueva oferta", explicaron.

Por lo pronto, ayer, dada la inactividad del dólar soja, y la coincidencia de un feriado en Estados Unidos (que llegó luego del imprevistamente dispuesto aquí el viernes), el BCRA vio interrumpida la "racha" de recompras de reservas que había iniciado el 9 de agosto y seextendió por 16 ruedas. "Se sumó la demanda del viernes con la del día en un contexto en que parte de la oferta suele retraerse, al faltar la referencia cambiaria global", explicaron desde la entidad, tras admitir que cedieron US\$9 millones.

Fue en una rueda en la que la delicada situación de las reservas (la tenencia neta ronda los US\$1000 millones) hizo que el BCRA −para minimizar pérdidas−convalidara la mayor suba del mayorista en 3 años. Dejó que escalara de \$139,03 del jueves a los \$140,28 ya citados (+\$1,25 o 0,9%), "la mayor suba desde el 30 de agosto de 2019", observó el Gustavo Quintana, de PR Cambios. ●

### El nuevo régimen permite al Tesoro emitir deuda en moneda extranjera

El Gobierno debe hacerlo para cubrir el quebranto contable que le implica el nuevo esquema al BCRA

### Esteban Lafuente

Detrás del nuevo esquema del dólar sojaque el Gobierno definió para mejorar el tipo de cambio que reciben los exportadores del agro, aparece en silencio otra decisión amarga para el manual kirchnerista: en el penúltimo artículo del DNU 576/2022, que se publicó ayer, se autoriza al Tesoro a endeudarse en dólares.

Allí se explicita que el Ministerio de Economía podrá emitir "letras en dólares estadounidenses" a 10 años de plazoy asignárselas al Banco Central, en un complemento al mecanismo ideado por Sergio Massa y su equipo para incentivar la liquidación de soja y captar ventas por un monto esperado de US\$5000 millones.

En rigor, la colocación de esta deuda en dólares implica una emisión del Tesoro para cubrir el bache que legenera el esquema del "dólar soja" al Banco Central. Es que en este marco, que inicialmente estará vigente solo en septiembre, el BCRA les pagará a los exportadores unos \$200 por cada dólar que, según el tipo de cambio oficial, es de \$140,20.

"Eso contablemente le va a generar un agujero al BCRA. Van a faltar dólares y una de las formas de cubrir ese hueco patrimoniales darle un activo denominado en dólares. Esa diferencia (entre lo que paga el BCRA y el valor de lo que recibe) corre a cuenta del Tesoro, que se endeuda en dólares con el Central", explicó el economista Gabriel Caamaño, titular de Estudio Ledesma.

De esta forma, el BCRA sumará entre sus activos un bono del Tesoro nominado en dólares que, según se estableció en el DNU, tendrá un rendimiento "igual a la tasa que devenguen las reservas internacionales" en el período, con intereses que se cancelarán semestralmente.

"El BCRA queda descalzado, porque de alguna manera está subsidiando ese dólar. Está pagando de más, \$200 en vez de \$140. Y por eso, el Tesoro le da otro papel que es símil reservas, para que tenga en el activo y cubrir ese quebranto contable por comprar algo más caro", agregó Fernando Marull, de la consultora FMyA.

La cifra total de esta emisión dependerá del total de la liquidación

ECONOMÍA | 17 LA NACION | MARTES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2022

# El kirchnerismo avaló el esquema que reconoce la divisa a \$200

El gobernador Kicillof, políticos y funcionarios públicos afines respaldaron la medida



"El gobierno nacional, a través de su ministro de Economía, Sergio Massa, anunció un nuevo programa de incentivos para el sector agroindustrial. Esperamos que productoresy exportadores a compañen este esfuerzo para fortalecer las reservas y la economía argentina", escribió Kicillof en su cuenta de Twitter.

fonso Prat-Gay, entre otros.

El dólar soja es un programa de adhesión "voluntaria" por parte de los exportadores, por el cual elvalor depizarra del grano pasará a más de \$70.000, una mejora de más del 32% contra la semana pasada. Para los productores, en tanto, significará un tipo de cambio a \$200, un salto demás del 37% sobre el valor actual oficial. El Gobierno espera que lleguen luego de la venta de la sojay la exportación US\$5000 millones.

En tanto, Martín Insaurralde explicó desde su cuenta: "Estoy convencido [de] que esta decisión es una muestra más de la importancia que tiene seguir fortaleciendo el vínculo entre el Estado, sus polí-



Axel Kicillof GOBERNADOR DE BUENOS AIRES

"Esperamos que productores y exportadores acompañen este esfuerzo para fortalecer las reservas"

ticas públicas y los productores del campo, que son uno de los grandes motores del progreso nacional". Además, señaló que, de esta forma, el trabajo que surge de la cartera de Economía, "potencia no solo el corazón productivo del interior del país, sino también el desarrollo con inclusión social a partir de la inversión, producción y defensa del trabajo argentino".

A la seguidilla de reacciones también se sumó la del gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, que se expresó a favor de la implementación del nuevo esquema. "Las medidas anunciadas por Massa son un impulso clave para las exportaciones del sector agroindustrial, que ayudará a los productores, por un lado, y a la economía del país, por el otro", dijo el mandatario.

A su vez, indicó que "es imprescindible que los productores y el sector agroindustrial cuenten con el acompañamiento del Gobierno, con mecanismos y reglas claras y sencillas para promover las exportaciones, la liquidación de divisas y la estabilización de las variables".

Por su parte, el expresidente del BCRA y exministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat-Gay fue crítico de la medida que busca engrosar las reservas del Banco Central, que estará vigente hasta el 30 de septiembre. "1) Dicen que a \$140 es competitivo y después premian al "yuyo" con \$200. 2) Nunca antes el BCRA compró más caro lo que vende. 3) Esos \$60 equivalen al BCRA pagando retenciones de sojeros a espaldas del Congreso, según admite el ministro. Rompen todo solo para comprar algo de tiempo", puntualizó.

A la secuencia de políticos y funcionarios afines al gobierno de turno también se sumó el diputado por la provincia de Santa Fe Roberto Mirabella (FDT), quien expresó: "Celebramos esta medida. Debemos buscar políticas nuevas, inteligentesy superadoras. Una buena noticia para mi provincia. Ese es nuestro objetivo siempre, defender a las familias santafesinas".

Otro que se mostró a favor de la medida fue el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D'Onofrio. "Las medidas tomadas por el Ministerio de Economía fortalecerán las reservas nacionales e impulsarán el desarrollo agroindustrial, un sector fundamental para el crecimiento del país. Crecimiento con inclusión", escribió.

La ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Cristina Álvarez Rodríguez, tampoco se quedó atrás y tuiteó: "Las medidas anunciadas por Sergio Massa son muy importantes para el sector productivo nacional. Estimularán la liquidación de divisas por exportaciones de granos, ayudarán a fortalecer las reservas y acompañarán el desarrollo de las economías regionales". •

Rodríguez Larreta se reunió con la agroindustria

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se reunió ayer con la Mesa de Enlace y representantes de la cadena agroindustrial para conocer la realidad y las necesidades de cada sector. El encuentro se realizó en las oficinas de la Sociedad Rural Argentina (SRA). Participaron productores, acopiadores, exportadores, molineros, industrializadores y representantes del sector cárnico.

Por el lado del sector privado, en el encuentro estuvieron Nicolás Pino, presidente de la SRA; Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); Elbio Laucirica, vicepresidente de Coninagro; Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC); José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales; Fernando Rivara, presidente de la Federación de Acopiadores de Granos, y Diego Cifarelli, presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) entre otros

En tanto, a Rodríguez Larreta lo acompañaron Carmen Polledo, subsecretaria de Relaciones Institucionales: Hernán Lacunza, exministro de Economía; Ricardo Negri, exsecretario de Agricultura y Franco Moccia, titular de la Fundación Pensar.

Laucirica explicó que hablaron sobre las necesidades del sector y cuáles podrían llegar a ser las políticas de Estado que se requieren para potenciarlo. Desde el campo le plantearon la necesidad de contar con "mayor previsibilidad", de que "se combata la inflación y que se termine con la brecha cambiaria" • Pilar Vazquez



IGNACIO SÁNCHEZ

#### de dólares que consiga el "dólar soja", más allá del objetivo que planteó el Gobierno, por unos US\$5000 millones.

Las medidas anunciadas tendrán impacto sobre la deuda bruta del Tesoro nacional, que crece mes a mes y llegó a niveles nominales récord. Según datos de la Secretaría de Finanzas, afines de julio de este año la deuda bruta total llegó a US\$380.760 millones, unos US\$35.747 millones más que un año atrás. De ese monto, un 33% corresponde a instrumentos en moneda local (títulos, letras, adelantos transitorios del BCRA), mientras que el 67% restante está integrado por emisiones en moneda extranjera.

En los últimos 12 meses, según datosoficiales, la deuda en moneda extranjera se incrementó en US\$1676 millones, mientras que el conjunto de instrumentos en moneda local creció en US\$34.071 millones.

Según Fernando Camusso, director de Rafaela Capital, el monto total de esta colocación será por las operaciones en la ventana de 25 días que habilitó el Gobierno para este esquema, que establece un desfase la compra por rueda "agro" del BCRA a \$200 y la rueda MULC (Mercado Único y Libre de Cambios) normal a \$140. "Con el MEP bajando a \$274, la brecha baja a 37% con el dólar a \$200 y a 97% con el oficial. La mejora es sensible, aunque es una segmentación injusta para otros sectores", dijo el economista. Aunque advirtió: "El problema de reservas no es de stock, aunquees una consecuencia. El problema es de flujos, y esta medida sigue sin atacar el flujo". •

na, que no es la energía, sino el dólar oficial. Habrá que ver si Georgieva e Ilan Goldfain dan luz verde para que ese círculo vicioso se reproduzca.

Devaluación en cuotas y las dudas por octubre

El dólar soja -por el que los productores cobrarán \$200- vence el 30 de septiembre, el mismo día que la comunicación A 7532 del Banco Central (BCRA), que acotó el pago de importaciones para una parte relevante de las empresas. ¿Cuál será el escenario el 1º de octubre? Con esos tiempos, es imposible para los actores económicos planificar.

La jugada de Sergio Massa no parece ser-por ahora- la normalización sistemática de la macroeconomía, sino la parcelación de esta para evitar el incendio: pone el foco en sectores -agro, minería, energía y economía del conocimiento- que pueden traer dólares rápido para eludir el salto cambiario, algo que muchos en el mercado consideran inevitable. "Así postergan [una devaluación] un mes, por lo menos. Irán viendo", comentó un economista.

En la oposición creen que los US\$5000 millones llegarán. Lo habitual para este mes, estimaron, serían US\$2000 millones. Llegarán US\$3000 millones más, pero son anticipos de octubre y noviembre. La AFIP recaudará \$200.000 millones extras por retenciones (0,2% del PBI) sobreun preciosuperior. El mecanismo que ideó Massa es original (viene de la Bolsa de Rosario). Crea un tipo de cambio diferencial para la soja dero fiscal con el Fondo.

Pero hay costos asociados. Se daña aún más el patrimonio del BCRA v crecerá la emisión monetaria en un momento de altísima inflación. "Son solo 21.000 CUIT que centralmentevan a concentrar [esos pesos] en inversión de insumos, contratistas y alquileres; el resto lo guardan en la cuenta chacarera", creen en Economía. Sin embargo, el propio Massa deslizó en conferencia de prensa que el BCRA podría tomar más medidas. ¿Suba de tasas?

Otro de los riesgos asociados al plan de Massa es la llamada la devaluación sectorial en cuotas. Quienes no tengan beneficios para exportar seguirán reteniendo; los pocos que síapurarán medidas, pero solo en la ventana de tiempo designada. Crecerá cada vez más el lobby sobre el BCRA y sobre Germán Cervantes -el hombre SIMI- para conseguir importar. "Van a tratar de evitar la devaluación; va a haber un enchastre de tipos de cambio sectoriales", dijo otro economista. Ya hay sectores pidiendo un dólar a medida. Ayer fue el caso del "dólar Malbec".

Tanto las automotrices como los electrónicos celebran la previsibilidad que prometió Massa, pero reconocen que, en la nueva planificación, recibirán menos dólares. Incluso, la Afarte preguntó si los celulares volverían al Ahora 12. En el Gobierno volvieron a negarse a financiar en pesos un producto que se vende de a millones, pero que se fabrica con piezas importadas. Coherencia: es lo mismo que hizo el BCRA con los pasajes al exterior.

Massa viaja a EE.UU. con la idea dequedeberíanaprobarselasmetas de segundo trimestre, lo que implica un desembolso de casi US\$4000 millones. Cerca del ministro creen que el ingreso de dólares de la soja puede ser "un plafón" para evitar el retoque de las metas del tercer trimestre, cuyas "prospectivas" se debatirán. Massa también buscará "normalizar" créditos con el BID v con el Banco Mundial. "Habrá varios anuncios de inversiones en la economía real", prometen sobre el viaje a Washingtony Houston.

Massa buscará agrandar el músculocambiario. Anteayer lo dejóclaro: la inflación-EcoGoya proyecta un 6,3% en septiembre-es un problema de tres patas: cambiaria, monetaria y fiscal. Nada dijo de "formadores de precios" o "especuladores", imaginariosenemigos de la "guerra contra la inflación" de Alberto Fernández. •

### **EL ESCENARIO**

Francisco Jueguen LA NACION

Non esto, hay músculo para aguantar". En el Ministerio de Economía creen que. con el acuerdo con las cerealeras para sumar US\$5000 millones este mes, podrá postergarse una devaluación. Es casi un homenaje al "muro" que, por ese mismo monto, fijó Federico Sturzenegger a mediados de mayo de 2018 para frenar el salto del dólar en medio de un contexto de desarme de deuda. Tal escenario se dio antes del cierre del stand-by firmado con el FMI, que no suele aconsejar que las cosastengan precios divergentes o -para el caso del dólar-tipos de cambios diferenciales. Sergio Massa viaja a encontrarse con Kristalina Georgieva.

El "plan primavera" del Gobierno es una apuesta fuerte, sobre todo desde lo ideológico, dentro del Frente de Todos, donde desde las bases hasta el Presidente identificaron a los productores como "especuladores". Sin embargo, no modifica los incentivos que produce la brecha cambiaria. La gran mayoría de exportadores venden lo menos posible a la espera de un dólar más alto, mientras los importadores buscan comprar todo lo posible. En el medio, algunos se enriquecen gracias al subsidio del bien más demandado de la Argentisin la necesidad de cambiar la Carta Orgánica del BCRA ni modificar la lev que regula el mercado único de cambios. La diferencia entre el dólar oficial y el "sojero" la paga el Tesoro con una letra intransferible en dólares a la entidad que dirige Miguel Pesce. Se logra un efecto de "retenciones 0%", pero sin costo fiscal en el presente. La mayor recaudación mejora la foto para cumplir el sen-

18 | ECONOMÍA LA NACION | MARTES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2022

### Medida para el campo | REPERCUSIONES EN EL MERCADO Y EN DISTINTOS SECTORES

### Preocupación de productores de carnes y leche por el dólar soja

Advierten que la suba en el precio de la oleaginosa les provocaría un alza de costos en las granjas, los tambos y los feedlots

#### Mariana Reinke

LA NACION

Tras el anuncio del ministro de Economía, Sergio Massa, sobre un nuevo régimen para agilizar la venta de soja, a través de un mecanismo en el que los productores venderán hasta el 30 de septiembre y los exportadores liquidarán a un tipo de cambio de \$200, en otras actividades del sector agropecuario se encendieron las alarmas por el fuerte impacto que tendría la iniciativa en sus propias economías. Son actividades transformadoras de proteína vegetal en carne y leche.

Para Roberto Domenech, presidente del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), "sin duda este tipo de cambio diferencial para la soja llevará a que la oleaginosa aumente y, si se incrementa, va aumentar el expeller de soja [subproducto], que es un componente importante para la actividad [por la alimentación]".

El directivo de CEPA explicó que, si bien se usa más maíz que soja en la alimentación de los pollos, el subproducto de la oleaginosa es más caro que el cereal. "Esto va a generar un movimiento en el costo que se trasladará de alguna manera dijo a LA NACION.

Pero no solo eso preocupa sensiblemente al sector. "Hay una realidad. Siempre el productor mantiene stocks de determinados productos, que es una manera de preservar su capital, como una suerte de moneda dura que son los cereales o la oleaginosa. Entonces, nos preocupa que de golpe ahora esto genere venta de soja y retención de cereales", enfatizó.

Otro problema que ve el directivo es que, en general, los productores avícolas tienen guardada mucha mercadería de la denominada 'a fijar', donde existe un vínculo de confianza entre ambas partes y que con pautas establecidas los precios se van fijado de común acuerdo.

Para Javier Prida, titular de la Cámara Argentina de Productores Avícolas (Capia), el nuevo régimen va a afectar la producción de huevos. "Van a subir las materias primas, principalmente la soja, y por consecuencia también el maíz; van a traccionar los dos. Pero entendemos la coyuntura del país, dondeva agolpear en el corto plazo, pero va a sincerar en el largo plazo. No lovemos mal, es una medida que va ayudar a descomprimir el ingreso de divisas, que es lo que se necesitay es lo que la industria también necesita. Si esto es un sacrificio que tenemos que hacer todos para ordenar un poco la economía, hay que hacerlo y mirar para adelante", dijo.

Matías Peluffo, productor tambero y presidente de la Cámara de Productores de Leche de la Cuenca Oeste de la provincia de Buenos Aires (Caprolecoba), ve como positivo cualquier beneficio para la producción. Sin embargo, alertó que "al ser un beneficio muy puntual, va a generar distorsiones".

En este sentido, señaló que si la soja sube, indefectiblemente va impactar en el precio de los balanceados que les dan a sus vacas en el tambo. "Hay que ver en qué proporción. En general, en esta época del año los alimentos balanceados tienen un 20% de soja, por lo que en este mes habrá un impacto en el alimento para el tambo", dijo a LA NACION.

Por otra parte, describió que también tendrá consecuencias negativas en el tema de los arrendamientos rurales, ya que en la Argentina la mitad de los tambos pagan alquiler de la tierra, cuya principal referencia es la soja.

"En muchos casos se paga avalor de soja pizarra a mes cerrado. Por lo tanto habría un incremento en los costos de producción de leche mientras dure este medida. No sé cuánta inercia va a tener", indicó.

Una de las soluciones para amortiguar ese impacto, para Peluffo, sería que también "durante la primavera que está comenzando, cuando se exporta entre el 35 y 40% de lácteos, el Gobierno pueda otorgarles el mismo beneficio a los exportadores de lácteos. Eso ayudaal precio de venta del pollo. Es así", ría a trasladar algo de ese precio a productores, como manera de atenuar este aumento de costos que se va a tener". Para el productor, "sería bueno que este dólar especial sea para todas las exportaciones".

> Los feedloteros tampoco son ajenos a esta situación. Para Fernando Storni, presidente de la Cámara de Feedlot (CAF), si bien aún no se puede saber el resultado final que tendrá la medida, "claramente habrá un impacto en el costo de los insumos que dependen de la soja, [aunque no sea el principal componente, es parte de las dietas de los animales]" y coincidió con Domenech al plantear la restricción que podría haber con otros cereales.

> "Es posible que aquel productor que tenga soja y maíz tenga su caja cubierta con la venta de soja durante este mesy el mes que viene, y, de esa manera, restrinja de alguna forma la venta de maíz. Por eso este tipo de medidas siempre generan algún grado de distorsión. Por qué no pensar, cuando se piensa para la soja, no tener un dólar para la carne, para cítricos, o para cualquier otro bien que se exporte y que genere ingresos de divisas al país", indicó.

> Al sector porcino también le van a aumentar los costos, aunque lo agarra en un momento "donde había hecho un colchoncito que lo puede manejar". En este contexto, el consultor porcino Juan Uccelli dijo: "No es la mejor noticia, pero no lo agarra con la nariz debajo del agua. Son ese tipo de medidas que se toman para hacer caja, pero en la que no se pensaron las consecuencias. Hay muchas dudas porque no se sabe qué va a pasar a partir del 1° de octubre próximo con los precios de la soja", cerró. •

### Reacción positiva en el mercado de granos por el nuevo precio

La cotización subió 41,1% y hubo operaciones por un millón de toneladas

### **Dante Rofi**

LA NACION

Tras la decisión del Gobierno de fijar en \$200 la paridad con el dólar para la liquidación de soja durante septiembre, las ofertas abiertas de las fábricas treparon a \$72.500 por tonelada de la oleaginosa con entrega inmediata sobre las terminales del Gran Rosario, un 41,1% arriba de los 51.367 vigentes el jueves pasado. Un paso más allá fueron los exportadores del grano sin procesar, que propusieron hasta \$73.000 por tonelada.

"El mercado pasó de la etapa del estudio entre compradores y vendedores, con sondeos extraoficiales en torno de los \$70.000. a un frenesí por anotar ventas y cerrar fijaciones, lo que prolongó la jornada hasta horarios a los que nos habíamos desacostumbrados a seguir delante de las pantallas y con los teléfonos estallados de mensajes desde los dos extremos de la cadena", contó a LA NACION desde Rosario una fuente del sector comercial que reconoció sentirse "fuera de ritmo", frente a tanto movimiento.

Cabe agregar que a medida que los compradores fueron obteniendo los volúmenes esperados, en medio de una afluencia importante de mercadería, comenzaron a ajustar sus propuestas y al término de la jornada los niveles manejados por los operadores oscilaron de \$71.500 a \$70.000.

Con operaciones que, pasadas las 19, se seguían agregando en el portal oficial SioGranos, las fuentes consultadas, tanto del lado de la exportación como del Gobierno, estimaron el volumen de soja comercializado en torno del millón de toneladas –operaciones a remitir y fijaciones-, un dato que retenciones, como la de los comvolvió intrascendentes las 42.592 toneladas comercializadas el jueves pasado.

Según estimaciones del sector privado, el volumen comercializado habría alcanzado los US\$362 millones.

una firma exportadora en los puer-



Mejoró la cotización de la soja tras los anuncios

tos marítimos del sur de Buenos Aires, con una oferta de \$70.000 por soja con entrega durante esta semana, que encontró vendedores interesados en Bahía Blanca. Luego, cuando desde Rosario llegaron las noticias de precios más elevados, ese primer valor creció hasta los \$72.500 por toneladas para no resignar el interés de los tenedores de los granos. En Necochea la oleaginosa se cotizó hasta los \$72.000. En ambas terminales, la semana pasada se cerró el jueves en \$51.367, equivalentes a US\$370, por una paridad de \$138,83.

Para Adrián Seltzer, operador de la corredora Granar SA, la urgencia dominó ayer el mercado, tanto la de "los vendedores, que se mostraron ansiosos por tener la chance de vender soja bajo el régimen especial, que en la práctica-y más allá de todas las observaciones que se le puedan hacer a esta medida- implicó negociar la soja sin pradores, que tienen un compromiso con el Estado para liquidar exportaciones. Todo eso hizo que a pesar de no tener todo tan claro se dieran precios y se concretaran operaciones".

En el Matba Rofex, la posición Los primeros pasos del día los dio septiembre, cerró con un ajuste de Con la colaboración de US\$360 por tonelada, equivalentes Fernando Bertello

a \$72.000. Dicho valor en dólares implicó una caída desde los US\$380 vigentes el jueves pasado. Fuera del régimen especial oficializado ayer, los contratos noviembre y mayo subieron US\$6,40y US\$7,60, mientras que sus ajustes resultaron de US\$385,90ydeUS\$367portonelada.

#### Feriado en EE.UU.

El mercado careció ayer de la usual referencia de las pizarras de Chicago, inactivas por el feriado en Estados Unidos, donde se celebró el Día del Trabajo. "El hecho de no haber contado con la reacción del mercado estadounidense al incrementodelasventasenla Argentina, líder del mercado de exportación de harinay de aceite de soja, mantuvo a los compradores con cierta cautela, por la previsión de una eventual caída del mercado externo mañana [por hoy]", dijo Seltzer.

Y agregó: "Si hay una mayor disponibilidad de materia prima para procesar en las aceiteras argentinas y estas, a su vez, están obligadas a vender en el exterior y traer dólares, es probable que los precios internacionales, al menos en un primer momento, cedan hoy en Chicago". .

### Más reclamos sectoriales: la industria del vino ahora pide un "dólar malbec"

Bodegas de Argentina propuso que se eliminen las retenciones de 4,5% que gravan sus exportaciones

En medio de la crisis cambiaria, Bodegas de Argentina, la cámara de la industria del vino que nuclea a más de 250 cavas socias de todo el país, exhortó ayer al gobierno nacional a queeliminela alícuota de 4,5% de derechos a la exportación (retenciones) que actualmente gravan la bebida. Se crearía así una suerte de "dólar malbec". Además, la entidad solicitó apoyo parala "promoción internacional del producto", así como también que "se implementen políticas para reducir o eliminar los aranceles que pagan las bodegas nacionales para ingresar sus vinos en los principales mercados internacionales".

Según un comunicado difundido

por la cámara, con base en las estadísticas del Instituto Nacional de Vitivinicultura, las exportaciones de vino embotellado cayeron 7,3% en volumen, entre enero y julio de 2022, comparadas con el mismo período de 2021, mientras que, si se suman los vinos a granel, la pérdida ascendió a 20%. Así, las exportaciones totales de vino embotellado durante los primeros siete meses del año alcanzaron los 116 millones de litros contra los 126 millones de litros exportados en 2021. En tanto, en el caso del vino a granel, el total para dicho período de 2022 fue de 160 millones de litros versus 201 millones de litros del año pasado.

En términos de valores, entre eneroy julio de 2022, las exportaciones equivalieron a US\$482 millones (a granel y embotellados), en tanto que en el mismo período de 2021 habían sido de US\$514 millones.

"Consideramos imperiosa la necesidad de suspender los derechos de exportación con la finalidad de liberar recursos de las bodegas para reinvertir en el negocio y mantener la demanda en el exterior en mercados competitivos", destacó Patricia Ortiz, presidenta de Bodegas de Argentina. "Hoy la Argentina es el quinto productor mundial de vino, pero con mucho esfuerzo logra estar entre los diez exportadores mundiales", agregó.

Por su parte, Francisco do Pico, vice de la entidad, añadió: "Hace casi dos años que el tipo de cambio corre detrás de la inflación de costos que tenemos, lo cual reduce nuestros márgenes de exportación. En los últimos 12 meses esto ha causado pérdidas de 20 puntos porcentuales en la rentabilidad de un vino de exportación promedio, que se consigue en 10 dólares". •

ECONOMÍA | 21 LA NACION | MARTES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2022

### Massa llegó a Washington y arranca una semana clave buscando dólares

GIRA. El ministro se reunirá hoy con Juan González, principal asesor de Biden para la región; también se verá con empresas

#### Rafael Mathus Ruiz CORRESPONSAL EN EE.UU.

WASHINGTON.- En su visita más importante a Estados Unidos, Sergio Massa aterrizó ayer en Washington por primera vez como ministro de Economía y figura excluyente del gabinete de Alberto Fernández con la misión de obtener dólares, inversiones y respaldo internacional para internar contener la crisis en la Argentina y blindar su gestión como timonel de la economía.

Massa llegó junto con un nutrido equipo de funcionarios y hoy comenzará una intensa agenda que se extenderá por una semana, e incluye reuniones con funcionarios de la Casa Blanca, el Departamento de Estadoy el Tesoro, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial, inversores y empresarios, y un viaje a Houston para encaminar inversiones en energía.

Massa tendrá tres reuniones excluyentes en su primer día. Primero, tiene previsto abrir su agenda con un desayuno de trabajo en el Departamento de Estado con Ricardo Zúñiga, subsecretario Adjunto Principal del Departamento de Asuntos del Hemisferio Occidental, y uno de los funcionarios del gobierno de Joe Biden más involucrados en la región. Massa almorzará después con Jack Rosen, presidente del American Jewish Congress, y tendrá luego reuniones con ejecutivos de Volkswagen y Amazon en la embajada argentina. Por la tarde, lanzará junto al ministro de Turismo, Matías Lamgeneración de dólares.



Massa, Argüello y Lammens, ayer en Washington

dente del BID, Mauricio Claver-Carone, antaño némesis del Gobierno y con quien se busca dar vuelta la página para liberar fondos por unos US\$800 millones para alimentar las reservas. El tercer alto encuentro será por la noche: Massa tiene planeada una cena con Juan González, el principal asesor de Biden para América latina y con quien ha cultivado una relación fluida. De la cena participarán también el embajador Jorge Argüello y el asesor de Massa, Gustavo Martínez Pandiani.

Anteayer, y en una ciudad silenciada por el feriado del Labor Day en Estados Unidos, el cierre informal del verano boreal, el equipo de secretarios y asesores de Massa tuvosu primer cara a cara en persona con los funcionarios del Fondo. El trabajo estuvo abocado a las metas mens, un programa de promoción del segundo trimestre del progra-Esa misma tarde verá al presimo por casi US\$4000 millones. De

un lado estuvieron el jefe de misión para la Argentina, Luis Cubeddu, y el representante del FMI en el país, Ben Kelmanson, y los técnicos del organismo. Del lado argentino, el viceministro, Gabriel Rubinstein; el jefe de asesores, Leonardo Madcur; los secretarios Raúl Rigo, de Hacienda, y Eduardo Setti, de Finanzas; Lisandro Cleri, del Banco Central (BCRA), y Marco Lavagna, director del Indec.

La misión de Massa tiene dos objetivos centrales: inversiones y dólares. Massa y su equipo buscarán cerrar los temas pendientes con el Fondo desde la salida de Martín Guzmán para mantener a flote el programa, destrabar préstamos de organismos multilaterales, y encaminar proyectos de inversión, con un foco en energía y Vaca Muerta, indicaron fuentes del Palacio de Hacienda. También del turismo, un sector clave en la ma argentino, de lo que depende el se trabajará en la agenda de segupróximo desembolso del organis- ridad energética y alimentaria con el gobierno de Joe Biden. •

### Habilitan desde hoy la página del Previaje para cargar compras

TURISMO. Se podrán adquirir servicios para viajar entre el 10 de octubre y el 5 de diciembre próximos

#### María Julieta Rumi

LA NACION

Después del acuerdo de precios al que se arribó la semana pasada con la cadena hotelera, finalmente el Gobierno habilitará hoy el sitio oficial del programa Previaje para que los argentinos que busquen vacacionar por el país en los próximos meses compren sus hospedajes y estadías y carguen los comprobantes para obtener la devolución del 50%. Los afiliados a PAMI recibirán una devolución superior al 70%.

Según se informó, las personas que viajen entre el 10 de octubre y el 5 de diciembre pueden comprar a partir de hoy hasta el 11 de este mes y cargar sus comprobantes desde hoy al 14 de este mes en previaje.gob.ar. Quienes lo hagan entre el 1° de noviembre y el 5 de diciembre podrán efectuar sus compras del 6 al 18 de septiembrey cargar sus comprobantes del 6 al 21 de septiembre.

Luego de la carga, el crédito será validado y se acreditará en la fecha del viaje. Para utilizarlo, las personas beneficiarias recibirán una tarjeta precargada expedida por el Banco Nación y podrán disponer además de la Billetera Virtual BNA+. Quienes hayan utilizado las ediciones anteriores de PreViaje y conserven su tarjeta podrán utilizarla nuevamente.

Las compras que generan crédito son únicamente las que se realizan ante prestadores turísticos inscriptos en Previaje, que brindan servicios como alojamiento, agencias de viajes, transporte aéreo de cabotaje, transporte terrestre, alquiler de automóviles y equipamiento, parques, museos y excursiones, entre otros. Unavez recibida la tarjeta Previaje, se puede utilizar el crédito en cualquier comercio del sector turístico desde la fecha de inicio del viaje hasta el 31 de diciembre de 2022.

El acceso al beneficio se habili-

tará una vez alcanzado el monto mínimo acumulado de \$10.000, compuesto por uno o más comprobantes. El importe mínimo por comprobante es de \$1000. Los créditos que se otorguen en el marco del programa Previaje tienen un mínimo de \$5000 y un máximo de \$70.000 por persona mayor de 18 años, para compras en los rubros alojamiento, agencias de viajes y transporte. En el resto de los rubros, los créditos tendrán un máximo de \$5000 por persona.

El Ministerio de Turismo y Deportes y el Ministerio de Economía de la Nación firmaron el lunes pasado un acuerdo con las entidades representantes del sector privado para establecer un cuadro de tarifas máximas para los alojamientos que participen en esta edición de Previaje. Para ello, se tomaron como referencia las últimas tarifas disponibles de temporada baja en los principales destinos de cada provincia. Con ese objetivo, se llevó adelante un relevamiento de cerca de 200.000 precios. La sanción para los alojamientos que no cumplan será la exclusión de Previaje en su edición actual y las futuras.

"Previaje fue el impulso para iniciar la recuperación del sector luego de su mayor crisis global. Gracias a este programa, nuestros destinos disfrutaron una temporada histórica y extendida. En este escenario pospandemia, lanzamos una versión más focalizada, con el objetivo deincentivar las escapadas durante los meses con menor movimiento", explicó el ministro de Turismoy Deportes, Matías Lammens, y dijo que el turismo es uno de los sectores que lideran el crecimiento de la actividad económica y la generación de empleo a nivel federal.

Durante las dos primeras ediciones, Previaje benefició a 5 millones de turistas y tuvo un impacto económico de \$165.000 millones. •

## clasificados

www.lanacion.com.ar PARA PUBLICAR: 4318 8888

CIRCULACIÓN NACIONAL



propia

### Casa Propia, sueño propio.

PROGRAMA CRÉDITO ARGENTINO DEL BICENTENARIO PARA LA VIVIENDA ÚNICA FAMILIAR (PRO.CRE.AR) – LLAMADO A CONCURSO PARA LA SELECCIÓN DE DIRECTOR DE OBRA.

Banco Hipotecario S.A. en su carácter de Fiduciario del Fondo Fiduciario Público denominado Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la vivienda única familiar "PRO.CRE.AR", a mérito del contrato de fideicomiso suscripto en fecha 18 de julio de 2012 con el Estado Nacional en calidad de Fiduciante, y en el marco de lo dispuestó por el Decreto Nº 902/2012 del Poder Ejecutivo Nacional, llama a concurso de ofertas para la selección y contratación de Director de Obra, para las obras comprendidas en el presente Llamado, la cual consiste en la construcción de viviendas, espacios verdes, equipamiento, vialidades e infraestructuras complementarias de redes de servicios urbanos, las que se llevarán a cabo sobre los siguientes predios:

PREDIO: LUJÁN, PCIA. DE BUENOS AIRES

PREDIO: SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, TUCUMÁN Dirección: Av. Manantial Sur Cnel. Zelaya Sur. Nomenclatura catastral: Circunscripción: 1; Sección: 16; Manzana/Lámina: 7; 93M4, 93M5, 93M6, 93M7, 93M8, 93M10, 93M11, 93M12, 93M13. Coordenadas geográficas:

Dirección: calles 317 Las Begonias y 316 Los Claveles. Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6 Parcela: 1131-g. Coordenadas geográficas: 34°32'49.2" S 59°07'36.1" W. Cantidad de viviendas: 96.

PREDIO: BARRIO TRANSPORTE, SANTA FE

Dirección: 9 de Julio, D Matheu, M. de Azcuénaga, 4 de Enero. Nomenciatura catastral: Dpto.: 10, Dto.: 11, Pol: 04, Sec: 04, Mz.: 1373, P.1. Coordenadas geográficas: -31.593250, -60.694944. Cantidad de viviendas: 192.

PREDIO: ESCOBAR (CONSTITUYENTES), SANTA FE Dirección: Constituyentes entre calle H. Yrigoyen y calle Islas Malvinas. Nomenclatura catastral: Circ.: 9 Pc.: 1619A. Coordenadas geográficas: -34.45471843318128, -58.73557927382057. Cantidad de viviendas: 256.

Los términos y condiciones del presente llamado a concurso para la selección y contratación de Director de Obra, surgen del respectivo Pliego de Condiciones. La forma de acceso al mismo puede consultarse accediendo a la página: https://www.argentina.gob.ar/habitat/procrear/desarrollosurbanisticos/nuevosllamados

Las Ofertas deberán presentarse en las condiciones señaladas en el Pliego, en calle Reconquista 151, Sector Compras y Contrataciones, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 12 de septiembre de 2022 a las 11:00 hs. El acto de apertura de los Sobres Nº 1 y Nº 2 de las Ofertas tendrá lugar en dicha oficina el mismo día, a las 12:30 hs. Las Ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las Ofertas se abrirán en presencia de representantes del Fiduciario y de los Oferentes que deseen participar del acto.

PROGRAMA DE CRÉDITO ARGENTINO DE BICENTENARIO





Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat





### **SOCIEDAD**

Edición de hoy a cargo de Ángeles Castro www.lanacion.com/sociedad | @LNSociedad | Facebook.com/lanacion sociedad@lanacion.com.ar

#### **AULAS PORTEÑAS**

### Recuperación del feriado del viernes

La Ciudad recuperará el lunes 31 de octubre el día de clases perdido como consecuencia del feriado nacional que decretó el Gobierno el viernes pasado a raíz del ataque a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Con ese fin, reprogramará la jornada de capacitación docente prevista para ese día y los docentes dictarán clases normalmente.

# El Arzobispado habilita la misa de la Virgen del Cerro, pero habla de "devoción privada"

SALTA. Tras el acuerdo con las carmelitas, monseñor Cargnello busca acompañar a los fieles, aunque aclara que no es una "legitimación" de los mensajes y las apariciones que relata María Livia Galliano

#### Gabriela Origlia PARA LA NACION

CORDOBA.- No pareciera que el acuerdo alcanzado hace unos días sea el fin de la grieta religiosa abierta en Salta por la devoción y el involucramiento de las monjas carmelitas por la Virgen del Cerro, no reconocida por la Iglesia Católica. Un documento con la firma del arzobispo de Salta, Mario Cargnello-quien, junto a otros tres sacerdotes, fue denunciado por las religiosas por supuesta violencia de género y económica-, adelanta que habrá una suerte de seguimiento de las manifestaciones hacia la Virgen del Cerro y, además, confirma que se autoriza nuevamente la misa del 10 de diciembre, fecha de la festividad, luego de dos años sin hacerse.

el delegado del papa Francisco Javier Belda Iniesta participó en la redacción del comunicado, cuyo título se refiere a la "atención pastoral de los fieles que participen de la devoción privada a la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús".

Básicamente, la Iglesia reconoce que hay una devoción privada (el adjetivo se refiere a que no es reconocida por la Iglesia porque no se cumplieron los pasos protocolares) por la que los fieles se congregan a rezary, por lo tanto, deben ser atendidos por sacerdotes para "facilitar el encuentro con Cristo en el sacramento del perdón".

En el punto cuatro se plantea que, como el 10 de diciembre se prevé la presencia "de muchos fieles en el cerro en ocasión de la devoción particelebración de una misa "designándose al efecto a quien presidirá" esa ceremonia.

Hasta la pandemia del Covid-19 había misas anuales autorizadas por Cargnello, pero en 2020 no se realizó por la cuarentena, mientras que el año pasado el arzobispo no dio el visto bueno. Días antes de esta decisión, se había terminado la "visita" al monasterio San Bernardo-hogar de las carmelitas- de una monja benedictina y el obispo Martín de Elizalde, que fue solicitada por el Arzobispado. De Elizalde está incluido en la denuncia de las monjas de clausura, que ahora se archivará tras el acuerdo firmado.

El comunicado advierte en el punto cinco que celebrar la misa no puede entenderse "como una autorización, legitimación o anticipo del juinaturaleza sobrenatural de los acontecimientos y mensajes que rodean esta devoción privada". Enfatiza que "tal juicio concierne a la autoridad competente de la Iglesia, ante la que todo fiel debe someterse".

En síntesis, la Iglesia sigue sin reconocer la devoción de la Virgen del Cerro. Para eso, el derecho canónico establece una serie de pasos que deben cumplirse en todos los casos, sin excepciones. María Livia Galliano-la "vidente", como la llama la Iglesia- es la mujer que dice tener las "apariciones" de la Virgen y recibir sus mensajes. Ella nunca entregó los peritajes psicológicos pedidos por el Arzobispado de Saltay el proceso se cortó. Si se quisiera continuar, podría retomarse en esa misma instancia o directamente hacerse cargo la Santa Sede.

#### Disconformidad

El acuerdo –al que se llegó días antes de la mayor festividad religiosa de Salta, la de Nuestro Señor del Milagro- está lejos de marcar una reconciliación entre las partes. Lo primero que llamó la atención fue la designación de Belda Iniesta como mediador; fue el abogado canónico del exobispo de Orán Gustavo Zanchetta, detenido y condenado a cuatro años y medio por abuso sexual simple continuado, agravado por ser cometido por un ministro de culto religioso reconocido. El encargado de presentar las denuncias de las víctimas ante la Iglesia argentina y el Vaticano fue Cargnello.

Fuentes allegadas al Arzobispado insisten en que el arzobispo no quería que la denuncia por supuesta violencia de género y económica terminara archivada. Según con-Según pudo confirmar LA NACION, cular que practican", se autoriza la ciode la Iglesia en cuanto a la posible fiaron a LA NACION, convencido de su resolución se tomará.

inocencia, pretendía que la Justicia dictara sentencia.

Por otro lado, la relación entre las monjas del convento San Bernardo con la fundación Obra Yo Soy la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús y Yo Soy el Sacratísimo Corazón Eucarístico de Jesús, que administra y gestiona todo lo relacionado con la Virgen del Cerro, queda en una suerte de limbo. Las carmelitas integran esa institución.

El concepto que dominó es que, si ahora le pedían que cortaran de raíz el vínculo, no hubiera habido acuerdo, que era lo que el Vaticano buscaba. Hay quienes esperan que eso cambie a finales de marzo o abril, cuando volverá el delegado papal. Belda Iniesta, en el paso que hizo en las últimas semanas, nunca reunió a todas las partes; fueron encuentros por separado, que incluyeron uno con Galliano y su esposo, Carlos Obeid.

Como un desprendimiento de la causa de violencia de género impulsada por las carmelitas contra Cargnello y otros tres religiosos, se abrió una investigación preliminar en la Fiscalía de Delitos Económicos sobre la fundación, su vínculo con las monjas y la administración de bienes del convento que realizan personas vinculadas a esa entidad.

Desde el Carmelo, uno de los planteos que hicieron para firmar el "acuerdo" fue que también se cerrara el capítulo económico. El documento plantea que se dan por rendidas las cuentas en el ámbito eclesiástico, pero será la fiscalía la que decida qué hacer. "Son dos áreas diferentes", indicaron desde Tribunales, pero sin anticipar qué



Miles de fieles participan cada año de la fiesta de la Virgen del Cerro en Salta

### EL COMUNICADO OFICIAL



Mario Cargnello ARZOBISPO DE SALTA

"Dado que el 10 de diciembre de 2022 se prevé la presencia de muchos fieles en el cerro en ocasión de la devoción particular que practican, con el fin de facilitar su acceso a la eucaristía, se autoriza la celebración de la santa misa"

"Implica exclusivamente una forma de garantizar el acceso de los peregrinos de los bienes espirituales que administra la Iglesia"

JAVIER CORVALÁN

LA NACION | MARTES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2022 SOCIEDAD | 23

### Se duplicaron los infectados con Legionella y las muertes ya suman seis

**BROTE**. Las autoridades sanitarias de Tucumán confirmaron que los casos ascienden a 22, cuando anteayer eran 11; peritajes en el Sanatorio Luz Médica

Fabián López

PARA LA NACION

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN.-El Ministerio de Salud Pública de Tucumán confirmó aver 11 nuevos casos de neumonía bilateral vinculados con el brote de Legionella que ya causó seis muertes. De este modo, se elevó a 22 el número de pacientes infectados, todos con nexo epidemiológico en el Sanatorio Luz Médica de esta capital, escenario de la cadena de contagios.

Durante el fin de semana, las autoridades sanitarias habían informado sobre los decesos de tres pacientes, todos hombres, de 81, 64y48años, con comorbilidades, que estaban internados en grave estado, con lo que llegó a seis el total de fallecidos como consecuencia del brote.

Fuentes del Ministerio de Salud Pública confirmaron a LA NACION que permanecen internados con cuadros de neumonía bilateral seis pacientes, de los cuales tres se encuentran en grave estado, con asistencia respiratoria mecánica. Otras 10 personas evolucionan en sus domicilios con seguimiento ambulatorioy menor riesgo.

na Ruiz, informó en conferencia de limpieza para facilitar esos pede prensa que se estableció un ritajes. "Tenemos el sanatorio ce-

#### ADMITEN 170 CASOS DE VIRUELA DEL MONO EN EL PAÍS

Los casos confirmados de viruela del mono en el país se duplicaron (+112%) en las últimas dos semanas del mes pasado. períodoenelquecrecieronde 80 a 170.

El total acumulado, dado a conocerayer por el Ministerio de Salud de la Nación, es hasta el 31 de agosto, fecha en la que también se elevaron a 41 los casosen estudio (sospechosos), queeran 19 dos semanas antes. No hay decesos asociados con la infección.

Conestos registros, enunmes, se multiplicaron por siete los positivos detectados, al pasar de 24 el 28 dejulio a 170 el último día de agosto.

Solo41 de los pacientes tenían antecedente de viaje fuera del paísantes de que comenzaran los síntomas, mientras que los 129 restantes declararon no haber viajado: 92 tuvieron relaciones sexuales conviajeros, encuentros sexuales ocasionales con des conocidos o con un caso confirmado.

El 99,4% de los pacientes diagnosticados son varones.

cambio en el criterio de registro de los afectados por Legionella. "Yaconociendo que se trata de una bacteria, incluimos en los criterios a cualquier personal de la salud, cuidador, paciente, que durante agosto haya estado en el Sanatorio Luz Médica y que presente síntomas como fiebre, catarro, dolor de cuerpo", explicó.

Durante el fin de semana, las autoridades sanitarias ordenaron la evacuación de la clínica privada, que está situada en la calle Marcos Pazal 900 de esta capital, con el fin de prevenir nuevos contagios. En este sentido, se dispuso el traslado de 12 pacientes que estaban en terapia intensiva y otras salas de internación hasta el Hospital Centro de Salud, donde continuarán con sus tratamientos.

Paralelamente, el Ministerio de Salud Pública ordenó distintas medidas para tratar de identificar el foco infeccioso que disparó los contagios con la mencionada bacteria, un germen que suele estar presente en depósitos de agua y en ductos de ventilación o refrigeración contaminados.

Medina Ruiz informó que se solicitó a las autoridades del Sanato-El ministro del área, Luis Medirio Luz Médica no realizar tareas rrado, comenzamos con una búsqueda para tener una certeza de dónde está la bacteria y después se determinará la responsabilidad", agregó.

> El ministro de Salud Pública provincial recordó que la enfermedad no se transmite de persona a persona, sino que se contagia en la mayoría de los casos por vía inhalatoria, a través del agua o el aire acondicionado, y que tiene un controly tratamiento con antibióticos. "El hecho de encontrar las causas nos da muchas certezas sobre las medidas por tomar. Sabiendo que se trata de una bacteria, que no se contagia de persona a persona, esto nos permitió tomar otras acciones para controlar el brote", acotó.

> Por otro lado, el funcionario dijo que la letalidad de la legionelosis o "enfermedad del legionario", como se conoce la patología provocada por ese agente, "depende de la cantidad de bacterias que ingresen al organismo y de la persona contagiada". En este sentido, recordó que "los pacientes fallecidos eran personas mayores y contaban con comorbilidades severas".

> Medina Ruiz insistió en que se trata de un brote focalizado vinculado con el Sanatorio Luz Médica. "Hoy vemos que el brote es bien focalizado, no hay ninguna persona que esté con sospecha de esta enfermedad que no haya tenido contacto con el lugar de trabajo específico. Estamos continuando con la vigilancia epidemiológica", concluyó. •

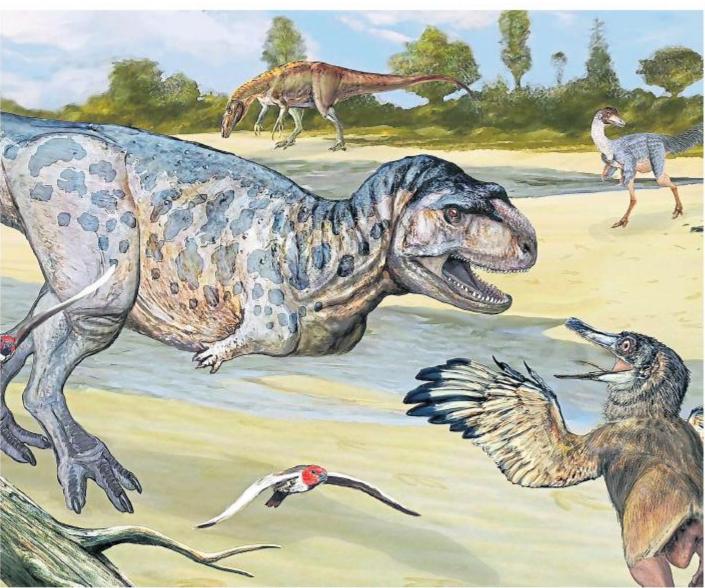

El ejemplar medía aproximadamente cuatro metros de largo y dos de alto

### Neuquén: un nuevo dinosaurio carnívoro, el primero de su familia datado hace 90 millones de años

ELEMGASEM NUBILUS. Investigadores del Conicet lo identificaron cerca de Plaza Huincul, en un proceso que demandó casi dos décadas; una pieza clave

Investigadores del Conicet publicaron ayer en la revista internacional Papers in Palaeontology una investigación que demoró 20 años: se trata del descubrimiento de una nueva especie de dinosaurio carnívoro perteneciente al período Turoniano-Coniaciano (90 millones de años atrás aproximadamente), una etapa caracterizada por un cambio climático global y eventos de extinción masiva. El primer resto fosilizado del ejemplar fue encontrado en 2002, en la localidad neuquina de Plaza Huincul, y su estudio continuó hasta el año pasado.

Este carnívoro fue bautizado como Elemgasem nubilus; Elemgasem, en referencia al dios tehuelche, y nubilus, que significa "días nublados" en latín. Se estima que el ejemplar tenía una longitud aproximada de cuatro metros desde la cabeza hasta la cola y una altura cercana a los dos metros.

"Este nuevo dinosaurio carnívoro que encontramos pertenece a la familia de los Abelisauridae y los primeros restos fueron hallados en 2002. Nos tomó muchos años su preparación y estudio, y recién el año pasado enviamos el artículo a la revista", describió a la agencia de noticias Télam el becario posdoctoral de Conicet Mattia Baiano, primer autor del estudio. El descubrimiento formó parte de su tesis doctoral del Conicet bajo la dirección de Rodolfo Coria en el Instituto de Investigación en Australia. Según explicó Baiano, Paleobiología y Geología (IIPG, la importancia de este descubri-Conicet-Universidad Nacional de Río Negro) y el Museo Municipal Carmen Funes.

"Los huesos fueron hallados a unos 20 kilómetros de Plaza Huincul. Las partes que encontramos son restos de la cola (varias vértebras) y huesos de los miembros posteriores (fémur, tibias, fíbulas y falanges del pie)", describió Baiano.

El investigador señaló que al comenzar a estudiar los huesos encontrados se dieron cuenta de que

se trataba de un ejemplar inédito. "Algunas veces los huesos de los dinosaurios, como los de otros fósiles, pueden tener características morfológicas únicas que se llaman autapomorfias y son propias de cada especie. Pero, en el caso de Elemgasem, esas características únicas justo están presentes en los huesos que encontramos: fibulas (o hueso de las patas) y el astrágalo calcáneo (tobillo, talón)", contó Baiano.

El investigador dijo que, gracias a los análisis histológicos de los fósiles, se determinó que el ejemplar, un bípedo carnívoro que comía principalmente animales herbívoros, "tenía una edad mínima de ocho años y, si bien era un individuo sexualmente maduro, todavía no había terminado de crecer".

Según los estudios, Elemgasem nubilus tenía una longitud aproximada de cuatro metros de la cabeza a la cola y una altura cercana a los dos metros, y se encuentra dentro de los principales grupos de depredadores, estrechamente emparentado con otros terópodos abelisáuridos de la Argentina llamados Brachyrostra, que incluyen especies como Carnotaurus, Aucasaurusy Skorpiovenator.

Esta familia de dinosaurios predominó en la fauna carnívora durante el Cretácico Superior (entre 100 y 66 millones de años atrás) de Gondwana, un continente formado por lo que ahora es América del Sur, la Antártida, la India, África y miento es que este dinosaurio pertenecía a un momento llamado Turoniano-Coniaciano, que es un lapso temporal en el que se vieron modificaciones en la floray la fauna debido a cambios climáticos en la atmósfera y cambios químicos y físicos en el océano.

"Y estos cambios, que implicaron la extinción de algunos organismos y la aparición de otros, también ocurrieron en la familia de los abelisáuridos. Este ejemplar que encontramos es el primero a nivel

mundial de su familia en este lapso temporal", continuó Baiano.

En el mismo sentido, el investigador Rodolfo Coria afirmó que siempre la identificación de una nueva especie es un hecho científicamente relevante, especialmente si pertenece a una familia emblemática de dinosaurios carnívoros como los abelisaurios.

"Elemgasem representa una pieza clave en el rompecabezas de la evolución de este grupo, que comenzó a armarse con los primeros hallazgos de José Bonaparte (el paleontólogo de vertebrados argentinomás importante del siglo XX) en la década de 1980", indicó Coria.

Coria, que se formó como paleontólogo con Bonaparte, detalló que ya se conocían formas de abelisáuridos en horizontes más antiguos (como el Cenomaniano) o más modernos (como el Campaniano), por lo que era predecible que los hubiera en tiempos intermedios.

"Lo que no nos imaginábamos -agregó- era encontrar un abelisaurio de tamaño comparativamente pequeño como Elemgasem, cuya talla es netamente inferior de la del resto de especies del grupo, como Carnotaurus, Aucasaurus o Skorpiovenator. Los estudios paleohistológicos permitieron estimar una adultez temprana para el individuo al momento de su muerte. Es decir, que de haber vivido, no habría crecido mucho más", detalló Coria.

Finalmente, Baiano señaló que el hallazgo destaca nuevamente la importancia paleontológica de la región. La Argentina, y en particular la Patagonia, es uno de los lugares más importantes en el mundo en lo que concierne a la paleontología, junto con China, Estados Unidos y Canadá. "Cada año son múltiples los nuevos descubrimientos publicados en revistas científicas internacionales y cada vez sumamos un granito de arena al conocimiento de la vida en el pasado", subrayó Baiano.

### **CULTURA**

Edición de hoy a cargo de Constanza Bertolini www.lanacion.com/cultura | @LNcultura | Facebook.com/lanacion cultura@lanacion.com.ar

De la literatura al arte y de las conferencias a los espectáculos teatrales, la mitología vuelve siempre recargada para demostrar su atractivo y vigencia con alegorías políticas y sociales de la más estricta actualidad

# Mitos griegos. Fascinación por historias épicas que sirven para explicar la realidad

Texto Natalia Blanc

esde la "invención" de la filosofía en la antigua Grecia como la disciplina que ama el conocimiento hasta nuestros días, los mitos griegos nos persiguen o, en todo caso, se resisten a abandonarnos. Es más: cada tanto, y gracias a la coyuntura sociopolítica (o por culpa de, según el caso), la mitología vuelve recargada para mostrarnos que la realidad siempre es más cruda que la ficción yquemucho delo que vivimos como individuos o como parte de una comunidad puede explicarse a través de una antigua leyenda griega.

Así lo cree, por ejemplo, el ensayista Santiago Kovadloff, que plantea que los mitos griegos "son metáforas reveladoras de problemas de nuestro tiempo". Como dijo el escritor a LA NACION, "si nos preguntamos qué nos atrae de esa mitología, cuál es la razón de su vigencia, la respuesta es que expresan dilemas, inquietudes, preocupaciones e intereses de la más estricta actualidad. Los conflictos que retratan estos mitos, más allá de la literalidad de la forma que toman, son en esencia reveladores de desvelosy pasiones de nuestro tiempoy lo han sido desde que Homero y Hesíodo pudieron formularlos más o menos ordenadamente".

Pero, más allá del ejercicio de reflexionar sobre la actualidad a partir de conceptos planteados por los padres de la filosofía, los mitos atraen la atención de distintos públicos que consumen libros de divulgación y ficción, obras de teatro y musicales, conferencias y cursos y hasta muestras de arte como *Mitológicas*, que inauguró el jueves pasado Alfredo Sábat en la sala Zink de Recoleta.

El artista e ilustrador de la NACION presenta allí veinte pinturas en óleo sobre tela en las que "resignifica historias y figuras de la mitología clásica, abriendo nuevas lecturas a los más icónicos mitos y sus atrevidos personajes", como define la curadora Cristina Santa Cruz. En sus cuadros aparecen personajes clásicos como Helena de Troya, Pandora, Perséfone y Edipo.

### Luchas de poder

Para Kovadloff, la lucha eterna por el poder en la sociedad es una de las metáforas más potentes de la mitología griega que resiste el paso del tiempo. Así lo explica: "El politeísmo en los mitos está presentado como una pugna constante entre los dioses: cada uno de ellos aspira a acumular la totalidad del poder en desmedro de las otras divinidades. La necesidad de superar los límites que acotan esavoluntad de poder desenfrenado, de no resignarse sino a una porción de poder y avanzar por sobre los demás avasallándolos es, sin dudas, una metáfora que representa dilemas que siguen vivos: el monólogo imponiéndose al diálogo, la supremacía del yo sobre el nosotros, es un tema recurrente tanto en el orden político como en el psicológico". Las peleas por el poder, en la mi-

tología, las ejecutan los dioses: "A través de las distintas divinidades los mitos griegos expresan la idea de que la eternidad es el escenario de una turbulencia permanente. Lo verdaderamente eterno, según lo retratan los mitos, es esta supremacía del conflicto sobre la idea de la paz—continúa Kovadloff—. Creo también que los mitos griegos son capaces de traducir un anhelo humano de aproximación a lo divino negando

la dimensión de la turbulencia que es propia del Olimpo para asimilarlo a un escenario de logros sin fin de la propia voluntad del poder humano. En síntesis, la metáfora formidable que nos transmiten estos mitos es que el hombre se transforma para seguir siendo el mismo".

Para Darío Sztajnszrajber, autor de exitosos libros de divulgación como ¿Para qué sirve la filosofía? (Pequeño tratado sobre la demolición) y Filosofia a martillazos, "los mitos hoy perviven como dispositivos narrativos que nos permiten relacionarnos con ellos de un modo literario, como nos relacionamos con cualquier obra de arte: nos conmueven y nos habilitan con sus disparadores a que nos pensemos a nosotros mismos". Docente universitario y protagonista de espectáculos en los que cruza filosofía, literatura, música e historia, entre otras disciplinas, Sztajnszrajber sostiene que los mitos "nos generan un impacto, una transgresión de nuestros límites instituidos: estremeceny nos permiten pegar un salto hacia lugares que no vislumbramos con la conciencia".

Como ejemplo, cita el mito del Andrógino que trabaja Platón en El *banquete*, en boca de Aristófanes: "Es un mito sobre el amor alucinante porque plantea en su inicio la idea de que cuando amamos estamos buscando la otra mitad, pero lo responsabiliza a que el ser humano tenía una naturaleza dobley que en función de nuestra soberbia los dioses deciden cortarnos por la mitad para debilitarnos y desde entonces buscamos la mitad que nos falta. Así, el amor sería el intento de volver a ser uno". Mitos como el de la media naranja y otros para "salir de la caverna" son material de reflexión de Sztajnszrajber en sus charlas multitudinarias en teatros, universidades y centros culturales. Y, también, en sus programas de radio y televisión.

De las conferencias filosóficas de Kovadloff en espacios formales como el Salón Dorado del Teatro Colón a los standups deconstructivos de Sztainszraiber en el Centro Cultural Konex y en teatros como el Coliseo, siempre colmados, la mitología griega convoca público de distintos estilos y edades. Incluso, niños: a partir del boom de las primeras ediciones de la Noche de la Filosofía, antes de la pandemia, con cupos agotados para las actividades para chicos, y del éxito la Noche de las Ideas en la costa bonaerense, se editaron varios libros sobre las principales corrientes filosóficas y ficciones alrededor de personajes e historias mitológicas.

Libros nuevos, viejas historias

La autora cordobesa Cristina Bajo publicó a principios de año Mitos griegos. En el principio de los tiempos, una recreación del reinado de Zeus, Hades, Poseidón y Démeter (La BrujitadePapel), dirigido a lectores de 10 a 14 años. Por editorial Norma salió Mitos griegos, de la estadounidense deorigen inglés Mary Pope Osborne, que presenta una recopilación de los mitos griegos más conocidos entre lo fantástico y lo real. Entre ellos, la historia del rey Midas, que sucumbe ante la terrible fuerza de la ambición, y la de Narciso, que se enamora de su propia imagen.

Otrolibro infantil reciente sobre el tema es *Detectives de mitos*, de Elena Luchetti (El Ateneo), que ofrece un manual superágil ilustrado por Pablo Zamboni, sobre los principales mitos dela historia. Allíaparece Hércules, en la sección de los grecorromanos. A principios de año, el grupo Penguin Random House lanzó en el país la colección *Grandes ideas para pequeños filósofos*, que expone, de manera sencilla, los conceptos básicos de importantes pensadores a través de preguntas filosóficas. En *Felicidad con Aristóteles*, de Duanne Armitage y Maureen McQuerry, plantean a los pequeños lectores cuestiones como "¿Qué te hace feliz?". También abordan el concepto de "verdad", según Sócrates.

"El mundo mitológico a menudo representa el proceso creativo de un artista. Es un lugar donde todo puede pasary donde uno puede explorar las profundidades de su creatividad. El estudio de la mitología clásica siempre ha brindado a los pintores, poetasy pensadores el conocimiento y las técnicas para crear una historia más poderosa, emocional y creíble. Esto se debe a que la mitología tiene que ver con la condición humana: se tratadenuestros miedos, deseos, inseguridades y ambiciones. En Mitológicas, Sábat nos guía a través de un aventurado recorrido entre los personajes y mitos clásicos universales como el del camino del héroe, el nacimiento de los dioses, la siempre cotidiana caer en desgracia/hacer las paces con los dioses (y también con nuestros demonios internos) y las aventuras que atravesamos cada vez que nos atrevemos, nos apasionamosyperdemosla razón al cruzar un umbral", agrega la curadora de la muestra, que se puede visitar hasta el 9 de octubre de viernes a lunes.

Entre los personajes mitológicos que Sábat retrató en sus pinturas está Circe, "que con su magia convierte a los hombres en cerdos", como escribe el artista. Esa mujer poderosa de la Odisea de Homero le da título a un cuento de Julio Cortázar, que la presenta como "la muchacha que había matado a sus dos novios". En la obra, Circe está vestida de negro, tiene una galera y una varita de hechicera. A su lado hay dos chanchos.

En el poema dramático Los reyes, Cortázar recrea el mito del Minotauro: lo identifica como un hombre libre, diferente de la sociedad que el sistema encierra y aísla. Una vuelta de tuerca al mito del monstruo encerrado a la fuerza en un laberinto.

Jorge Luis Borges, el gran autor nacional más identificado con la mitología, narra en el cuento "La casa de Asterión" el monólogo de Asterión, un ser que vive en una casa (un laberinto) infinitay espera en soledad que lo liberen de su monstruosidad. Y en El libro de los seres imaginarios escribe sobre el Minotauro, Cronos o Hérculesy el centauro, "la criatura más armoniosa de la zoología fantástica". ●

### Mitológicas

Para visitar la muestra de Alfredo Sábat hay que registrarse en www. zinkindustriascreativas.com/sabatmitologicas.Gratis.

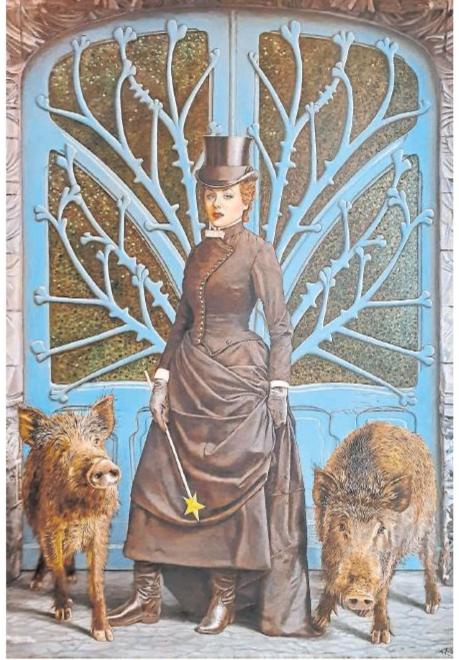

Circe según Alfredo Sábat, que pinta mujeres mitológicas



Edipo, de la antigua Grecia al psicoanálisis

### Una arrebatada apología del acto de escribir, por Marguerite Duras

CLÁSICO. Vuelve un ensayo con una legión de lectores que estaba agotado

#### Daniel Gigena LA NACION

Cuando a mediados del mes pasado la editora del sello Tusquets, Paola Lucantis, publicó en su cuenta de Twitter la foto de la portada de la nueva edición de Escribir, el clásico ensayo que la escritora francesa Marguerite Duras (1914-1996) publicó en 1993, no sospechaba que iba a recibir un sinfín de respuestas entusiastas de lectores y escritores. "Hablame de lujos", tuiteó Mariana Travacio; "hacía falta una edición a la altura. ¿Por qué ha tardado tanto? Es una biblia para cualquier escritor", escribió Eduardo García Blanc; "¡qué gran decisión!", sostuvo Natalia Zito. El tuit solo tenía una palabra: "Septiembre". Septiembre ha llegado, y con él, los ejemplares de Escribir, con la foto de las manos de Duras en la portada, ya se encuentran en las librerías argentinas.

"Hay una locura de escribir que existe en sí misma, una locura de escribir furiosa, pero no se está loco debido a esa locura de escribir. Al contrario", afirma Duras, para quien la escritura "llega como el viento, está desnuda, es la tinta, es lo escrito, y pasa como nada pasa en la vida". Su texto, que acompasa anécdotas, recuerdos y percepciones, puede leerse como una arrebatada apología del acto de escribir.

La reedición en la colección Andanzas del ensayo sobre el "mal del escribir" - que incluye otros textos

joven aviador inglés", "Roma" y "El número puro"- forma parte de un cosas de Duras, porque Tusquets tieplande "recuperaciones" de fondos editoriales quevarios sellos comenzaron a hacer durante las estrictas cuarentenas de 2020. "Son fondos muyvaliosos-dice Lucantis a LA NA-CION-. Queremos publicar libros de autores que generaciones de lectores todavía no conocen, que aún no descubrieron, y que se los pierden porque estamos focalizados en las novedades. Juan Forn lo hizo con la colección Rara Avis". La traducción de Escribir es de la escritora españo-

REEDICIÓN

Marguerite Duras

ESCRIBIR.

Escribir

Autora: Marguerite Duras

Editorial: Tusquets

Precio: \$2200

durasianos como "La muerte del la Ana María Moix (1947-2014).

"Estoy tratando de reeditar varias nelos derechos de su obra-agrega-. Escribir estaba agotado desde hace muchos años y no se conseguía. Es un clásico sobre el proceso de escritura, es un ensayo, pero a la vez una poesía, una reflexión sobre la soledad, la escritura y los procesos creativos. Tenía fe en que iba a funcionar, pero me sorprendió mucho la repercusión que tuvo el anuncio entre los libreros, que de inmediato hicieron las reservas. Cuando subí la tapa en Twitter me escribieron de talleres de escritura, clubes de lectura, librerías, incluso una estudiante de Letras me dijo que por fin iba a poder leer ese libro que solo conocía por fotocopias".

"Escribir: es lo único que llenaba mividay la hechizaba. Lo he hecho. La escritura nunca me ha abandonado", confiesa la autora de El amante en estas páginas admiradas por escritores como Edgardo Russo, Leopoldo Brizuela, Ángela Pradelli, Graciela Aráoz, Osvaldo Bossi, Valentina Vidal y Camila Sosa Villada, para quien es "el libro más hermoso del mundo". Claudia Piñeiro, recientemente premiada en España por su novela Catedrales, celebró la reedición. "Tengo todo el libro subrayado", cuenta. Fragmentos de Escribir desempeñan un papel en su nueva novela, que se publicará en octubre y donde reaparece la protagonista de Tuya. •



Nuevo reconocimiento a la "imaginación" de Cartarescu

### Cartarescu ganó el FIL de Lenguas Romances

**GUADALAJARA.** El escritor rumano recibirá el premio en la próxima Feria del Libro, en México

El escritor rumano Mircea Cartarescu ganó el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2022 de México en reconocimiento a "su prosa imaginativa", que interpela "desde lo onírico y existencial" a sus lectores. La noticia del galardón la anunció ayer la organización de la Feria del Libro de Guadalajara, por decisión de la "mayoría" del jurado, que consideró también que la obra del autor de Solenoide se destaca por la combinación de "elementos fantásticos y realistas" que genera "ficciones especulares que indagan en la construcción de la identidad desde un espacio liminal y periférico del paisaje europeo".

El poeta, ensayista y narrador rumano, de 66 años, se declaró

"muy feliz" por la distinción, una de las más importantes de habla hispana. "Realmente agradezco el trabajo que realizaron los miembros del jurado", dijo Cartarescu desde Santander, España, al tiempo que expresó su alegría de saberse "parte de una lista que integran autores de la talla de Nicanor Parra, Juan Goytisolo, António Lobo Antunes", entre otros antiguos ganadores del premio dotado de US\$150.000.

El rumano, que ya había sido invitado de la FIL de Guadalajara, recibirá el premio durante la inauguración de la próxima edición, el 26 de noviembre. Con más de 30 libros publicados y traducido a 23 idiomas, es un frecuente candidato en la lista del Premio Nobel de Literatura.

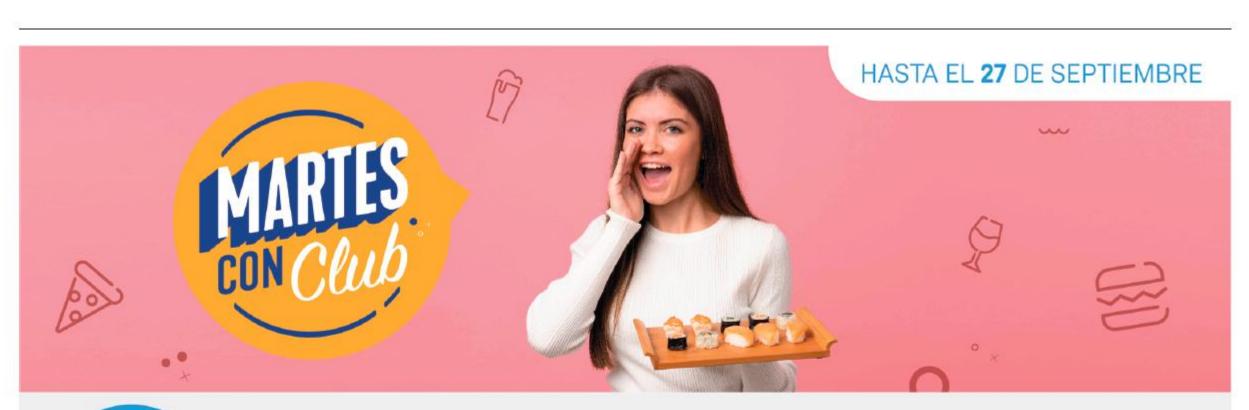





En tablas





Aplica en sucursal Palermo















ENCONTRÁ TUS CÓDIGOS DE DESCUENTO EN LA APP O EN CLUB.LANACION.COM.AR





BENEFICIOS VÁLIDOS DESDE EL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 HASTA EL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 EN LA REPÚBLICA ARGENTINA PARA SOCIOS CLUB LA NACION. PARA OBTENER EL BENEFICIO SE DEBE PRESENTAR DOCUMENTO QUE ACREDITE IDENTIDAD ANTES DE SOLICITAR LA FACTURA, SIN EXCEPCIÓN. EL DESCUENTO SE REALIZARÁ EN EL PUNTO DE VENTA Y SE APLICARÁ SOBRE EL TOTAL DE LA FACTURA. LOS DATOS Y OFERTAS MENCIONADOS REVISTEN UN CARÁCTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO Y EN MODO ALGUNO SUPONEN QUE LOS ESTABLECIMIENTOS, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS INDICADOS, Y LA CALIDAD DE LOS MISMOS, SON RESPONSABILIDAD DE SA LA NACION. ASIMISMO. LOS BENEFICIOS QUE SE DETALLAN ESTÁN VIGENTES A LA FECHA PUDIENDO ESTAR SUJETOS A FUTURAS MODIFICACIONES. LA TARJETA CLUB LA NACION ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES DEL DIARIO LA NACION. S.A. LA NACION. S.A. LA NACION. S.A. LA NACION. COM. AR.

### **SEGURIDAD**

Edición de hoy a cargo de Fernando Rodríguez www.lanacion.com/seguridad | @LNseguridad | Facebook.com/lanacion seguridad@lanacion.com.ar

#### LASECTA DEL HORROR

### Deniegan pedidos de excarcelación

El juez federal Ariel Lijo rechazó los pedidos de excarcelación de 19 acusados de integrar una secta que funcionaba bajo la fachada de la Escuela de Yoga de Buenos Aires. Sí les concedió la prisión domiciliaria al líder de la organización, Juan Percowicz, y a otros tres imputados, que no podrán tomar contacto entre sí ni con las personas vinculadas con la presunta actividad de captación coercitiva con fines de trata y con el lavado de dinero.

# "La banda del juez": destituyen y detienen al juez de Casación bonaerense Martín Ordoqui

corrupción judicial. Es el funcionario de más alto rango echado del Poder Judicial provincial; de inmediato, una fiscal platense pidió su arresto por tráfico de influencias y asociación ilícita

### Gustavo Carabajal

Cinco horas después de que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistradosy Funcionarios lo destituyera de su cargo de camarista de la Casación bonaerense por haber dictado resoluciones contrarias al Derecho, el ahora exjuez Martín Manuel Ordoqui fue detenido, acusado de tráfico de influencias y asociación ilícita.

Al mediodía, Ordoqui perdió sus fueros. De inmediato, la fiscal platense Betina Lacki, que lo acusa de cobrar coimas para beneficiar con excarcelaciones a detenidos y de integrar "la banda del juez" César Melazo, una asociación ilícita junto con policías bonaerense, delincuentes comunes y barrabravas de Estudiantes que robaban dinero que guardaban testaferros de políticos provinciales, pidió su arresto, que esperaba concretar desde hace tres años.

Ordoqui había presentado un pedido de eximición de prisión ayer a la mañana, antes del veredicto del jury. Pero no lo hizo, por lo que, una vez decretada la destitución, la fiscal Lacki requirió el allanamiento del domicilio y la detención, que se concretó a las 17.20 en la casa del exjuez, en City Bell. Lo indagarán hoy.

Ordoqui se convirtió en el magistrado más importante en ser destituido en la historia penal bonaerense. Antes de ayer ocupaba ese lugar Eugenio Alsina, que formó parte de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Lomas de Zamora.

El Jurado de Enjuiciamiento fue presidido por la ministra de la Suprema Corte de Justicia bonaerense Hilda Kogan y estuvo integrado por los abogados Juan Emilio Spinelli, Fulvio Germán Santarelli, Ricardo Arturo Fabris, Hugo Rubén Galderisi y Diego Paulo Isabella; el legislador Daniel Andrés Lipovetzky y las conjuezas Nidia Alicia Moirano, Abigail Gabriela Gómez, Gabriela Demaría y María Eugenia Brizzi.

Por unanimidad, destituyeron a Ordoqui y lo inhabilitaron para ejercer cargos judiciales. También comunicaron a Casación el fallo, para que se ejecute la suspensión del pago del sueldo del ahora exjuez, que desde su suspensión en el cargo, hace tres años, tenía un embargo del 40% de su salario.

Hace una semana días, el procurador bonaerense, Julio Conte Grand, había solicitado la destitución de Ordoqui por aquella acusación de que integraba una organización que, supuestamente, favorecía la situación de detenidos por diversos delitos, a cambio de dinero. Es decir, tráfico de influencias.



Martín Manuel Ordoqui, en una de las audiencias del jury en su contra

GENTILEZA EL DÍA

### PROTAGONISTAS DEL CASO



Julio Conte Grand PROCURADOR GENERAL

Llevó adelante la acusación contra Ordoqui ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios



Betina Lacki FISCALDELA PLATA

Tras el jury, pidió el arresto de Ordoqui; lo indagará hoy por tráfico de influencias y asociación ilícita



César Melazo EXJUEZ DE GARANTÍAS

Es considerado jefe de una banda integrada por policías, barrabravas y delincuentes comunes

Ordoqui y su abogado, Alejandro Montone, presentaron sus argumentos y solicitaron la absolución. El juez, que hasta su suspensión preventiva integraba la Sala V de la Cámara de Casación bonaerense, se hizo cargo de la última parte del alegato de defensa y respondió las acusaciones que se hicieron por su actuación en el denominado caso Heine, en referencia a Ariel Heine, un operador inmobiliario de San Vicente condenado por encabezar una banda que usurpaba terrenos.

Entre los testigos que expusieron en el jury de enjuiciamiento estuvo la fiscal Lacki, que lo procesó en dos causas:una, por "la banda del juez"; la otra, como responsable de integrar "una asociación cuya finalidad era mejorar la situación de personas sometidas a procesos penales".

### Los cargos del jury

El jurado dio por acreditado que "el magistrado, entre 2017 y 2018, en el desarrollo de algunos legajos casatorios, actuó con parcialidad manifiesta en beneficio de un justiciable: Juan Ariel Heine".

Coincidieron en que correspondía la destitución de Ordoqui por haber incurrido en incumplimiento de deberes del funcionario público, graves irregularidades en los procedimientos a su cargo, realización de actos de parcialidad manifiestay defección de la buena conducta que exige la Constitución para el desempeño de la magistratura.

Señalaron que "al mismo tiempo, faltó al decoro y la dignidad de su función e incumplió los deberes inherentes a su cargo al brindar información interna y asesoramiento –al punto de redactar personalmente un escrito judicial para ser presentado en una causa sometida a su jurisdicción– a particulares, como Lidia María Perna y Heine".

Perna afirmó en el debate que le entregó \$30.000 a Ordoqui en el bar situado en Diagonal 74 y 19, del centro de La Plata. La testigo dijo que el ahora exjuez de Casación le había exigido esa suma en compensación por la quita del sueldo que sufrió su secretaria privada al ser suspendida por su presunta vinculación con el escándalo de las coimas que Heine, jefe de Pernay detenido por estafas, le habría pagado al juez para obtener la prisión domiciliaria.

El Jurado de Enjuiciamiento concluyó que "el magistrado acusado recibió dádivas por estas gestiones y solicitó dinero para quien oficiara como secretaria privada".

María Eugenia Mercado, secretaria privada de Ordoqui, fue procesada con prisión preventiva por actuar como intermediaria entre el juez, Pernay Heine. Mercado, conocida por su perfil en redes sociales como "Euge la rubia", actualmente cumple prisión domiciliaria.

Durante la investigación de la fiscal Lacki se determinó la existencia del delito de "tráfico de influencias" cometido por Ordoqui en la denominada "banda del juez Melazo".

#### Elotrojuicio

Mientras el Jurado de Enjuiciamiento daba a conocer el veredicto contra Ordoqui, en la sala de audiencias del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de La Plata se iniciaba el juicio contra los integrantes de la organización liderada por Melazo.

Rubén "Tucumano" Herrera, exjefe de la barra brava de Estudiantes y uno de los trece imputados en esta causa, fue condenado a cinco años de prisión al aceptar someterse a un juicio abreviado, en abril pasado. En dicho proceso admitió su responsabilidad en los hechos por los que fue acusado.

Herrera, también conocido como el Bolichero, era el socio comercial de Melazo y cuñado de Javier Ronco. A partir de la investigación encarada por la fiscal Lacki se habrían hallado indicios de que Ordoqui habría cobrado \$500.000 para beneficiar con prisión domiciliaria y monitoreo con pulsera electrónica a Ronco, procesado como supuesto autor de los homicidios de Carlos Rodríguezy María Martini. Le concedió ese beneficio el 8 de septiembre de 2015.

Una de las pruebas contra el camarista fue una serie de conversaciones entre Herreray Ronco, quien le reclamaba que le consiguiera la excarcelación para poder volver a robar.

En la charla, Ronco le decía a Herrera que no alcanzaba con que le hubieran dado la prisión domiciliaria con el monitoreo de una tobillera electrónica, sino que le resultaba imprescindible estar en libertad para concretar más asaltos.

Según consta en el expediente, en dicha conversación Ronco le pedía a Herrera que "tocara" a dos magistrados porque con la gestión de Ordoqui no alcanzaba.

Antes de convertirse en juez, Ordoqui fue abogado de la Municipalidad de Quilmes. Representó en causas penales al actual ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, cuando era intendente de ese distrito.

La llegada de Ordoqui a la Justicia fue como secretario de la Cámara de Casación Penal bonaerense. Luego, regresó a Quilmes, como juez de la Cámara de Apelaciones. En 2011, volvió a La Plata, pero como camarista del tribunal penal más importante de provincia. •

### Tiros contra un edificio municipal y un mensaje a Los Monos

TERROR EN ROSARIO. El objetivo fue el Centro Municipal de Distrito Sur Germán de los Santos PARA LA NACION

ROSARIO.- Hubo un nuevo atentado contra un edificio estatal de la centralizada del municipio, el jueciudad. La sede del Centro Municipal de Distrito Sur fue blanco de un ataque a balazos que provocó destrozos en los vidrios de las puertas y ventanas del edificio.

El sello narco quedó a la vista: en Socca y Matías Edery. el lugar fue encontrado un mensa-Los Monos: "Guille Cantero, contro-

lá los gatos, Matías Cesar Pino. Los rrios Empalme Graneros y Luduepicudos que están batiendo la cana. Atentamente, La Mafia".

En ese lugar, que es una sede desves pasado se produjo un ataque a pedradas, que también tuvo réplicas en el norte de Rosario, donde aparecieron panfletos y escritos con amenazas contra los fiscales Pablo

La guerra entre grupos narco por je dirigido a Ariel Cantero, líder de disputas territoriales, como la que actualmente se desarrolla en los ba-

ña, del oeste de Rosario, también tiene réplicas con atentados en los que las dos bandas en pugna, Los Monosylaque lidera Esteban Alvarado, atentan contra edificios públicos donde aparecen mensajes que se envían de uno a otro bando.

Según explicaron fuentes policiales, cuatro proyectiles impactaron en las puertas y ventanas de blíndex del edificio estatal, y al menos seis vainas servidas decalibre 9 milímetros quedaron en el piso.

Esas mismas fuentes precisaron que, luego de que los balazos destrozaran los vidrios, un hombre llegó al lugar en bicicletay dejó un papel con el mensaje dirigido al líder de la Banda de Los Monos.

Se sospecha que los disparos fueron hechos desde un auto o una moto. Los investigadores estaban estudiando las cámaras de videovigilancia del Distrito Municipal, del sistema público de las callesy de las que pudiera haber en inmuebles privados cercanos al edificio. •

### Avisos fúnebres

4318 8888

Para publicar 4318 8888 o funebres@lanacion.com.ar Todos los días, de 9 a 19. Tarjetas de crédito hasta las 18.30

Beneficio Club LA NACION, 20% de descuento. 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

#### Sepelios y **Participaciones**

BONFANTE, Gregorio, q.e.p.d. - Esperanza Egaña, su madrina, despide a su adorado ahijado con inmenso amor, acompañando a Rox, Luis y Gero con todo cariño, rogando oraciones en su memoria, sabiendo que el gladiador descansa en paz.

BONFANTE, Gregorio, q.e.p.d. - Celi Azpiroz de Achával, Espe Egaña, Lu Francos y Luchi Manzitti, despiden con inmenso amor a Gregorio, acompañando a Rox, Luis y Gero con todo cariño. Descansa en paz.

BONFANTE, Gregorio, q.e.p.d. - La camada 2000 de UTDT acompaña a Luis, Rox y Gero en este momento de tristeza y ruegan una oración en su memoria.

BONFANTE, Gregorio. - Rox, Luis y Gero, los abrazamos y acompañamos con mucho amor. Despedimos a Grego muy tristes pero sabiendo que él ya está con Jesús. Nico, Ale, Cata y Delfi Winschel.

D'AGNILLO SABELLI, María Juana, 4-9-2022. - Los socios de BDO en Argentina participan su fallecimiento y acompañan a su socio Raúl Genchi y familia, en este triste mo-

DE FONTENELLE, María Teresa, q.e.p.d., falleció el 4-9-2022. - Sus hijos Martín Shinya y Silvia, y Hernán y Laura, sus nietos Nicolás y Rosario, Sofía y Delfina, sus bisnietos Augusto y Rafael participan con dolor su fallecimiento e informan que sus restos fueron inhumados en el Jardín de Paz, compañía principal.

DÍAZ, Jorge, q.e.p.d. - La comisión directiva de OSEDEIV despide con profundo pesar a quien fuera gerente general de OSIM. Acompaña en el dolor a su familia y ruega una oración en su memoria.

DIAZ, Jorge, q.e.p.d. - Los integrantes de OSMAD despiden con profundo pesar a su colega y amigo. Acompañamos en el dolor a su familia y a todo OSIM.

DIAZ, Jorge, Dr. - CONUAR SA despide al Dr. Jorge Diaz, Gte. Gral de OSIM, y acompaña a su Flia. y amigos en este dificil momento.

DIAZ, Jorge, Dr., q.e.p.d., fa-lleció el 2-9-2022. - Consejo directivo, CEO y colaboradores de PR3 expresamos nuestro profundo pesar por el fallecimiento de Jorge Díaz, quien ha trabajado con dedicación durante más de 20 años como gerente general de OSIM. Extendemos nuestras condolencias y acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento.

†

GATTI, Enrique. - Con profundo dolor, tengo que comunicarles el fallecimiento de nuestro querido Enrique Gatti, un abogado extraordinario, un gran socio, un referente para su equipo, pero por sobre todas las cosas, un ser humano muy querido por todos. Querido Enrique, gracias. Siempre estarás en nuestro corazón y en el de tu gente. Estudio Berton Moreno Iplaw.

†

GONZÁLEZ, Lorena, q.e.p.d., Fall. el 5-9-2022. - El IQUIFIB despide a su amiga y colega.

+

HAMPTON, Carlos (Charlie). - Chalo Chiaraviglio y Fátima Novillo Astrada de Chiaraviglio participan el fallecimiento de su colega y amigo de tantos años recordando la sana amistad y de trabajo. Extendemos nuestro cariño a Marian-

HAMPTON, Carlos, q.e.p.d. -Octavio y Andreina Caraballo, sus hijos Gonzalo y Elisa despiden con profunda tristeza al querido Charlie y acompañan a Marianne, sus hijos y familia en estos momentos de dolor.

HAMPTON, Carlos, q.e.p.d. -Mi querido Charlie, me acompañan en esta despedida todos los integrantes del Grupo Las Lilas. Los más jóvenes no te han conocido pero sienten el mismo respeto y cariño de sus mayores. Fuiste un pilar en los años posteriores al fallecimiento de Don Mario. Tu hombría de bien y caballerosidad fueron características importantes de tu personalidad. Nos has acompañado en las dificultades y en las alegrías Siempre estarás en nuestros corazones y recuerdos. ¡Descansa en paz! Octavio Caraba-

HAMPTON, Carlos, q.e.p.d. -El presidente y el directorio de Estancias y Cabaña Las Lilas participan de su fallecimiento y acompañan a la familia en estos tristes momentos.

HAMPTON, Carlos, q.e.p.d. -Nicolás Gallo Gowland despide con cariño a Charlie y acompaña en oración a su fa-

www.lanacion.com.ar/funebres

HAMPTON, Carlos E., q.e.p.d. - Juani y Negra Ochoa, Angel y Graciela Riboli y Fernando y Marina Charró despiden a Charlie y acompañan a Marianne y familia con mucho cariño.

†

HAMPTON, Carlos Edgardo, q.e.p.d. - Estancia Curamalan y familia Stuart Milne despiden a Carlos Hampton y acompañan a toda su familia en este doloroso momento.

HAMPTON, Carlos Edgardo. - Cynthia y Larry Hampton y familias despiden a su primo Charlie y acompañan a Marianne y toda la familia Hampton en este triste momento.



LEVIN de DOSORETZ, Zulema, Z.L., falleció 2-9-2022. - El Congreso Judio Latinoamericano hace llegar sus condolencias a Alejandro por el fallecimiento de su madre y acompañan a toda su familia en este dificil momento.



MASSAT, Nelly, q.e.p.d. - Sus sobrinas Inés, Alicia y Miliza Massat y María Inés Reston la despiden con mucho amor y



MILBERG de SMOLARZ, Miriam, Z.L. - El Hogar LeDor VaDor lamenta profundamente el fallecimiento de Miriam Milberg de Smolarz. Acompaña a su hija, nietos y bisnietos en este triste momento.

XX

MILBERG de SMOLARZ, Miriam, Z.L. - Desde el Seminario Rabinico Latinoamericano lamentamos el fallecimiento de nuestra querida amiga. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento. Que su alma este unida a los lazos de la vida eterna.

PÉREZ, Víctor, Dr., q.e.p.d. -Sus hijos Laura y Fernando, Silvia y Esteban; nietos Matías y Soledad, Esteban, Santiago y Bautista y sus bisnietas Nina y Jarzmín participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

PÉREZ, Víctor, Dr., q.e.p.d., 3-9-2022. - Jorge Laborda Molteni participa con gran pesar su fallecimiento y acompaña a su familia. Fue un hombre entrañable, fundamental, de extraordinaria influencia intelectual y humanística. Descanse en paz querido profesor.

Mary Onassis, Matías y Marina Ramírez Gismondi e hijos, Ana María Caamaño e hijos acompañamos a Alicia Sacco y lo recordamos como brillan-

te persona y profesional.

†

PÉREZ, Víctor, Dr. Prof.,

q.e.p.d., falleció el 3-9-2022. -

PÉREZ, Víctor, Dr., q.e.p.d. -Sus amigos María Amelia Querol y Juan Antonio Mazzei participan con mucha pena su fallecimiento y ruegan una oración por su alma.

PEREZ, Víctor, Prof. Dr., falleció el 3-9-2022. - La Sociedad Argentina de Hepatología participa con profundo dolor la pérdida de quien fuera un distinguido miembro y el primer presidente de la institución. Acompañamos a su familia en este dificil momento.

PRODANOV, Osvaldo, q.e.p.d. - Pato Golinelli y familia acompañan a Esteban, Adrián y nietos en este doloroso momento. Chicho, te despedimos con mucho cariño, sabiendo que tu esposa e hija te esperan con los brazos abier-

PRODANOV, Osvaldo, q.e.p.d., se durmió en la paz del Señor el 4-9-2022. - Sus hijos Adrián y Esteban, sus nietos y bisnietos participan su fallecimiento e invitan a acompañar sus restos hoy, a las II, desde Casa O'Higgins, O'Higgins 2842 al cementerio de la Chacarita.

RODRIGUEZ PITT de ASRIN, Ana, q.e.p.d. - Pablo Gutierrez y sus hijos, Pablo, Francisco, Milagros, Tomás y Olivia participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria, acompañando a su amigo Ale en este triste momento.

RODRIGUEZ PITT de ASRIN, Ana, q.e.p.d. - El directorio de Grupo Financiero Galicia participa con dolor el fallecimiento y acompaña a su marido Alejandro y familia en este dificil momento.

RODRIGUEZ PITT de ASRIN, Ana, q.e.p.d. - El directorio de Banco Galicia lamenta profundamente el fallecimiento de Ana y acompaña a su marido Alejandro y familia en este triste momento.

RODRIGUEZ PITT de ASRIN, Ana, q.e.p.d. - El directorio de Naranja X participa con pesar el fallecimiento de Ana y acompaña a su marido Alejandro y familia en este dificil momento.

+

RODRIGUEZ PITT, Ana, q.e.p.d. - Fernán Martínez acompaña a Alejandro y a su familia en este difícil momento y eleva una oración en su memoria.

ROSSENVASSER FEHER, EIsa, q.e.p.d. - fallecida en su casa en La Jolla, California, el 2-9-2022. - Ricardo Preve y el equipo de Ricardo Preve Films LLC, la despiden con profunda pena y dolor, acompañando a

su familia en este dificil mo-

X

SLEMENSON, Héctor Benjamín. - Miriam Daniel, Gloria y Ana Slemenson despiden a su querido primo Héctor.



SLEMENSON, Héctor. - Los socios y consultores de Marval O'Farrell Mairal acompañan a Hernán Slemenson y a su familia en este triste momento.

SLEMENSON, Héctor, q.e.p.d. - Santiago Carregal y Alejandra González Presedo, Cecilia Mairal y Andrés Espina, Luciano Ojea Quintana y Mercedes de Aldecoa, Roberto E. Silva (h.) y Cristina Matt, Sebastián Iribarne y Carolina Mairal, Juan M. Diehl Moreno e Isabel Ares, Pablo J. Gayol y Daiana Veira, Sergio Tálamo, Francisco Abeal y María Laura Bolatti Cristofaro acompañan a Hernán y a su familia en este triste momento.

SLEMENSON, Héctor, q.e.p.d. Susan y Gabriel Matarasso participan su fallecimiento y abrazan a Hernán y familia en este triste momento.

SLEMENSON, Héctor B., Dr. Esc. - Escribanía Dighero -Alonso participa su fallecimiento.

SLEMENSON, Héctor B., Dr. Esc. - Marichu, Caro, Pollo y Flias. lo despiden con tristeza y acompañan a la familia.

SLEMENSON, Héctor B., q.e.p.d. - Antonio Rajtman participa con profundo dolor su fallecimiento.



TRAJTENBERG, Aarón, Z.L., falleció el 3-9-2022. - Tu hermano Héctor, junto a María, Daniela y Mariana te despiden con mucho amor y abrazan muy fuerte a Elly, Agustín, Marina y Myriam. Te vamos a extrañar.



TRAJTENBERG, Aaron, Z.L., falleció el 3-9-2022. - David v Berta, Fortuna, Israel y Flory Sutton, despiden a Ares con profundo dolor y cariño y acompañan a Ely, Agustín, Marina y Myriam en este doloroso momento.

WEISS, Luis Alberto, notario, q.e.p.d., falleció el 4-9-2022. - El notario Diego Leandro Molina, presidente del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, participa con hondo pesar su fallecimiento, al tiempo que eleva una plegaria por el eterno descanso de su alma, acompafiando a su inapreciable colega y amiga Karen Weiss y a toda su familia en estas horas de profundo dolor por la partida de su querido padre, ex integrante del consejo directivo de la institución.

WEISS, Luis Alberto, notario, q.e.p.d., falleció el 4-9-2022. - El consejo directivo del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires y su Caja de Seguridad Social participan con verdadero dolor el fallecimiento de su colega, exconsejero y padre de la notaria Karen Maina Weiss, secretaria de gobierno del comité ejecutivo. Las autoridades de esta institución acompañan de manera especial a su hija, familiares y amigos en este dificil momento.

+

Misas y Funerales

GAUTSCHI de OLIVERO QUINTANA, Jeanette L., q.e.p.d. - A un mes de su fallecimiento, sus hijos, nietos y familia invitan a la misa este miércoles 7 de septiembre, a las 19, en la parroquia del So-

GOWLAND MITRE, María. -Fundación Ciudad recuerda a la querida y admirada María en el octavo aniversario de su partida. Se realizará una misa hoy, 19 hs., en la basílica Nuestra Señora del Socorro.

Homenajes

STERNHEIM, Bernardo, Z.L., Congregación Sefaradí Yesod Hadat, Gran Rabinato, Yeshiba y Centro Educativo Toratenu invitan al darush de quien fuera miembro de nuestra comisión directiva hoy, a las 18.20, en nuestro templo Lavalle 2449, CABA.

Recordatorios



GRISPON de LEKERMAN, Graciela. - A 3 años de tu partida, siempre estarás presente con cariño y amor. Tu marido Héctor y tus hijos Luciano y Leonel.

LERNER, Ana Elizabeth. -Querida Eli, hace un año que no estás con nosotros, te queremos, te extrañamos y te recordamos día tras día. Tus hijas Camila y Ani, Beatriz, sus hijos y toda la familia.

SORACE, Norma. - Hace 4 años que cambiaste tu mundo. ¿Conoceré el tuyo? Román.

28 | SEGURIDAD LA NACION | MARTES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2022

## Pachelo admitió que robó en dos casas del country Tortugas

EN EL JUICIO. Reconoció parte de los hechos que le fueron imputados y afirmó que actuó solo, sin participación de los otros dos imputados; lo acusan de otros delitos en Nordelta y Hudson

Gabriel Di Nicola LA NACION

Sentado en medio de la sala de audiencias, Nicolás Pachelo, acusado de haber matado a María Marta García Belsunce, confesó. "Fui yo, se lo digo a los jueces mirándolos a los ojos". Con esta admisión ante los magistrados Federico Ecke, Osvaldo Rossi y Esteban Andrejin, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°4 de San Isidro, el imputado no se refería al crimen de la socióloga, ocurrido hace casi 20 años: hablaba de dos robos ocurridos en la Semana Santa de 2018 en el Tortugas Country Club, en Pilar.

Desde el 13 de julio pasado, Pachelo, de 46 años, es juzgado por el homicidio de García Belsunce y por una serie de robos ocurridos en Nordelta, Tigre; Tortugas Country Club, Pilar, y Abril y Barrio Parque El Carmencito, ambos situados en Hudson, partido de Berazategui.

Por los robos en Tortugas hay otros dos acusados, Matías Marasco e Iván Martínez.

Pachelo reconoció que el Jueves Santo de 2018 protagonizó dos "hechos"-nuncadijo la palabra robosen dos casas del tradicional club de campo de Pilar: una pertenecía a un empresario gastronómico y otra, a un banquero. Eso sí: afirmó haber actuado solo, sin cómplices.

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, Pachelo robó de una deesas casas 5000 pesos, entre 400 y 800 dólares, tres barras de oro, relojes y joyas. De la otra, en tanto, se apoderó de una caja fuerte con 32.000 euros, una pistola Glock con dos cargadores, documentación del arma, acciones de las empresas de la víctima y varias jovas.

"Fui el autor [de los robos]. No, no participaron [Marasco y Martínez]. No sabían [que él había ido a robar]...", explicó Pachelo.



Pachelo, en una de las últimas audiencias

ARCHIVO

El 29 de marzo de 2018, el día de esos robos, Pachelo ingresó en el Tortugas Country Club en la camioneta Dodge RAM de Marasco. Iba sentado en el asiento delantero, como acompañante. Al entrar se presentó ante el personal de seguridad como Nicolás Giménez Zapiola.

El acusado explicó que no usó su verdadera identidad por una cuestión de "estigmatización". Sostuvo que en algunos sitios, como en gimnasios o cuando tenía que reservar mesa en algún restaurante, no se presentaba como Nicolás Pachelo.

"He usado mi apellido materno y el de mi actual pareja. Es complicado ir y decir: 'Soy Nicolás Pachelo'. Es un problema", afirmó.

Ante preguntas del fiscal Andrés bía pedido a Marasco, al que conocía de torneos de póker o de amigos

en común, que cuando fuera a Tortugas le avisara.

Un día, Marasco le avisó a Pachelo que tenía un torneo de golf en el tradicional club de campo de Pilar. "Si me podés llevar, me hacés un favor", le respondió, según recordó ayer el exvecino de Carmel.

"No éramos íntimos amigos, peroéramos conocidos" con Marasco, dijo en medio de su relato.

Martínez es el caddy que suele colaborar con Marasco en los torneos de golf en los que participa.

Golpe en Semana Santa

El 29 de marzo de 2018, Jueves Santo, día en que se disputó un torneo de golf, hubo cinco hechos delictivos en Tortugas. Pachelo so-Quintana, Pachelo contó que le ha- lo reconoció haber protagonizado dos asaltos. Otros dos, calificados como hurto, ya prescribieron.

"¿Con qué finalidad le pidió a Marasco que le avisara cuando fuera al Tortugas Country Club?", le preguntó el fiscal Quintana.

Pachelolerespondió: "Ledijeque me iba a ver con una chica". Quintana insistió y repreguntó: "¿Para qué quería ir al Tortugas Country Club?". El acusado, entonces, admitió: "Quería ver si estaba la posibilidad... de ver una posibilidad así", dando a entender que fue a robar.

Si bien no recordaba con exactitud aquéhorallegaronal country donde protagonizó los robos, Pachelo sostuvo que creía que pudo haber sido cerca de las 14.30. Está seguro de que fue después de almorzar.

Según Pachelo, después de ingresar en el country, Marasco se fue a jugar el torneo de golf y él se fue a dar una vuelta por el club. Acordaron encontrarse en la zona de la capilla paravolver a la ciudad de Buenos Aires. El exvecino de Carmel vivía en Retiro, en un edificio sobre la Avenida del Libertador.

"Caminé por el club. Encontré una bicicleta sin candado, la agarré v di vueltas", afirmó.

Si bien admitió dos de los robos, negó haber ingresado en las propiedades por la fuerza. Explicó que en una de las casas entró por una puerta ventana que estaba abierta.

En ese momento, los fiscales Quintana, Patricio Ferrari y Federico González exhibieron una barreta de unos 80 centímetros que tenía debajo del escritorio que le secuestraron a Pachelo en su casa cuando fue detenido.

El acusado, primero, dijo no recordar si había llevado esa herramienta mostrada ante los jueces, peroluegoafirmó: "No usé ninguna barreta". Pero tras su declaración testificó el comisario mayor de la policía bonaerense Pablo Machicote, actual jefe de la Delegación Departamental de Investigaciones

(DDI) de San Nicolás. El jefe policial participó de la investigación de los robos en el tradicional club de campo de Pilar y aseguró que se pudo determinar que en una de las viviendas, para concretar el asalto, se había forzado el ingreso con una

El fiscal Quintana le preguntó a Pachelo si el día del robo en Tortugas Country Club pasó por la casa de Jaqueline Barbará, la segunda mujer de su padre, Roberto Pachelo. El acusado lo negó. Entonces, el representante del Ministerio Público quiso recordarle lo que había dicho en su declaración indagatoria de abril de 2018.

"No me la muestre. Le estoy diciendo la verdad. Pude haber dicho cualquier cosa. En su momento dije que no fui yo [el que cometió los robos en Tortugas] y ahora estoy diciendo que fui yo".

Quintana leyó parte de la declaración indagatoria donde Pachelo había afirmado que después de agarrar una bicicleta dio unas vueltas por el club y fue hasta la casa de Barbará. Pachelo tomó la palabra y, enérgico, sostuvo: "La verdad es la que estoy diciendo ahora, haciéndome cargo del hecho. En la indagatoria dije cualquier cosa, quería zafar. Fue absurda mi declaración".

Para el Ministerio Público Fiscal, según pudo saber LA NACION, la confesión de Pachelo fue importante porque mostró puntos coincidentes con el caso García Belsunce: el haber admitido que anduvo en bicicleta y haber reconocido que se llevó una caja fuerte de una de las casas robadas. En el caso del country Carmel, según la acusación, a la víctima le sacaron su bicicleta y, además, le sustrajeron un cofre de seguridad.

Casi al final de la declaración de Pachelo, el juez Ecke, que cumple funciones como presidente del tribunal, miró al acusado y le preguntó: "¿Tenía necesidad [de robar]?". La respuesta dejó a jueces, fiscales, defensores y público con ganas de saber más: "Me lo quedo para mí, tengo mi explicación, pero es interna", respondió el acusado.

Hubo una pregunta más del juez Ecke: "¿El juego lo llevó a perder dinero?". "Sí, mucho. La ludopatía la heredé de mi padre", contestó Pachelo, y recordó que había aprendido a jugar acompañando a su progenitor al casino. •

### "Pirañas" en moto robaron nafta de una estación de servicio

QUILMES. En minutos, vaciaron los surtidores y sustrajeron lubricantes; los playeros llamaron a la policía, en vano; no hay detenidos

Más de 50 motociclistas coparon el playón de una estación de servicio de la localidad bonaerense de Bernaly ante su superioridad numérica robaron nafta, gasoil y bidones de lubricantes en un ataque tipo "piraña" coordinado, que quedó grabado en el sistema de cámaras de seguridad del establecimiento.

Según informaron ayer fuentes policiales a la agencia de noticias Télam, el hecho-por el que aún no hay detenidos-ocurrió pasadas las 3.20 del sábado pasado en la estación de servicio YPF ubicada en el cruce de la avenida San Martíny Zapiola, de la mencionada localidad del partido de Quilmes.

Tanto la policía como la fiscalía contaban con los videos de las cámaras de la estación de servicio para intentar identificar a algunos de los motociclistas, aunque la dificultad radicaba en que a muchas de las motos que participaron del robo les habían quitado o cubierto sus chapas patente. Además, la gran mayoría de los sospechosos llevaban sus cascos puestos o, incluso, barbijos.

Según lo que se observa en los videos y lo que posteriormente de-



Decenas de motos, en la YPF de Bernal, en la madrugada del sábado pasado

CAPTURA DE VIDEO

nunció el encargado de YPF en la comisaría 28 de Bernal, decenas de motos fueron arribando a la estación hasta coparla por completo.

En total se contabilizaron unas 50 motocicletas de todo tipoy cilindrada-algunas con dos ocupantes, tanto hombres como mujeres-; varios de los conductores realizaron

arriesgadas maniobras, sea acelerando entre los surtidores o haciendo piruetas en el playón; en tanto, otros ejecutaron un robo que pareció perfectamente coordinado.

Ante la superioridad numérica, los playeros no pudieron hacer nada másquellamar al 911-dijeron que lo hicieron al menos en seis oportuni-

dades- cuando algunos de los motociclistas comenzaron a cargar sus tanques de naftay otros robaron de las estanterías ubicadas junto a los surtidores un estimado de 50 bidones con lubricantes y aditivos.

En el momento del ataque piraña, en la estación de servicio los conductores de dos camionetas cargaban

combustible en sendos surtidores. Ante la invasión de motos, se quedaron dentro de los vehículos y observaron, impávidos, el robo en manada.

El caso es investigado por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1 del departamento judicial de Quilmes, desde donde se impartieron directivas para intentar identificar a alguno de los miembros de la pandilla motorizada.

El inquietante episodio generó repercusiones. El diputado de PRO Cristian Ritondo, exministro de Seguridad provincial, escribió en su cuenta de Twitter: "El ataque piraña de Bernal es una foto perfecta de la descomposición de la Provincia: 60 motociclistas robandoy burlándose frente a las cámaras. Ningún detenido, mientras [Axel] Kicillofy [Sergio] Berni siguen ocupados con la agenda judicial de Cristina [Fernández de Kirchner] Durante mi gestión como Ministro de Seguridad bonaerense multiplicamos los operativos, secuestramos más de 30 mil motos y además impulsamos la ley contra motochorros. Cuando hay decisión política, no hay excusas. •

LA NACION | MARTES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2022

### **OPINIÓN**

www.lanacion.com @lanacion | facebook.com/lanacion

causas. Todos querríamos tener una receta simple para resolver el problema, pero ningún cambio cosmético puede solucionar un desarreglo de tantos años; las fórmulas mágicas solo demoran un debate cada día más urgente

## La tormenta perfecta de la inflación argentina

Eduardo Levy Yeyati

-PARA LA NACION-

ué tan transitoria o persistente es la inflación mundial? Para contestar esta pregunta, conviene recordar que la inflación tiene potencialmente muchas causas, y que la inflación de hoy obedece a una combinación desafortunada de varias de ellas.

Del lado de la demanda, está claro a esta altura que el estímulo fiscal -las transferencias de dinero durante la pandemia, financiadas con emisión de deuda o de moneda- y la pasividad de los bancos centrales la persistencia de condiciones de liquidez que llevaron las tasas internacionales a niveles históricamente bajos-terminaron alentando la suba de precios. Del lado de la oferta, la pandemia generó disrupciones y, a raíz de estas, reacomodamientos-en las cadenas globales de producción que crearon déficits y encarecimiento de bienes y servicios. También trajo consigo un cambio en los patrones de consumo y en la oferta de trabajo cuyas consecuencias aún no están claras.

A esto habría que sumarle un segundo shock de oferta: el impacto de la invasión de Rusia a Ucrania en los precios de alimentos, energíay –elemento no menor en países agroexportadores – fertilizantes, una suerte de "inflación importada". Y la reversión del ciclo financiero mundial disparada por la suba de tasas en los EE.UU., que llevó a la devaluación de las monedas contra el dólar y su traslado a precios.

Cada uno de estos shocks se asocia con respuestas de políticas específicas, al menos en el papel.

El shock de demanda suele ser enfrentado con política fiscal y monetaria, algo más fácil de decir que de hacer en países con déficit de crecimiento que vienen de años de padecimiento pandémico, malestar socialy disgregación de la representación política. De ahí que en la mayoría de los casos la carga principal recaiga en los bancos centrales o, en países con baja carga tributaria, en nuevos impuestos.

Mucho más difícil es responder a un shock de oferta: la política macroeconómica no está diseñada para esto y las respuestas estructurales llevan un tiempo de maduración que, en un marco de costos financieros en alza, pocos países tienen. Incluso en el caso de exportadores de commodities, donde la suba de precios mejora los términos de intercambio comercial y podría ser compensada por una apreciación cambiaria, esta salida está limitada por el fortalecimiento del dólar global y el entendible temor a una

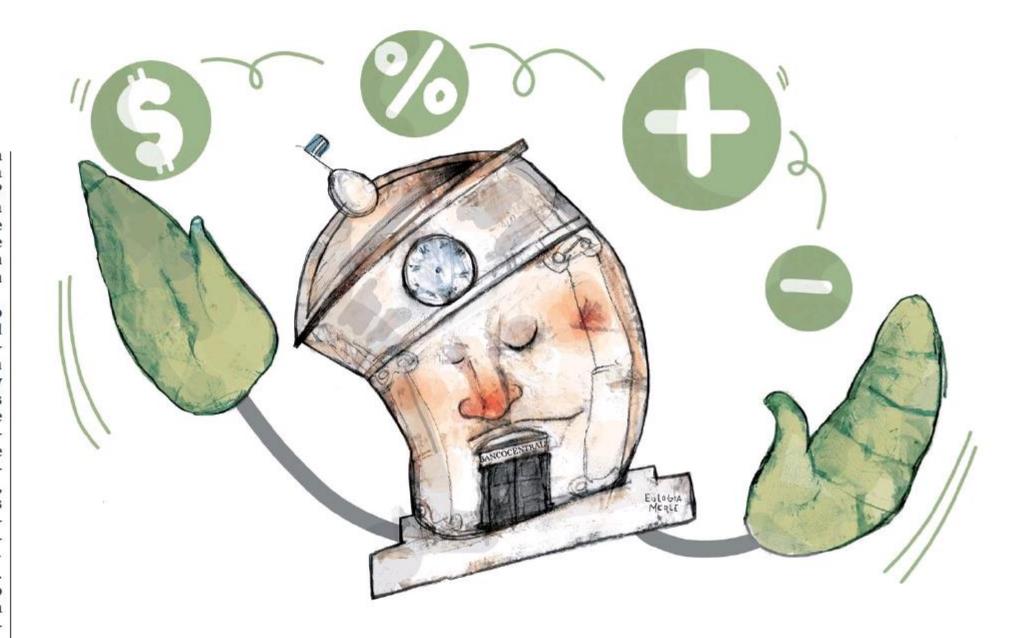

apreciación que podría comprometer la actividad económica.

Por otro lado, el camino de los subsidios a alimentos y energía adoptado por muchos países se riñe con la necesidad de desandar los déficits fiscales generados en la pandemia. En cuanto a la inercia, son pocas las opciones si las expectativas se desanclan, más allá de la queja sobre los márgenes y la fantasía de los controles de precios quevuelven a aparecer en el mundo desarrollado como reliquia de los años 70.

Cualquiera que haya seguido la evolución de la inflación argentina desde sus mínimos de fines de 2002 hasta la fecha sabe que su origen es multicausal en el peor sentido: a todos los factores mencionados debemos agregar otros de cuño propio que explican por qué nuestra inflación, si bien se correlaciona con la mundial, es 10 veces mayor y lleva 20 años de preparación.

Para empezar, no hay programa monetario ni indicación de cuál sería el rango esperado de inflación, tasa de interés o tipo de cambio para el futuro cercano; de hecho, como me recuerda un distinguido colega, nuestro Banco Central militó "ptolomeicamente" la falta de incidencia de la moneda en los precios.

En su lugar, hay atraso cambiario: según el Banco Central, el tipo de cambio se apreció 20% desde principios de 2020 contra el dólar (30% contra el mundo) y el atraso real, difícil de estimar con este nivel Que la no emisión monetaria no garantice una inflación baja (caso testigo: 2019) no implica que la emisión no genere inflación (lo hizo en buena parte de los últimos 20 años)

de incertidumbre y reservas, probablemente sea aún mayor. Sumemos a esto un alto y creciente traslado del dólar a los precios que, a diferencia del pasado y fruto del racionamiento del acceso a las reservas, esta vez se asocia tanto al tipo de cambio oficial como al paralelo, erosionando lo que queda del ancla cambiaria y elevando el costo de una eventual corrección.

Hay déficit fiscal crónico, en gran medida asociado a subsidios mal direccionados, y no hay financiamiento en ninguna moneda (el externo está en zona de default, el multilateral está agotado y el crédito en pesos se sostiene apenas con la frágil intermediación del Banco Central), por lo que cada gasto marginal se financia con impuesto o licuación inflacionaria.

Por último, hay inercia: la persis-

tencia de una inflación de respuesta asimétrica, que sube un escalón con cada nuevo disparador (cambiario, monetario, externo), pero no baja cuando este se disipa.

Repasando los factores citados (jocho!, incluyendo globales y locales), queda claro que el Banco Central no puede por sí solo contener esta inflación con política monetaria, salvo al costo de un sacrificio enorme e innecesario. Ni en América Latina, ni mucho menos en la Argentina.

Un plan de estabilización debería incluir una batería de medidas secuenciadas: una corrección de los atrasos cambiarios y tarifarios, una fuerte reducción del déficit primario (que se perciba duradera: no basta con recortar subsidios hoy si no hay reformas que anclen el balance fiscal mañana); un programa monetario con metas indicativas de inflación y tipo de cambio; un programa financiero que libere al Banco Central (y al sistema bancario) de su rol de prestamista del Tesoro (hoy el 70% de los depósitos están invertidos en títulos públicos, principalmente del Banco Central, y los fondos mutuales ya pueden colocar directamente en instrumentos del BCRA), y una gestión de la deuda multilateral y privada que abra la puerta al acceso a mercados voluntarios de crédito, sin los cuales es impensable estabilizar la deuda y eliminar la tentación inflacionaria. Más un rediseño del esquema de subsidios y transferencias que atienda el impacto social resolviendo su dilema central: cómo proveer un piso de ingresos sin competir con la formación y la oferta de trabajo.

Solo contodo esto en marcha puede pensarse en sumar un mecanismo de coordinación de precios que mitigue la inercia, una apertura selectiva que desinfle los precios, o una gradual liberación cambiaria.

Suele decirse que la inflación es multicausal para negar la incidencia de una causa enfatizando otras. Pero la inversión de una proposición verdadera no es necesariamente verdadera. Que la no emisión monetaria no garantice una inflación baja (caso testigo: 2019) no implica que la emisión no genere inflación (lo hizo en buena parte de los últimos 20 años). Que una corrección cambiaria sea inflacionaria no implica que el atraso cambiario no lo sea (más tarde y de modo más costoso).

Podríamos seguir: que haya países con déficit y sin inflación no implica que nuestro déficit no sea inflacionario; que la falta de competencia incremente el nivel de precios no implica que genere inflación crónica.

Todos querríamos tener una receta rápida y simple para extirpar la pesadilla de la inflación, idealmente con costos diferidos o ajenos. Pero ningún cambio cosmético puede solucionar un desarreglo de tantos años. La proliferación de fórmulas mágicas solo demora un debatecada día más urgente. •

### LA NACION

Fundado por Bartolomé Mitre el 4 de enero de 1870

Número 1, Año 1 "LA NACION SERÁ UNA TRIBUNA DE DOCTRINA"

Director: Fernán Saguier

### La República, otra vez en peligro

En vez de propiciar la concordia y la cordura, la fracción gobernante busca favorecer la división de la sociedad para ahondar sus impulsos autocráticos

ientras la Justicia busca esclarecer el móvil del intento de homicidio de la vicepresidenta Cristina Kirchner, ha quedado en evidencia la canallesca maniobra que desde el oficialismo se pretende urdir para asociar con aquel deleznable hecho a la oposición política, a la prensa independiente y a los jueces y fiscales que investigan a la expresidenta por escándalos de corrupción pública.

Al lamentable mensaje del presidente Alberto Fernández difundido cerca de la medianoche del jueves último, en el que se refirió al "discurso del odio" que "se ha esparcido desde diferentes espacios políticos, judiciales y mediáticos de la sociedad argentina", siguieron otras manifestaciones en igual sentido, como si se tratara de una ofensiva guionada tendiente a un único propósito: acallar las voces críticas de periodistas y dirigentes opositores, y desacreditar cualquier investigación judicial dirigida contra Cristina Kirchner.

Tanto el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, como el ministro del Interior de la Nación, Eduardo "Wado" de Pedro, fueron enfáticos al señalar respectivamente que, detrás del atentado que sufrió la vicepresidenta a manos de Fernando Sabag Montiel, estaban la acción del fiscal Diego Luciani o "toneladas de editoriales en diarios, televisión y radios".

Pero fue un senador nacional muy cercano a la vicepresidenta, como José Mayans, quien dejó en evidencia el verdadero propósito del oficialismo a la hora de capitalizar políticamente lo ocurrido frente a la casa de Cristina Kirchner. "¿Queremos paz social? Bueno, comencemos con parar este juicio vergonzoso", afirmó Mayans en referencia a la causa Vialidad. Añadió que "en este juicio se gestó el germen de la violencia extrema y debería ser parado por la Corte", al tiempo que acusó a la Justicia de "potenciar los discursos del odio".

La sucesión de acciones vergonzosas, dirigidas a imponer un falaz relato, no terminaron allí. La agencia oficial Télam difundió un cable informativo encabezado con la imagen de una pistola parecida a la usada por el atacante de Cristina Kirchner convertida en un micrófono, una identificación que, como consignó la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADE-PA), resulta tan temeraria como pe-

La escandalosa estrategia oficial llegó a la Cancillería. El viernes último, diplomáticos afines al kirchnerismo redactaron un documento en repudio del atentado contra la vicepresidenta y lo enviaron a todos sus colegas por correo electrónico, con el fin de que adhirieran a la condena. Unos cuatro centenares de representantes estamparon estar en peligro.

su firma, aunque más tarde hubo quienes advirtieron que en el texto había algunas frases con las que no habían acordado; entre ellas, una que hablaba de "femicidio" y otra que hacía referencia al "discurso del odio".

Tanto estas acciones como las deplorables declaraciones de funcionarios y dirigentes de la coalición gobernante constituirían el prólogo de una nueva embestida oficial para alentar una nueva ley de medios y reinstalar la frustrada reforma judicial, ahora bajo el manto de una legislación contra el odio, a semejanza de la impuesta en la Venezuela chavista, que ha derivado en el cierre de medios de comunicación, en mecanismos de censura permanente y en la persecución y detención de periodistas y dirigentes opositores.

El gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner ha perdido una nueva oportunidad para unir a los argentinos. En lugar de apelar a la búsqueda de la concordia y la cordura, ha dado otro paso hacia la radicalización. Envez de diálogo, sigue promoviendo nuevos enfrentamientos. Y lejos de propiciar la necesaria convivencia democrática para encarar entre todos los graves problemas que azotan a la sociedad, abre nuevas heridas para avanzar por el camino de sus impulsos autocráticos. La República vuelve a

### Las paradojas de Chile

n 2019, Chile viviría una situa- ción extraordinaria y parado-⊿jal: un país que parecía haber tomado la senda del progreso económico definitivo había incubado tensiones sociales de tal magnitud que llevaron a movilizaciones y protestas enmarcadas, en algunos casos, por una violencia inédita. Paradójicamente, el éxito económico había producido inestabilidad e ingobernabilidad.

Como respuesta, las autoridades políticas de Chile pusieron en marcha un proceso de enorme complejidad para elaborar una nueva Constitución. En una nueva paradoja, las normas que habían permitido una transición ordenada desde los tiempos de la dictadura de Pinochet y aquel rotundo éxito económico fueron dejadas de lado para emprender un camino inexplorado. En un referéndum convocado al efecto, una enorme mayoría de los consultados había aprobado emprender ese camino. Esa misma ciudadanía elevó más tarde a la presidencia del país a Gabriel Boric, férreo defensor de aquel texto.

Pero la calidad de la tarea técnica de redactar una nueva constitución paraChilesevioopacada, muchasveces, por vulgares maniobras de manipulación ideológica. Y el domingo último, casi el 62% de los chilenos se pronunció en un plebiscito en contra de la nueva Constitución.

Muchas son las enseñanzas que se desprenden de lo ocurrido. Una de ellas es que ha primado, con razón, la prudencia y la preocupación ante ciertas concepciones míticas con las cuales la izquierda regional pretende embanderarse, como es el caso de la "plurinacionalidad", sin que nadie sepa exactamente cuáles son los límitesy, muchasveces, ni siquiera sus bases científicas. Así, por ejemplo el texto constitucional que parecía derramar beneficios sin fin para las minorías mapuches de la Araucania fue rechazado en cada una de las provincias y las comunas de esa región. Y no es un ejemplo aislado: a pesar de las promesas de felicidad, el rechazo fue más amplio en las comunas de ingresos más bajos del país.

Otra es la evidente "apropiación" del proceso constituyente por parte de sectores que perdieron de vista que su fin último debía ser una carta fundamental para todos los chilenos y no un documento sesgado y redactado con un tufillo revanchista.

Por eso, más que una derrota de los constituyentes, lo ocurrido puede interpretarse como una derrota del

propio Boric, vencido en la mesa en la quevotó, en la comuna dondevive y en la provincia de la que es oriundo. Y, curiosamente, en las comunas donde más enfáticamente se derrotó al gobierno militar en 1988 triunfó el rechazo de la nueva Constitución.

Existe una sensación de que los constituyentes no aplicaron criterios de razonabilidad y sensatez al proclamar el otorgamiento de derechosatodoaquel que quisiera reivindicar uno propio. El texto propuesto, como cuando define a Chile como "un estado ecológico" o se refiere a los chilenos "neurodivergentes", parece haber perdido contacto con las realidades posibles: su carácter utópicoy declamatorio fue su propia perdición.

Cuanto ocurre en un país no puedeser extrapolable a otro, por mayor cercanía y afinidad que exista entre ambos. Pero lo ocurrido al otro lado de la cordillera debería llevar a nuestra clase política a la reflexión sobre los límites que la realidad impone a sus sueños, alejados de la realidad que, todos los días, toca a la puerta de tantos argentinos empobrecidos y desilusionados. Una Constitución no es un catálogo de compras por correo: es un compromiso recíproco de lealtady de transparencia.

### **DE LOS LECTORES**

Cartas & e-mails

www.lanacion.com.ar 1 /lanacion

### Represión populista

Con motivo del fallido atentado contra la vicepresidenta, distintos voceros del oficialismo argumentan que las incitaciones al odio del poder mediático, judicial y político han llevado a un clima deviolencia extrema que ha provocado la agresión. Y ante "los discursos del odio que expresan los referentes políticos, comunicadores v redes sociales", Victoria Donda convocó al Conseio Federal de Políticas Públicas para iniciar la redacción de un proyecto de ley contra el odio, para que sea debatido en el Congreso nacional. Esta ley tiene antecedentes en Venezuela y Nicaragua, donde ha sido utilizada para silenciar al periodismo y los medios de comunicación, al penalizar la disidencia política como delito, estableciendo penas de 20 años de prisión y haciendo posible el cierre de medios de comunicación. Cuando en los gobiernos populistas se evidencian la inflación, la pobreza y la corrupción, impulsan la sanción de leyes que restringen las libertades y terminan transformándose en autocracias totalitarias con detenciones, torturas y asesinatos.

Ricardo E. Frías ricardoefrias@gmail.com

### Inconsistencias

En estos días se han informado aspectos que resultan insólitos en el ataque a la vicepresidenta. ¿Cómo puede ser que recién ahora tendría un auto blindado, y solo porque el Presidente tiene dos que no usa? Por otro lado, el titular de la AFI dice que no falló la custodia presidencial, ya que no tenían "ninguna alerta" ¿Esperaría tal vez que lo llamaran por teléfono? El supuesto atacante estuvo en varios programas de TV y no hay en el arma ninguna huella digital del susodicho. El celular que portaba fue reformateado. La verdad es todo demasiado raro e inconsistente, y por si esto fuera poco, el senador Mayans quiere frenar el juicio de Vialidad, ya que aduce que ese es el germen de la violencia extrema. ¿Continuará esto, o el último que apague la luz? Mónica Brindisi LE 5.198.492

### Falta de coherencia

"El odio, afuera", cerró el documento leído por la actriz Alejandra Darín durante el acto en desagravio a la vicepresidenta Cristina Fernández en la Plaza de Mayo el pasado 2 de septiembre. Muy bien, así sea, roguemos. Lástima que mientras se leían frases como la citada, su voz era tapada-aunque ella hacía

inteligentes silencios para permitir que no hubiera superposición total-por cánticos "de amor", como "Macri, compadre, la c... de tu madre". O "si la tocan a Cristina qué quilombo se va a armar", entre otras expresiones de creatividad militante. ¿En qué quedamos? Se adueñan de nuestra vida decretando un feriado absolutamente inútil, ya que el repudio puede hacerse trabajando-aunque algunos no lo crean-, yendo a la escuela, funcionando como sociedad. Y ni siquiera aprovechan ese día para hacer un verdadero y honesto llamado a la unidad. Solo militancia, toda militancia y nada más que militancia. ¿Y el pueblo y sus necesidades? ¡Ah, pero el pueblo...! María del Pilar González de

Machado DNI 5.731.880

#### Eficiencia

DNI 8.503.056

El intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner nos brinda una pequeña muestra del funcionamiento del sector público: 120 personas asignadas a su custodia y el agresor fue detenido por dos militantes. Daniel E. Falcón

#### Custodia de Máxima

Cuando Máxima era en su momento prometida del príncipe de Holanda, mi empresa (privada), y en particular por mí, le hacíamos la custodia personal. Si bien

### En la Red

FACEBOOK

Empezaron los alegatos de las defensas en el caso Vialidad: "La fiscalía violó la Constitución nacional"



"¡Justicia! Para poder construir la paz social que necesitamos para que este país salga adelante y que muchos argentinos nos merecemos" María Cristina Hayland

"Era de esperar, su única defensa es descalificar al oponente, como lo hizo siempre el peronismo" Guillermo Oscar Barja Vannoni

"Se defienden atacando y no con fundamento...nadie les cree" Marina Loloy Rosas

OPINIÓN | 31 LA NACION | MARTES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2022

tenía su seguridad oficial de Holanda, la responsabilidad en la Argentina era mía. Así fue que pasó, según ella, unos días maravillosos, en partidos de polo, equitación, servicios para la mujer y paseos por calle Florida, entre otras actividades. Todo porque había excluido a la PFA, dado que cada vez que llegaba al país los paparazzis le coartaban su libertad, siempre anoticiados por personal de esa fuerza. Pero cuando se casó, la seguridad pasó a ser "responsabilidad del Estado" y quedamos afuera. Pregunto, si en ese entonces me excluyeron de esa responsabilidad, en el caso de la vicepresidenta, ¿cómo puede ser que ahora tenga en primera fila una custodia de "barras" pertenecientes a La Cámpora? ¿Quién es entonces el responsable del acto del jueves pasado? Cap. Juan E. Salaverry jessalaverry@gmail.com

#### En carne propia

Atento a los últimos acontecimientos ocurridos el jueves pasado respecto del atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner, he observado que con gran preocupación y premura salió el periodismo indignado a justificarse y dar explicaciones de por qué ellos no son los responsables de tal acción. Ahora yo me pregunto... ¿saldrá el periodismo en algún momento a hacerse responsable de las mentiras y atrocidades que dijeron durante tantos años sobre los años 70? ¿O sobre las falsas acusaciones a las FF.AA. y de seguridad, civiles, jueces, integrantes de la Iglesia que desde hace 20 años sufren injusta e ilegal prisión? Porque de mentir, ocultary mirar hacia el costado, de eso muchos sí son responsables. Ana D. Magi

### Párroco en Malvinas

DNI 6.075.085

En Malvinas el cura párroco de la iglesia católica St. Mary, donde rezaban nuestros combatientes durante la guerra, es nombrado desde Londres, cuando corresponde que lo haga el obispo de Río Gallegos, bajo cuya jurisdicción están las islas. Hay un papa argentino. Este es el momento para cambiar la situación. Ahora o nunca. Por añadidura, el obispo de Río Gallegos, monseñor Jorge García Cuerva, lleva el glorioso apellido de un Halcón caído en combate.

Nicolás Kasanzew kasanzew@gmail.com

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

#### **CLAVES AMERICANAS**

### El primer mes del presidente Petro

Andrés Oppeheimer

-PARA LA NACION-

MIAMI Il presidente de Colombia, Gustavo Petro, un exguerri-Allero que hizo campaña como moderado, aún no ha completado su primer mes en el cargo. Pero sus primeros pasos en los frentes de política exterior y derechos humanos han sido francamente decepcionantes. Petroya había prometidodurante la campaña restablecer relaciones diplomáticas con la dictadura de Venezuela por razones económicas y humanitarias. Pero pareceestar forjando lazos mucho más cálidos con el dictador venezolano Nicolás Maduro de lo que muchos habían anticipado.

Desde que asumió, el 7 de agosto, Petro no solo ha restablecido los lazos diplomáticos con Venezuela, sino que ha solicitado oficialmente el ingreso de Venezuela junto con Chile y la Argentina a la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Actualmente ese grupo está integrado por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. La propuesta de Petro de incorporar a Venezuela a la CAN sin condicionarla al respeto de normas básicas de derechos humanos es un gran revés para los esfuerzos internacionales de presionar a Venezuela para que cese la represión política y permita las libertades fundamentales.

ElnuevoembajadordeColombia en Venezuela, Armando Benedetti, exjefe de campaña de Petro, se reunió por separado días atrás en Caracas con Maduro; el ministro de Defensa de Venezuela, Padrino López, y el vice presidente del partido gobernante, Diosdado Cabello, y publicó fotos sonrientes con ellos en sus redes sociales. Por el contrario, Benedetti no se ha reunido con el líder de oposición Juan Guaidó, según me dicen fuentes opositoras. Lo que es peor, dijo Benedetti en una entrevista con Bloomberg, que el pedido del expresidente de Colombia Iván Duque de una investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre los abusos a los derechos humanos en Vene-



zuela había sido "un error", y que Colombia podría retirar su petición a la CPI. Tal paso no tendría un impacto concreto, porquela investigación de la CPI fue solicitada por varios países. Pero una retirada de la petición colombiana sería otragranvictoria propagandística para el régimen de Maduro.

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los escuadrones de la muerte de Maduro son responsables de más de 6800 ejecuciones extrajudiciales solo entre enero de 2018 y mayo de 2019. Y las violaciones continúan hasta hoy, dicen los activistas de derechos humanos. Erika Guevara Rosas, directora regional para

las Américas del grupo de derechos humanos Amnistía Internacional, me dijo que los recientes pasos de Colombia con respecto a Venezuela "son preocupantes, porque las relaciones políticas deben tener en cuenta consideraciones de derechos humanos". Un posible retiro colombiano de su petición a la CPI "enviaría un mensaje político devastador a las víctimas" de los abusos de Venezuela y equivaldría a "un gran revés", me dijo.

Los grupos internacionales de derechos humanos también están preocupados por el silencio de Petro sobre los abusos de la dictadura nicaragüense. El gobierno de Petro no apoyó una votación en la Organización de los Estados America-

nos el 12 de agosto para condenar los ataques del régimen de Nicaragua contra los sacerdotes católicos de ese país. La condena fue aprobada con 27 votos a favor, cuatro abstenciones, un voto en contra y dos países ausentes, Colombia y Nicaragua. "Algunas de las primeras señales del gobierno de Petro, como el silencio sobre Nicaragua en la OEA y el flirteo del nuevo embajador en Caracas con el régimen de Maduro, son preocupantes", me dijo Juan Pappier, un investigador regional del grupo de derechos humanos Human Rights Watch. "Una cosa es restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela y otra muy distinta es andar a los besos y abrazos con Diosdado Cabello", agregó Pappier. "La primera es una medida necesaria y adecuada; lo segundo, un gesto de complicidad con una dictadura".

Asimismo, Petro publicó un tuit tras la abrumadora derrota del texto constitucional apoyado por el gobierno de Chile en el plebiscito de ese país el domingo, diciendo: "Revivió Pinochet". El excanciller chileno Roberto Ampuero respondió por Twitter que esa declaración "ofende a la inmensa mayoría de los chilenos al criticar nuestra decisión soberana de rechazar (con 62%) el proyecto de nueva Constitución política".

Puede que sea demasiado temprano para emitir un juicio definitivo sobre el compromiso de Petro con los derechos humanos. Tendremos una idea mucho mejor de sus intenciones a finales de este mes, cuando Colombia emita su voto sobre Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. Si Petro cambia el voto de Colombia de los últimos años, que condenaba a Venezuela, será una clara señal de que no fue sincero durantela campaña, y que se convertirá en un aliado de las peores dictaduras de América Latina. El mundo estará pendiente del voto de Colombia.

### **ECONOMÍA**

### El milagro argentino, atrapado entre vallas

Martín Siracusa

-PARA LA NACION-

os años posteriores a 2001 fueron de un crecimiento indiscutible. Los precios internacionales récord para los productos primarios, como la soja, se sumaron al efecto expansivo posajuste. El ingreso en dólares por habitante aumentó, en promedio, unas dos veces. Lo que pasó después no tiene una explicación lineal, pero el modelo populista tuvo un rol principal. El gasto público, que era un 27% de los ingresos en 2002, llegó a 40% en 2009.

Un gasto financiado en gran parte por emisión monetaria. Como resultado, la inflación erosionó todo. Los salarios, las inversiones, el capital, los proyectos se fueron desarmando como un puñado de arena entre los dedos. A partir de 2009 los ingresos de los argentinos entraron en una fase de estancamiento, y hoy están en el mismo lugar que en ese entonces, aproximadamente 10.000 dó-

lares por habitante por año.

La Argentina tenía en 2008 el mismo nivel de ingresos por habitante que Uruguay. Pero esa igualdad se rompió y hoy el ingreso de un uruguayo es de 7000 dólares anuales por encima del de un argentino, siempre en promedio. Esa es la decadencia, pero también la potenciadelmilagroargentinoque aún no fue, pero que puede ser. Solo reflejando el desempeño económicodel país que está del otro lado del río, habríamos acumulado 52.000 dólares por habitante. Un departamento en 12 años. ¿Se imagina?

¿Se imagina cómo sería el presente si no se hubiera agotado el crecimiento? ¿Si el Estado no se hubiera transformado en un monstruo? ¿Si la corrupción no se hubiera impregnado como lo hizo? ¿Si Vaca Muerta, el litio, el campo, la industria fueran competitivos?

Muchos países lograron subirse

al tren del desarrollo e integrarse exitosamente al mundo. Un ejemplo conocido es China. En 1979, el gigante asiático comenzó una transformación de sus instituciones, que fueron virando de una concepción socialista hacia una capitalista. Junto al proceso de globalización, su economía se disparó y la extrema pobreza se redujo a cero. Hay otros ejemplos, como Indonesia, Corea del Sur, Malasia o la India. La pregunta clave es ¿cómo se han dado estos "milagros"? Es decir, cuáles la fórmula para alcanzar ese nivel de crecimiento espectacular. El profesor de la Universidad de Oxford Stefan Dercon brinda una posible e interesante respuesta: son las "elites" dominantes las que han apostado a salir de la trampa de la pobreza, aunque esa decisión les hiciera perder poder en términos relativos.

La salida de 2001 fue una opor-

tunidad histórica desaprovechada por un modelo populista que puso ese milagro entre vallas. En términos de Dercon, una elite que no apostó al desarrollo, sino a atornillarse al poder.

Los cambios no pueden quedar a medio camino porque, en ese caso, las fuerzas populistas los vuelven para atrás. Ese es el verdadero riesgo que enfrenta el destino del país, el de la resistencia de la cultura populista a todo cambio en profundidad. Esa misma cultura tumbera de la pedrada, de los barrabravas, del uso de los pobres como fuerza de choque y de la privatización de lo público. Ese freno que aún nos detiene y que debemos cambiar con valentía y convicción.

MSc. in Development Economics de la University of Sussex, Economista y Mg. en Finanzas de la Universidad de Buenos Aires

### LA NACION

Atención al lector 5199-4777 www.lanacion.com.ar/contactenos

Club LA NACION 5199-4792 www.midub.lanacion.com.ar

Propietario S.A. LA NACION, Zepita 3251, Ciudad de Buenos Aires (Cl285ABG). Tel.+54ll 5550-1800. Oficinas LA NACION, Av. Del Libertador 101, Vicente López (Bl638BEA) Buenos Aires, Argentina. Tel. +5411 6090-5000. Atención personalizada: www.lanacion.com.ar/redcomercial ISSN - 0325-0946. Responsable por Impresión: Luciano Ariel Bianchi, Zepita 3202, CABA.

Las ventas de LA NACION son auditadas por el IVC. © Año 2013. LA NACION. Dirección Nacional del Derecho de Autor, expediente renovación Nº 5298323. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente diario.

Precio del ejemplar: Lun a Vie \$240.- Sáb \$340.- Dom \$400.- Recargo envío al interior: \$45.- En Uruguay: Lun, Vie. \$U60.- Sáb. \$U85.- Dgo. \$U110.- En Paraguay: Lun./Sáb. G9000.- Dgo. G12.000.- En Brasil: Lun./Sáb. R\$7/Dgo. R\$9.-



#### MANUSCRITO

### Mi vecina, la profe de Lengua

Diana Fernández Irusta

-LA NACION-

e mira, un poco escandalizado. También divertido. L Conozco ese gesto: mezcla de incredulidad y cariño, un par de ojosy una sonrisa que dicen "ay, esta madre tan rara que me tocó".

Le acabo de decir que salgo un momento, que me voy a tomar un café con Liliana, mi profe del secundario. No es la primera vez que la menciono, pero hoy la cosa le suena tremendamente exótica.

"Es como si vo me encontrara con...", dice. Y menciona apellidos y materias. Así llamábamos a los profesores en el secundario, así los siguen llamando: un apellido, una materia. Gente lejana, adultos, habitantes de otro universo. Mi hijo no puede creer que entre mis amistades haya una exprofesora. Ya mí me causa gracia su desconcierto tanto como a él mis, digamos, rarezas.

Liliana fue mi profesora de Lengua en segundo año, y a esa edad -exactamente la misma que hoy tiene mi hijo-jamás me hubiera imaginado que del otro lado del tiempo aguardaba la mesa de café hacia la que estoy yendo ahora.

Por aquel entonces ella también era un apellido y una materia. Quizás algo más: fue una de las

Jorge Luis Borges visitó la escuela. Estaba entre las que organizaban salidas a los teatros de la ciudad. Y fue una de las impulsoras del "Club Literario", actividad en contraturno, espacio de lecturas, charlas y escritura al que poco le importaban las rigideces de la currícula, y que una vez por semana nos reunía en una suerte de magia doble. Magia del edificio escolar centenario, enorme y vacío a la hora en que el club funcionaba; hechizo de los autores, textosy palabras que por allí circulaban.

Por supuesto, pasaron años-muchos- desde aquellas tertulias de guardapolvo blanco y luces nocturnas. Y un día, hace no tanto, en el barrio -algunos no podemos más de sedentarios-, mientras el semáforo de San Juan y Boedo alertaba que había que apurarse a cruzar, una mujer se detuvo, me miró, dijo mi nombre. Sí, era yo. Sí, era ella. Las dos en un cruce de avenidas relativamente próximo a la vieja escuela. Las dos, ahora, adultas (y en esto último algo le tengo que conceder docentes presentes el día en que a mi hijo: es tan extraño ya no ser

la que una fue y, al mismo tiempo, seguir siéndolo). Resulta que somos vecinas. Que nos gusta hablar de cosas similares. Que ella me cuenta de su nieto, yo de mi hijo. Y que Liliana Corredera, que allá a mediados de los ochenta, además de ser docente, habíaganadoel primer premioen el Concurso de Cuentos Horacio Quiroga, organizado por Cecuda, y que participó por años en los talleres de Laura Yasan, sigue escribiendo.

Uno de sus libros me lo encontré en una librería del barrio. Urbana

Lo que sé es que hay infinitos modos de estar juntos, mil y una maneras de recrear el lazo humano

(El mono armado), un pequeño volumen de poemas; leerlos fue como recuperar un mundo, volver a estar cerca de algo parecido al origen: "Mi abuela tenía dedos deformados/ amasaba patios consuelos y malvones/empujaba el pedal y otoñaba delantales".

Este año, Liliana publicó otros poemas reunidos con el nombre de en (Tahiel ediciones). "Dónde están los vientos de lavanda/ el agua para la palabra rota/ dónde están dónde quedan", se pregunta allí.

Siempre me gustó el nombre de un libro de Richard Sennett, publicado en 2012: Juntos. Noviene al caso comentar aquí el análisis que el sociólogo británico hace sobre los rituales, la cooperación y el respeto mutuo. Tampoco sobre la casi sistemática erosión que la sola idea de comunidad viene sufriendo desde hace demasiado tiempo.

Lo que sé es que hay infinitos modos de estar juntos, mil y una maneras de recrear el lazo humano. Me preparo para ir a tomar un café con una antigua profesora, actual vecina, y me digo que allá afuera la jungla se desgañita y que solo nos queda preservar el diminuto milagro de ciertos lazos. Y leo, una vez más: "amuleto amado como un cuento/ mi miedo a lo oscuro se disipa/es como el amor hecho ovillo". •

### Nueva normalidad

Edición fotográfica Dante Cosenza | Texto Constanza Bertolini



AP/RAMÓN ESPINOSA

LA HABANA Odría ser porque con el cuerpo también se manifiesta aquello de r que "los chicos no mienten" (una máxima falaz, pero ampliamente tomada por cierta, para revisar en otro momento) o porque es demasiado temprano esta mañana para empezar la semana. El hecho es que la cámara toma a una nena cubana bostezando infraganti mientras espera que comience el primer lunes de clases después de las vacaciones de verano en la escuela Ángela Landa, de La Habana Vieja. En tren de arriesgar, podríamos formular una tercera hipótesis, ya que lleva el barbijo como un collarcito: ahora que el uso no es tan estricto, más de uno se olvida que no tiene activado el "efecto velo". Esto último es fácil de contrastar con la observación cotidiana del mundo de los adultos. Entre la nueva normalidad y las viejas formas, hay hábitos mal acomodados que tendrán que volver a encontrar su lugar. •

### CATALEJO

Simple lógica

#### **Ariel Torres**

Las ideologías se pueden debatir. La verdad se puede discutir. Lo obvio es lo menos obvio de todo. Las emociones nublan nuestro juicio y tuercen nuestra voluntad. Votamos -está comprobado- más con sentimientos (difíciles de poner en palabras, además) que con la razón. La polarización, la grieta, las chicanas, incluso los carpetazos apuntan al sistema límbico, visceraly ciego, cuyo origen se remonta mucho tiempo antes de la aparición de la corteza cerebral más racional, capaz de abstracción, simbolismo y una forma de lenguaje que es única de nuestra especie y que nos ha regalado una disciplina única: la lógica.

Todo se puede debatir, menos la lógica. La política la evita como al fantasma más temible. Pero el resto de nosotros tiene la obligación, dadas las circunstancias, de abandonar cuanto podamos (no es fácil) la emocionalidady recurrir a la lógica. Todas las manzanas son frutas, dice el discurso exaltado desde el atril, y concluye: por lo tanto, todas las frutas son manzanas. Y no es así. Esa es una de las muchas falacias lógicas que hemos naturalizado. Usemos la cabeza, Razonemos, Fríamente, Sin axiomas impenetrables. Estamos decidiendo cómo vivimos en una sociedad organizada. O se basa en la razón. O es irracionalidad pura. •





EL LADO B DE LA VIDA

Todo el contenido que necesitás para tener a la vida de tu lado





















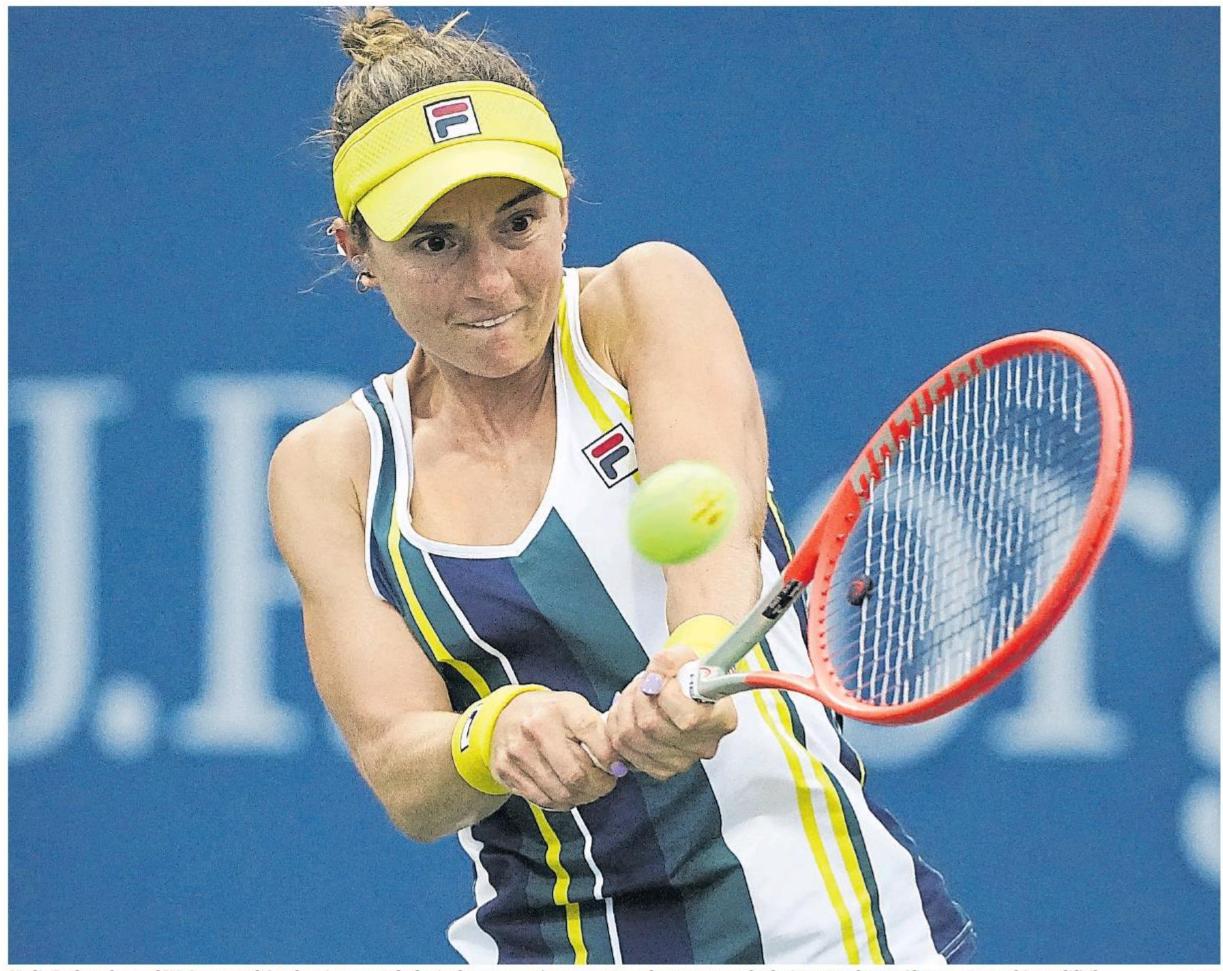

 $Nadia\ Podoroska\ en\ el\ US\ Open:\ perdi\'o\ en\ la\ primera\ rueda\ de\ singles,\ pero\ est\'a\ en\ un\ proceso\ de\ regreso\ tras\ las\ lesiones\ que\ la\ mortificaron\ y\ un\ ambiente\ dif\'icil$ 

GETT

Cabeza dura Podoroska: voluntad de hierro y lecciones aprendidas después de lesiones, la exposición y las presiones DP.4

### LA NACION

Edición de hoy a cargo de Cristian Grosso y Francisco Schiavo www.lanacion.com/deportes

- @DeportesLN Facebook.com/Indeportes
- deportes@lanacion.com.ar

# deportes

### Un Ciclón a mitad de camino

San Lorenzo ya no mira los promedios, pero tampoco da el salto: 0-0 con Defensa ▶ P.3

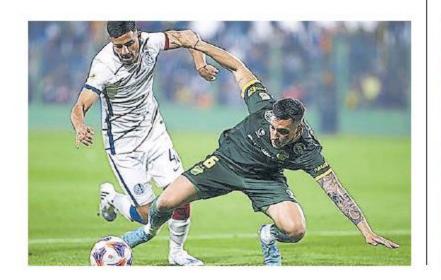

### Nadal se despidió de NY

Cayó el español en el US Open y se abrió la pelea por el № 1, con aspirantes casi inesperados ▶ **P.6** 



### Las luces de Europa

Con Messi y sin CR7, figuras y debates que trae la Champions en el camino a Qatar ▶ P.8



2 DEPORTES LA NACION | MARTES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2022

### FÚTBOL LA LIGA PROFESIONAL



Matías Suárez, uno de los delanteros que podrían reemplazar a Solari; todo dependerá de la estrategia de Gallardo

# Un problema mayúsculo. Solari se desgarró y Gallardo ya piensa en las alternativas

Aunque River conserva una mínima esperanza, el delantero se perdería el clásico con Boca; Suárez, Barco, Borja y Simón, los posibles reemplazantes; Armani sí estaría en la Bombonera

Juan Patricio Balbi Vignolo PARA LA NACION

La semana superclásica comenzó con malas noticias para River. Tras la victoria por 2-0 sobre Barracas Central del domingo pasado, por la tarde del lunes se confirmó lo que tanto temían en el cuerpo técnico millonario: Pablo Solari tiene una lesión muscular en el cuadrado femoral de pierna izquierda y es muy difícil que pueda jugar el domingo contra Boca en la Bombonera. Una misión casi imposible, ya que solo una recuperación inesperada y exprés le permitiría jugar, aún sin estar al 100% de sus condiciones.

"Pequeño desgarro", aseguran los médicos del club a la hora de definir la gravedad de la lesión. Solari se acercó el pasado mediodía a la Clínica Rossi de Belgrano para realizarse los estudios correspondientes y, tras una hora en el recinto, se retiró sin hacerdeclaraciones. El domingo por la noche había salido del Monumental sin poder caminar con normalidad y ayer también mostró visibles signos de dolor al desplazarse. ¿Por qué aún en el cuerpo médico no lo descartan por completo? Porque se

trata de un músculo rotador de la cadera, accesorio para la articulación y bien profundo. Así, dependerá de la evolución diaria del jugador, su resistencia al dolor y la decisión del técnico Marcelo Gallardo.

Así, se espera que este martes se publique oficialmente el parte médico oficial del club para conocer otro tipo de precisión sobre el problema de la explosiva figura del semestre millonario: Solari lleva siete goles en sus primeros nueve partidos (siete de titular), suma un tanto cada 91 minutos y se perfilaba para ser una de las grandes cartas ofensivas del equipo del Muñeco ante el Xeneize. Ahora, y frente a esta inesperada situación, el delantero de 21 años tiene un pie y medio afuera del partido.

"Me pinchóy me duele", fue la frase que soltó Solari al sentarse en el banco de suplentes luego de ser reemplazado por Matías Suárez, a los 17 minutos del segundo tiempo. Sus palabras y su marcada dolencia generaron mucha preocupación en el cuerpo técnico de River y luego fue el propio Gallardo quien confirmó el problema en conferencia de prensa. "Solari terminó con una molestia en

### HERRERA, **EL ÁRBITRO**

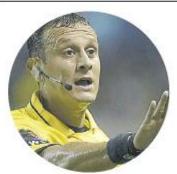

Será el quinto superclásico en la carrera del juez El árbitro Darío Herrera fue designado para dirigir Boca vs. River, el domingo próximo, en la Bombonera. Será el quinto superclásico en la carrera del juez, que también estuvo en el último encuentro entre millonarios y xeneizes, que se impusieron por 1-0, con gol del colombiano Sebastián Villa, el 20 de marzo, en el Monumental. Juan Pablo Belatti y Diego Bonfá serán los asistentes.

y Guillermo "Pol" Fernández, que cumplieron la suspensión en la victoria contra Colón por 2-1 y, seguramente, serán titulares en la Bombonera. En caso de confirmarse las vueltas, saldrían del equipo Nicolás Figal, Esteban Rolón y Martín Payeroo Norberto Briasco, respectivamente. El peruano Carlos Zambrano también está habilitado tras una fecha de sanción, pero los últimos bajos rendimientos ponen en duda su presencia. El mismo Figal o Fancundo Roncaglia son las alternativas que maneja Ibarra para el puesto.

el aductor y Mammana también en el isquiotibial. Vamos a ver qué dicen los resultados de los estudios médicos. De acuerdo a eso, veremos cómo prepararemos el partido con Boca", dijo el DT.

La lesión se le produjo en una jugada a los cinco minutos del segundo tiempo en la que el atacante desbordó por la derecha a pura gambeta y velocidad y envió un centro atrás que conectó Rodrigo Aliendro con un remate que dio en el palo. Automáticamente, Solari comenzó a tocarse la zona del aductor izquierdo con visibles muestras de dolor y, 12 minutos más tarde, terminó dejando el campo.

¿Quiénes se empiezan a postular como posibles reemplazantes? Esequiel Barco es uno de los principales apuntados por su gambeta, velocidad y desequilibrio. Quizás, el delantero con más características similares a las del nacido en Arizona, San Luis. Pero hay otros tres apellidos que también cuentan con chances: Matías Suárez, Miguel Borjay Santiago Simón. La elección del sistema táctico y del plan de juego que piense el DT serán cuestiones cruciales para definir qué tipo de atacante decide utilizar. River ayer tuvo el día libre, por lo que hoy por la mañana recién volverá a las prácticas para comenzar a preparar el clásico.

Sumado al problema de Solari, el Muñecotambién sabe que notendrá un reemplazante natural de Enzo Pérez-fue suplente el domingo con la intención de regular cargas físicaspara visitar la Bombonera, ya que Bruno Zuculini fue expulsado ante Barracas por doble amonestación y tendráque cumplir una fecha de suspensión. Sumado a eso, Felipe Peña tampoco viene actuando en reserva por una contusión en la rodilla, por lo que no es hoy una alternativa.

Lo positivo que puede rescatar Gallardo a la hora de ordenar las ideas de cara al clásico es que tanto Emanuel Mammana como Franco Armani llegarían en condiciones. En primer lugar, el marcador central fue sustituido por Javier Pinola antes de comenzar el primer tiempo frente al Guapo como consecuencia de una fatiga en el isquiotibial izquierdo. "Precaución", fue la palabra que surgió desde el cuerpo médico millonario, al punto tal que ni siquiera le hicieron estudios. Está bien y se perfila para volver a jugar desde el arrangue.

En segundo lugar, el arquero titular tiene un pequeño desgarro contusivo en el pectíneo izquierdo desde el miércoles pasado y llegará con un total de 10 días de recuperación al suelo con Boca. Pero, a pesar de que los tiempos son muy justos, en la intimidad del plantel son muy optimistas y aseguran que podrá atajar en la Bombonera. "Yo creo que Franco se va a recuperar bien. En estas 48 horas ha evolucionado bastante bien y creemos que en las próximas horas lo van a ayudar para que no tenga problemas en llegar. Vamos a ver cómo sigue", dijo Gallardo en conferencia.

Así las cosas, hay ocho futbolistas que parecen empezar a ganarse un lugar como titulares para el clásico: Armani en el arco; Herrera, Mammana, Díaz y Casco en el fondo; Enzo Pérez y De La Cruz en el medio; y Beltrán en el ataque. ¿Las incógnitas por fuera del reemplazo de Solari? Quiénes completarán la zona media: Aliendro, Palavecino, Quintero y el propio Simón pelearán por esos puestos. Nadie quiere perderse el partido más importante del semestre en el que River tendrá la gran chancededespegar por completo en su lucha por la Liga. Y nada menos que ante su máximo rival.

BOCA,

AL REVÉS

El entrenador Ibarra

recupera varias piezas

Boca tendrá tres regresos

importantes frente a River.

Luis Advíncula, Alan Varela

LA NACION | MARTES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2022 **DEPORTES** | 3

### FÚTBOL LA LIGA PROFESIONAL

# San Lorenzo se estanca en el lugar que mejor lo describe: la mitad de la tabla, lejos de todo

DEF. Y JUSTICIA

0

**SAN LORENZO** 

#### **Ariel Ruya** LA NACION

San Lorenzo es una síntesis perfecta de lo que ocurre en el fútbol argentino. Es un equipo combativo, aplicado, que basa su andar en el sudor, el sacrificio, en darlo todo, con la convicción de que son solo algunas monedas sueltas. No le sobra nada. Sin embargo, juega con el orgullo de su camiseta, no deja de ver lo grandioso que fue alguna vez.

Gana, empata, pierde. Sobre todo, empata. Sin contar este encuentro, si se revisa el pasado reciente, por ejemplo, de los últimos 12 encuentros, la foja de servicios es toda una declaración: cuatro victorias, seis empates y dos derrotas. El 0 a 0 frente a Defensa y Justicia, en Florencio Varela, no transforma la ecuación, la confirma. El Ciclón es un equipo de mitad de tabla. Para bien y para mal.

Para bien: no mira con obsesión la otra tabla, la de los promedios de 2023, un síntoma de descalabro que creció en las últimas temporadas, frenado por el sentimiento y el cerrojo de Rubén Insua, un entrenador querido en casa y admirador del viejo estilo de Osvaldo Zubeldía. Ya no sufre: al menos, no sufre tanto, contra grandes y chicos, en el Nuevo Gasómetro y en cualquier otro punto de nuestro de a ratos. Un bombazo de Gapaís. Hay una estructura.

Para mal: hace largos años (no es de ahora el problema, lógicamente) que no puede pelear el campeonato. Parece una misión imposible con adversarios de relativa categoría, con jóvenes que entran en la cancha con relativos argumentos y ventas en el medio del rodaje, como Fernández Mercau, una de las pocas certezas. Podría pensar, mientras hace cuentas y toma nota si le da la nafta para llegar a la meta de la Copa Sudamericana, que otros clubes, sin sus pergaminos, están a tiro. Atlético Tucumán, Gimnasia, Huracán, Godoy Cruz... es cierto. Pero no debe olvidarse de dónde viene, los embrollos dirigenciales, la ira de los hinchas, el tiempo es otro. Algo mejor.

Gattoni, en la defensa. Giay, como un símbolo de la juventud. Elías, una de las piezas recuperadas. Méndez es una certeza, Cerutti representa la reconstrucción, del olvido a la esperanza, como ningún otro. San Lorenzo se planta: leganó a Boca, leganó a Racing, en breve recibe a Atlético Tucumán y a River. Defensa y Justicia fue un rival que hace tiempo que juega con el pesimismo de ya no ser, convarios intérpretes lejos de Florencio Varela y con Sebastián Beccacece, su creador, al borde del adiós. Conserva la idea: ataca, triangula, busca. Lo que no es poco. Sin embargo, le cuesta. Choca con San Lorenzo, que se defiendey contragolpea, sinvueltas ni dobles discursos.



Juan Méndez, Gastón Togni y la pelota por el aire en Florencio Varela

FOTOBAIRES

briel Alanís, brillantemente resuelto por Augusto Batalla, fue de las razones del 0-0 y una palmada en la espalda para Insua, simbólica y elocuente. El experimentado conductor relegó en el banco de suplentes a Sebastián Torrico, el último ídolo, a los 42 años, al borde del retiro. Más allá de que pro-

El desarrollo fue entretenido, vocó cierta tranquilidad en las últimas semanas por Boedo, fue una decisión arriesgada, para muchos, innecesaria. Sobre todo, porque Torrico solía estar a la altura, más allá de algunos despistes pasajeros. De a poco, con confianza, Batalla es un número puesto.

El tramo final resultó toda una sorpresa. Porque San Lorenzo atacó al espacioy Defensa no se quedó quieto. Debió haber algún gol. Pudo ganar el equipo local, pudo ser de San Lorenzo, en el final, que se animó, tal vez, demasiado tarde. El Ciclón es un equipo noble, que juega con las huellas del pasado. Podría dar el gran salto, podría ser más grande, más alto. Prefiere quedarse allí, arropado. En la zona de confort, lejos del peligro. Lejos de todo.

### **GODOY CRUZ SE ILUSIONA**

En Mendoza, el Tomba derrotó a Arsenal por 1-0 Godoy Cruz se afirma en el cuarto lugar de la Liga Profesional y sigue agazapado a la espera de que sus rivales dejen puntos en el camino. Como local, el conjunto mendocino derrotó a Arsenal por 1-0, con gol de Martín Ojeda, a los ocho minutos del primer tiempo. El desarrollo fue parejo y, de a ratos, el conjunto de Sarandí estuvo cerca del empate. Godoy Cruz casi nunca encontró los espacios y cayó en las imprecisiones. Los mendocinos se entusiasman con una buena campaña en la que engrosaron el promedio y, como si fuera poco, ya están en la zona de clasificación para la Copa Sudamericana.

### **DEFENSA Y JUSTICIA**

Ezequiel Unsain (7); Lucas Souto (5), Adonis Frías A (5), Nazareno Colombo (5) y Alexis Soto (6); Tomás Galván (6), Kevin Gutiérrez A (6) y Manuel Duarte (5); Gabriel Alanís (5), Agustín Fontana (4) y Gastón Togni (7). DT: Sebastián Beccacece.

### SAN LORENZO (3-4-3)

Augusto Batalla (8); Federico Gattoni (6), Cristian Zapata (5) y Gastón Campi (4); Agustín Giay (6), Jalil Elías (6), Juan Méndez (6) y Malcom Braida (4); Ezequiel Cerutti (5), Adam Bareiro (5) y Nahuel Barrios (5). DT: Rubén Insua.

ESTADIO: Defensa y Justicia.

ARBITRO: Andrés Merlos (bien,

CAMBIOS: ST, A. Vombergar (5) por Barrios (SL) y A. Ríos (5) por Fontana (DyJ); 13m, N. Fernández A (5) por Duarte y J. López (5) por Galván (DyJ); 21m, I. Leguizamón por Cerutti (SL); 26m, A. Martegani por Méndez (SL); 30m, N. Zalazar por Souto (DyJ); 37m, G. Lujan por Giay (SL), y 47m, T. Sives por Alanís (DyJ).

### **HASTA HOY**

| EQUIPOS        | P  | J  | G | E  | P  | GF | GC | D   |
|----------------|----|----|---|----|----|----|----|-----|
| Atl. Tucumán   | 33 | 17 | 9 | 6  | 2  | 19 | 8  | +11 |
| Gimnasia       | 33 | 17 | 9 | 6  | 2  | 19 | 8  | +11 |
| Huracán        | 31 | 17 | 8 | 7  | 2  | 21 | 12 | +9  |
| Godoy Cruz     | 31 | 17 | 9 | 4  | 4  | 21 | 14 | +7  |
| River          | 29 | 17 | 8 | 5  | 4  | 27 | 14 | +13 |
| Boca           | 29 | 17 | 9 | 2  | 6  | 23 | 22 | +1  |
| Racing         | 28 | 17 | 7 | 7  | 3  | 24 | 14 | +10 |
| Argentinos     | 27 | 17 | 8 | 3  | 6  | 18 | 15 | +3  |
| Platense       | 26 | 17 | 6 | 8  | 3  | 17 | 13 | +4  |
| San Lorenzo    | 25 | 17 | 5 | 10 | 2  | 22 | 17 | +5  |
| Patronato      | 24 | 17 | 6 | 6  | 5  | 22 | 19 | +3  |
| Estudiantes    | 23 | 17 | 6 | 5  | 6  | 16 | 17 | -1  |
| Newell's       | 23 | 17 | 6 | 5  | 6  | 15 | 16 | -1  |
| Unión          | 23 | 16 | 6 | 5  | 5  | 20 | 22 | -2  |
| Tigre          | 22 | 17 | 5 | 7  | 5  | 24 | 22 | +2  |
| Sarmiento      | 22 | 17 | 6 | 4  | 7  | 18 | 21 | -3  |
| R. Central     | 22 | 17 | 6 | 4  | 7  | 13 | 16 | -3  |
| B. Central     | 20 | 17 | 5 | 5  | 7  | 18 | 26 | -8  |
| Arsenal        | 19 | 17 | 3 | 10 | 4  | 16 | 18 | -2  |
| Banfield       | 19 | 17 | 4 | 7  | 6  | 15 | 17 | -2  |
| Def.y Justicia | 19 | 17 | 4 | 7  | 6  | 14 | 18 | -4  |
| Central Cba.   | 18 | 17 | 5 | 3  | 9  | 19 | 25 | -6  |
| Colón          | 18 | 17 | 4 | 6  | 7  | 14 | 20 | -6  |
| Talleres       | 15 | 16 | 3 | 6  | 7  | 12 | 16 | 4   |
| Independiente  | 15 | 17 | 3 | 6  | 8  | 16 | 22 | -6  |
| Aldosivi       | 13 | 17 | 3 | 4  | 10 | 11 | 25 | -14 |
| Vélez          | 12 | 17 | 1 | 9  | 7  | 17 | 23 | -6  |
| Lanús          | 11 | 17 | 2 | -  | 10 | 15 | 26 | **  |

### El empate lo devolvió a la cima, pero ya no conduce en soledad

Atlético Tucumán igualó 0-0 con Banfield y comparte el primer puesto con Gimnasia LP

Un empate que sabe a poco para Atlético Tucumán, una igualdad que celebraron los perseguidores del Decano, que luego de igualar 0 a 0 con Banfield comparte el primer puesto con Gimnasia y Esgrima LP. Necesitaba dar un mensaje directo, una señal que mostrara la convicción que lo envuelve en el campeonato y despejar las incógnitas que lo rodearon en la última semana, después de perder en la Bombonera y tener que saltar a la cancha como escolta del Lobo, que había superado a Independiente. Lo intentó hasta el minuto final, pero falló.

No se trataba de un juego más, la visita de Banfield resultó un reto. Y los tucumanos demostraron carácter, aunque no alcanzó para recuperar el liderazgo en la tabla de posiciones y recobrar la distancia con el Lobo, Huracán y Godoy Cruz y tampoco para amortizar el empuje de River, Boca y Racing, los grandes que tomaron impulsoy que con 10 fechas por delante pretenden ofrecer credenciales de candidatos.

Nueve fechas puntero, una estadística que refleja la campaña de Atlético Tucumán. El estadio José Fierro es una fortaleza, también una olla a presión, como anoche. El Decano es el equipo que más puntos sumó en condición de local-21 unidades-, producto de seis triunfosy tres empates. El presente de Banfield es opuesto: un éxito en los últimos once juegos-frente a Rosario Central-, los festejos son pequeñas licencias en una temporada en la que la Copa Argentina asoma como la mejor opción.

El dibujo de siempre (4-4-2), con los intérpretes que mayores dividendos logró en el recorrido empleó el DT Lucas Pusineri, que planificó un partido de largo aliento. La paciencia para romper la doble barricada defensiva que interpusoBanfield-cincodefensores, con Luciano Abecasis y Aarón Quirós cumpliendo la función de desandar el carril; tres volantesdebía ser una virtud para el Decano. Sin conexiones, los remates de media distancia se convirtieron en un argumento ofensivo: Ramiro Carrera y Joaquín Pereyra fueron los que más ensayaron, aunque la acción de riesgo que pudo romper el marcador la protagonizó Matías Orihuela: el lateral corrigió la trayectoria de un remate defectuoso y estrelló el balón en el poste derecho de Facundo Cambeses.

Atlético Tucumán marcólobuenoylomalo: de un error de Martín Garay-paseatrás que Carlos Lampecontrolócon la mano, porque la pelota tenía destino de gol-, Banfield descubrió un tiro libre indirectodentrodelárea; Jesús Dátolo hizo explotar el balón en el travesaño. Fue lo mejor de un equipo que se posicionó para ser ordenado y espiar alguna falla del rival.

El empuje fue la línea de ataque en el final del Decano, aunque no tuvo claridad para lastimar. •

LA NACION | MARTES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2022

### TENIS **EL US OPEN**



Nadia Podoroska durante una sesión de entrenamiento físico en el equipo de la (ex) Fed Cup; recuperar la plenitud es su gran objetivo

FOTOS DE ATP Y GETTY

Las semifinales de Roland Garros 2020 le cambiaron la vida, pero las presiones y una lesión de difícil identificación la dejó inactiva durante diez meses; regresó con más certezas... y cuidados

### Nadia Podoroska

# OJALÁ QUE PUEDA VOLVER AL ALTO NIVEL PARA QUE EL CONTAGIO SEA MUCHO MAYOR

Texto Sebastián Torok

UEVA YORK.- Nadia Podoroska sacudió el tenis argentino en octubre de 2020 al alcanzar las semifinales de Roland Garros desde la clasificación (un logro inédito hasta entonces), además de subir más de 200 puestos en la temporada (desde el 255° hasta el 47°, meses después mejorado al 36°) y de recaudar el mejor premio de su carrera (US\$ 470.000). La rosarina radicada en Alicante, España, provocó una vibración positiva que era sumamente necesaria para un deporte todavía melancólico por el aura de Gabriela Sabatini. Nadia, a otro nivel, generó un efecto contagio sano pero muy abrupto, para el que-es probable-aún no estaba prevenida. Así y todo, asumió la responsabilidad con una sonrisa.

Su mapa de ruta en 2021 fue muy distinto del que venía siguiendo antes de París. Jugó los mejores torneos del circuitoy, hasta se dio el lujo de convertirse en la segunda argentina, después de Paola Suárez, en derrotar a Serena Williams (por 7-6 [8-6] y 7-5; fue por la segunda rueda del Abierto de Italia, en Roma). Sin embargo, el cuerpo

le empezó a fallar hasta que, a fines de agosto, tras el US Open, no pudo más. Podoroskaya sabía lo que era padecer lesiones (de muñeca, cadera, espalda); entre 2017 y 2018 había estado siete meses inactiva. Pero ahora el escenario era nuevo, de mayor jerarquía y la angustia por no poder seguir en la súper elite la angustió. Le costó, junto con su equipo, identificar la lesión. Tras diversos estudios y ensayos se determinó el diagnóstico: "Tendinopatía proximal de isquiosural derecho, un dolor en el tendón del músculo ubicado de la cara posterior del muslo, cerca de la cadera". Y otra vez a empezar de nuevo...

Podoroska perdió ranking, dinero y ánimo. "Sigo trabajando duro, cada día, para volver a competir. Es lo que más deseo. No está siendo un objetivo fácil", contó en abril pasado, en una de sus pocas publicaciones en las redes sociales. Finalmente estuvo diez meses sin poder pisar un court en forma oficial; mucho tiempo. Volvió a jugar el 21 de junio pasado, en la qualy de Wimbledon. Desde entonces, progresa con mesura, pero –según explica– con más certezas. Actuó en torneos ITF y en tres cuadros principales del WTA Tour. Regresó al US Open y, si bien los resultados no la acompañaron (perdió en la 1ª ronda de singles ante la eslovaca Anna Schmiedlova, y

en el segundo desafío de dobles, en pareja con la egipcia Mayar Sherif), continúa su camino con otro ánimo.

"Es un proceso lento el que voy recorriendo, pero irme rápido de un torneo como este me deja con sabor a poco. Necesito ritmo, ganar partidos, tener partidos más cerrados..., que en las últimas dos semanas no lo pude lograr". La que habla es Podoroska (actual 212°), con La Nacion, en uno de los rincones del USTA Billie Jean King National Tennis Center, antes de dejar Nueva York.

#### -¿Por qué les costó identificar con precisión la lesión?

-Empecé con molestias a principio del año pasado, en marzo, pero como yo tengo una lesión en la cadera pensaba que era eso, como una especie de sobrecarga del lado del isquiotibial. Después vimos que el dolor seguía evolucionando yera evidente que no era sólo eso. Cuando paré de jugar pudimos tratar la lesión y vimos que era una tendino patía del isquiotibial y no la cadera. Pero se hizo difícil porque jugué casi todo el 2021 con esa molestia y mientras lo seguís forzando el cuerpo se va resintiendo por todos lados.

-¿Qué tan frustrante fue la inactividad? Venías de

LA NACION | MARTES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2022



En el US Open 2022, proceso de regreso

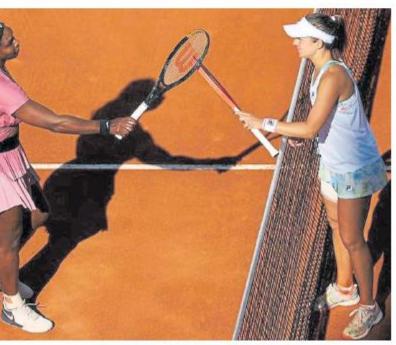

La victoria sobre Serena, en Roma 2021

un final de 2020 soñado, con expectativas para aprovechar el ranking, el progreso económico..., y sin embargo paraste por la salud.

-Sí, yo creo que por ese lado fue un año duro, porque no podía estar al cien por ciento físicamente. Por el otro lado digo que fue el mejor año de mi carrera por todos los torneos que jugué, pude competiry ganar partidos, pero me generó mucho desgaste al punto de que después del US Open del año pasado dije que no podía más. Sentía que no podía entrenar. Soy una persona a la que le encanta entrenar y sentía que estaba dando mucha ventaja. Iba pasando el tiempo y no iba para mejor: al contrario. Entonces tomamos la decisión de cortar.

-¿Qué fue lo peor de este período sin jugar? -No llegué al punto de pensar que no podría volver a jugar, pero lo más duro es la incertidumbre de

a jugar, pero lo más duro es la incertidumbre de no saber cuándo se va a terminar. Se me hizo muy largo y con muchos altibajos en el proceso. Pasé de entrenar sentada en una silla, mientras me tiraban pelotitas desde un canasto y sin poder pisar, a pegarle de pie aunque sin correr, como para al menos no perder los golpes. Lo del entrenamiento sentada en la silla fue duro, pero lo acepté con la idea de poder mejorar todo lo que una podía en esa situación. Lo otro duro fue el tiempo. Porque parecía que iba a estar lista en dos o tres semanas, pero me agarraba otra molestia que me hacía frenar, volver para atrás.

-Aquel Roland Garros fue soñado, ¿pero también te colocó de un día para el otro en un nivel altísimo de exposición y presión que te hizo tambalear?

-Sí, yo creo que fue mucho el boom. Pasé de estar 150 del mundo y de haber ganado un torneo de 60 mil dólares a las semifinales de Roland Garros. En dos meses pasé del 150 al 36. Fue mucho el boom. Al principio me abrumó un poco. Después lo fui tomando como algo a lo que me tenía que acostumbrar. Con las ambiciones altas y los deseos que tengo, es algo a lo que quiero llegar de nuevo. Entonces me tendré que acostumbrar a esa exposición para estar preparada.

-¿Hubo algún hecho puntual que te descolocó? Quizás durante alguna de tus visitas al país.

-No, no, algo como para padecerlo no. Tengo la ventaja de vivir en España y estar un poco abstraída de lo que pasa en la Argentina. Cuando volví al país en 2020 y en 2021, como para todos los que están afuera, los días no me alcanzaron, fueron muy movidos.

-¿Te sentiste con una responsabilidad mayor

en el equipo de la Billie Jean King Cup (ex Fed Cup) que te afectó?

-La explosión fue grandey esa exposición la sentía, pero a la vez fue algo bueno. Cuando yo era chica decía que faltaban referentes de nuestro deporte en el país, una referencia para que el tenis se conozca más, haya mayor difusión, más torneos..., entonces creoque una figura es necesaria. No tengo que ser sólo yo, ¿no? Ojalá que abajo vengan más jugadoras para que el tenis femenino siga siendo más grande. Tiene dos caras esa moneda: por un lado, sentís la presión y la responsabilidad de tener que mantenerte arriba para que el contagio siga, pero por el otro está bueno saber que estás aportando algo más.

-Claro, pero crecieron las expectativas y hasta Mercedes Paz, capitana del equipo de la BJK Cup insistía llamándote "Nadia Poderosa", un juego de palabras que puede ser pesado porque te ponía en una posición de imbatibilidad, de súper heroína.

-Es normal la presión que una siente cuando salís a la cancha, y más en la Billie Jean con la camiseta argentina, que querés ganar, darles todos los puntos que puedas al equipo y más jugando de local, como pasó. Son varios tipos de presiones los que sentís. Capaz que fue mucho de golpe lo que recibí y es un proceso que una tiene que aprender. Mismo hoy: vuelvo a un torneo grande después de diez meses sin jugar y los factores externos me vuelven a desconcentrar. Es como un proceso al que hay que acostumbrarse de nuevo.

-¿Seguís trabajando con la neurociencia y la meditación o cambiaste las costumbres?

-Con eso sigo laburando a full. En los meses que estuve lesionada seguí, incluso, más. Tenía más tiempo y pude aprovechar para profundizar.

-¿Físicamente hoy cómo estás? ¿Tenés más certezas?

-Sí, sí, por suerte... Las lesiones no quedaron en el pasado porque hago un montón de ejercicios preventivos y de fortalecimiento, porque es una lesión complicada. Pero a la hora de moverme en la cancha estoy sin ningún tipo de dolor, pudiendo entrenar todo lo que necesito, velocidad, fuerza, todo... así que, por suerte, ese es un punto a favor.

-¿Considerás que en el tenis argentino se pu-

do aprovechar el furor que generaste?

-Sí, a mí me llegan muchos mensajes de personas particulares que se contactan, padres de chicas tenistas, eventos... Y eso me toca un montón (se ruboriza). Me han llegado fotos de clínicas de chicas solas que han juntado 200 nenas, que es algo que no pasaba. Recuerdo de jugar torneos de Sub 12 y que en el cuadro haya cinco o seis jugadoras. Igual creo que puede haber muchas más. Ojalá que pueda volver al alto nivel para que el contagio sea mucho mayor y que se puedan hacer muchos más torneos de mujeres en el país; creo que el tenis fe-

-Tuviste el privilegio de derrotar a Serena Williams, que acaba de despedirse en este mismo US Open. ¿Qué significa su figura para vos?

menino lo necesita en el país y en la región.

-Pufff.... Aquel triunfo es algo único que se lo voy a contar a mis nietos o nietas. Poder decir que la enfrenté y que encima le gané, es un lujo; son pocas las que pueden decirlo. Lo que significa Serena para el tenis, para el deporte en general, para las mujeres..., es una leyenda. Ha dejado un legado muy importante y no sólo en el tenis: es una persona que está muy comprometida en el género, con su raza. Aquel partido en Roma me lo acuerdo todo (sonríe). Me acuerdo de la previa, cuando estábamos entrando en calor: ella estaba ocupando casi todo el espacio, imponiendo el respeto. Tuve que pedirle permiso para terminar mi entrada en calor (lanza una carcajada). En el sorteo también hubo una experiencia graciosa: yo lo gano, elijo recibir y ella me dice: ¿Estás segura?'. Como diciendo: 'Voy a sacar yo'. Y yo le digo: 'Sí'. Todos esos pequeños detalles que tiene, sabiendo lo que impone... Después, el partido, fue muy bueno en el nivel y logré abstraerme de que era ella a la que estaba enfrentando.

-Después de esta experiencia en Nueva York, ¿cómo seguirá tu calendario?

-Vuelvo para Alicante y me voy a jugar un WTA a la India, en Chennai, también de cemento. La idea, luego, es volver a Estados Unidos y jugar unos torneos ITF, de 80 mil, que hay cuatro seguidos, como para seguir sumando partidos. Y después la intención sería jugar la Billie Jean King Cup [NdR: la Argentina recibirá en Tucumán a Brasil, por los Play-offs, el 11 y 12 de noviembre] y los torneos de Sudamérica, en Buenos Aires y en Montevideo. Ojalá que el cuerpo me siga acompañando. ●



### Todo el contenido que necesitás para tener a la vida de tu lado

Llega LN Bienestar con las nuevas tendencias en salud, las claves para que la mente juegue a tu favor, lo último en nutrición, fitness y mucha información para descubrir el lado de la vida con el que mejor te vas a sentir.

Ingresá en: **Inbienestar.com.ar** 

6 | DEPORTES

LA NACION | MARTES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2022

### TENIS ELUS OPEN Y EL ENFOQUE



La despedida de Rafael Nadal tras perder con Frances Tiafoe en el US Open

AF

### La caída de Nadal, sus prioridades y la volcánica carrera por ser el Nº1

Tiafoe batió al español en cuatro sets; el Matador, pese a la derrota, podrá llegar a la cima si Alcaraz y Ruud no alcanzan la final

### Sebastián Torok

ENVIADO ESPECIAL

NUEVA YORK .- "Pressure is a privilege" (La presión es un privilegio). La frase se lee en una plaqueta colocada en una esquina del Arthur Ashe con la que los jugadores se chocan no bien salen del vestuario y antes de pisar el cemento del estadio de tenis más grande del mundo. El concepto, de una leyenda como Billie Jean King, les recuerda a los tenistas que están frente a una oportunidad única. Frances Tiafoe (24 años; 26° del ranking) era consciente de que el partido por la cuarta rueda del US Open sería un reto notabley que, para superarlo, debería redoblar mucho su esfuerzo. Tantas veces inestable emocionalmente, el estadounidense jugó uno de los partidos más serios de su vida y dio un gran golpe en el último grande del año, al derrotar a Rafael Nadal (segundo favorito) por 6-4, 4-6, 6-4y 6-3, en tres horas y 33 minutos.

Invicto en la temporada en Grand Slams (22-0; títulos en Australia y Roland Garros, walkover en las semifinales de Wimbledon), Nadal se detuvo en la estación Flushing Meadows, en el día 8 del major estadounidense. "La diferencia es simple: yo tuve un mal partido, él tuvo un buen partido. Fui lento. A menudo se las arreglaba para tomar la pelota muy temprano y yo no era capaz de alejarlo. La calidad de mis golpes no fue suficien-

te. No lo lastimé", analizó Nadal.

La derrota de anteanoche del ruso y campeón defensor, Daniil Medvedev, ante Nick Kyrgios, aseguró un nuevo líder del ranking y, en ese escenario, Nadal es el que tiene mayores posibilidades de saltar a lacima. Lastendrá, incluso, habiendo perdido con Tiafoe: para que ello suceda, ni su compatriota Carlos Alcaraz (anoche jugaba contra Marin Cilic, por los 8vos de final), ni el noruego Casper Ruud (ya presente en los cuartos de final), deberán llegar a la final del domingo. Si Alcaraz y opuestos del cuadro, se encuentran en la definición, el número 1 lo obtendrá quien levante el trofeo.

En el Labor Day (día del trabajo), Tiafoe se encumbró como el tenista estadounidense más joven en alcanzar los cuartos de final de Flushing Meadows desde Andy Roddick (24 años), en 2006. Además, consiguió la mayor victoria de un local en el US Open desde que James Blake derrotó, precisamente a Nadal, en la tercera rueda de 2005 (el mallorquín era 2º).

"No soy muy de buscar excusas. Alfinal hay veces que uno puede con todo y otras que no. Y esta vez ha tocado que no. La realidad es bastante simple: no he jugado bien. Y cuando pasa eso, no tienes que ganar. De eso se trata el deporte. Hasta aquí he llegado", reconoció Nadal.

¿Qué cree Nadal sobre el cambio la men de mando en el ranking? "Significa que los años pasan. Es el círculo de Nº 1. •

la vida: unos pasan, otros vienen, el mundo sigue girando, es el ciclo natural de la vida y siempre ha pasado lo mismo. Estavez los mismos estuvimos mucho tiempo arriba, algunos seguimos estando, y es la realidad. No es nada antinatural de esta vida".

### Tiafoe creía en él

Nadal había encarado el encuentro dominando el historial por 2-0, pero Tiafoe, trasvencer en la tercera rueda a Diego Schwartzman, había advertido en la previa: "He madurado. Ahora creo deverdad que tengo opciones de ganarle, voy a ir por él". Con el techo descubierto después de que la lluvia apareciera en Nueva York, Tiafoe y Nadal comenzaron a construir un partido sumamente intenso. Pero fue el norteamericano el que asumió el protagonismo y se mostró más agresivo.

Nadal, el mejor competidor de la historia, intentó amedrentar a su rival y asumir el control emocional en diversos momentos trascendentes, pero Tiafoe jugó el partido de su vida. Dieciocho aces, 50% de primeros servicios, 76% de puntos ganados con el primer saque y 60% con el segundo, 5 de 8 en break points (63%;) y 49 tiros ganadores.

a la final del domingo. Si Alcaraz y
Ruud, que marchan por sectores
opuestos del cuadro, se encuentran
en la definición, el número l lo obtendrá quien levante el trofeo.
En el Labor Day (día del trabajo),
Tiafoe se encumbró como el tenista estadounidense más joven en alcanzar los cuartos de final de Flushing

Para Nadal, a partir de ahora, será momento de dejar la raqueta, al menos por un tiempo. Las complicaciones en el embarazo de su esposa, Xisca Perelló (tiene fecha de parto para octubre), alarmaron a todos, pero Rafa explicó –en el comienzo del US Open– que ya todo estaba bien.

"Ahora mismo lo que tengo que hacer es volver a casa. Tengo muchas cosas más importantes que el tenis para atender. A partir de ese principio básico tomaremos decisiones dependiendo lo que pase en mi vida personal. Tenía que hacer un esfuerzo aquí, lo hice, hice lo que pude, las cosas no salieron como me hubieran gustado. Es momento de hacer un reset. En lo personal tengo algo importante, que es tener mi primer hijo y confiar que todo salga bien", expresó Nadal, que pareció tener el cuerpo en Nueva York, pero la mente en España. Así y todo, el próximo lunes podrá regresar al



< OFFSPORTS >

### El deporte simulado, una forma de garantizar la eternidad

#### Marcelo Gantman

-PARA LA NACION-

erena Williams ya se despidió del tenis luego de tres noches electrizantes en el US Open, pero los avances tecnológicos van camino a lograr que los íconos del deporte no se retiren del todo, crucen las barreras del paso del tiempo e incluso puedan retornar desde el pasado. La inteligencia artificial avanzada ofrece una variante del entretenimiento queya era conocida a partir de los videojuegos, pero que ahora puede ser envasado como un nuevo producto: el deporte simulado. La generación de nuevos enfrentamientos basados en información histórica. Una posibilidad, por ejemplo, de poner a Muhammad Ali cara a cara con Mike Tyson, el sueño imposible de cualquier fanático del boxeo.

Como parte de la celebración de su propio cumpleaños por los 50 años de su creación, Nike produjo un corto publicitario basado sobre la idea de que una atleta jamás detiene su evolución. Lo que hizo, mediante la inteligencia artificial avanzada, fue simular el enfrentamiento de la Serena Williams de 1999 con la Serena Williams de 2017: la jugadora que ganó su primer título de Grand Slam en Nueva York contra la que ganó su último Major en Australia. Con las estadísticas y videos de la misma jugadora en diferentes épocas, los algoritmos generaron 130 mil simulaciones para producir nuevos duelos, de una misma jugadora, con datos del pasado para ofrecer un contenido original.

El corto publicitario, de ocho minutos de duración, rescata pasajes de tres de los 130 mil partidos simulados para tratar de demostrar que Serena podría viajar a través del tiempo para ganar y perder según las estadísticas avanzadas analizadas por el aprendizaje automático de los sistemas de análisis de datos. El resto lo hacen las animaciones y la generación de dos Serenas virtuales.

La simulación de partidos con el fin de generar un contenido nuevo, gamificado y basado en datos históricos ya cuenta con una liga que los produce de un modo sistemático: la NBA. Sportradar, su socio tecnológico para la distribución de datos oficiales para casas de apuestas, lanzó Virtual NBA, una solución de apuestas generada por computadoras que utiliza la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para producir nuevos partidos simulados que se basan en medio millón de datos de juegos y eventos del juego de varias décadas de las franquicias de la NBA.

Sportradar tiene capacidad para generar hasta 3000 partidos virtuales diarios con algoritmos que "soportaron" hasta 480 mil simulaciones para arribar a un producto que actualmente se ofrece en 12 mercados de apuestas en Estados Unidos. Según la propia compañía, los deportes virtuales tienen un volumen de 200 millones de apuestas por año. Otros deportes que también cuentan con sus versiones virtuales –basadas en datos reales– son el beisbol de la MLB y el fútbol de la Bundesliga, mientras se anuncia que el cricket será la próxima disciplina en adoptar esta variante.

El uso del machine learning—aprendizaje automático— para que las computadoras identifiquen situaciones del juego es el motor de las plataformas que sirven para analizar el rendimiento de los equiposy los datos tácticos, físicos y técnicos de los diferentes atletas. La inteligencia artificial para mejorar procesos y ser más eficientes. El deporte simulado demuestra que también puede ser utilizada solo para entretenimiento. Y para que los héroes deportivos, y los grandes equipos, puedan ir y volver a través del tiempo. O quedarse para siempre. •







Inmas.lanacion.com.ar

8 | DEPORTES | MARTES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2022

### CONTRATAPA FÚTBOL Y VÓLEIBOL

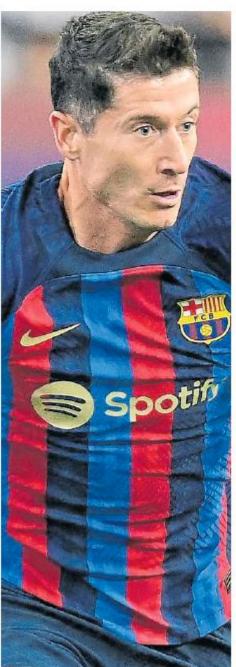







Lewandowski, Benzema y Messi, tres figuras de una competencia que no tendrá a Cristiano después de muchos años

AFPY AP

### Una Champions con Messi, sin Cristiano y el Mundial en el medio

Empieza el torneo que después de 20 años no tendrá a su goleador histórico; Leo va por el título que se le niega desde 2015 en una temporada en la que su prioridad, con el seleccionado, es Qatar

Claudio Mauri LA NACION

Con los últimos milagros de Real Madrid y un Karim Bezema estelar aun resonando en el imaginario colectivo del fútbol internacional, la Champions League vuelve con un magnetismo que se alimenta a partes iguales de su historiay la ilusión. Una fórmula irresistible.

Pocos clubes contribuyeron más a su grandeza que Real Madrid, que con sus 14 títulos la honró sobre la cancha, aunque en los escritorios la haya querido torpedear hace algo más de un año, con el proyecto fallido de la exclusiva Superliga que lideró Florentino Pérez.

La magia y el encanto de siempre, en una temporada marcada por dos singularidades. Si bien la competencia siempre tuvo una pausa entre diciembre y febrero, esta vez el paréntesis obedecerá por primera vez a la intromisión de un Mundial, entre noviembre y diciembre. Qatar puede significar una bisagra más amplia que lo habitual. Salvo Erling Haaland y Mo Salah, el resto de los nombres más ilustres de la Champions harán escala en Medio Oriente. Habrá que ver cuál es el impacto emocional, futbolístico y hasta mediático en cada uno de ellos cuando haya que reanudar el calendario, ya en febrero, con los play-off eliminatorios de octavos.

Por lo pronto, el Mundial obligará a comprimir las seis jornadas de la

etapa de grupos en ocho semanas. Un tour de forcé que convivirá con las ligas de cada país. Y la segunda singularidades que esta Champions tendrá una ausencia de peso, un vacío indisimulable: después de 20 años de participaciones in interrumpidas no estará Cristiano Ronaldo, su goleador histórico, con 141 goles en 187 partidos. Desde el primer partido, en 2002, por la pre-Champions con Sporting Lisboa, hasta el último, en marzo pasado, con la eliminación de Manchester United ante Atlético de Madrid por los octavos de final. Justamente, uno de los principales motivos que lo llevaron a querer irse en el reciente mercado de pases fue que el United no consiguió la clasificación a la Champions por la Premier League. No consiguió cluby lo espera la Europa League.

Sin Cristiano, Lionel Messi tendrá la oportunidad de recortar la diferencia de 16 goles (141 contra 125) que lo tiene en el segundo puesto histórico. Aunque seguramente no pierde de vista ese récord, más lo desvela el logro colectivo de levantar la Orejona. Cuando lo hizo por última vez, en 2015, con el Barcelona de Luis Enrique, seguramente no imaginó que se vendrían siete años de sequía, con duras eliminaciones -la de PSG ante Real Madrid se suma a las de azulgrana contra Roma, Liverpool y Bayern Munich- y sin pisar una final.

Ya más asentado en su segunda temporada parisina, Messi concilia sus dos grandes motivaciones de aquí hasta mayo: ganar su primer Mundial y la quinta Champions, "esa copa tan linda y deseada", como la definió hace unos años. La obsesión de Messi también lo es, y en un grado superior, del fondo qatarí que es dueño del club. La hegemonía en la Ligue 1 no alcanza si no es completada con la cima europea. Bien lo sabe Mauricio Pochettino, que perdió todo el crédito desde la increíble eliminación en el Santiago Bernabéu.

Paris Saint Germain tendrá hoy un debut exigente en el Parque de los Príncipes, ante Juventus, que llegará con dos argentinos que hasta hace unas semanas llevaban puesta la camiseta de enfrente: Ángel Di María (nojugará, lesionado) y Leandro Paredes.

Ahora le corresponde al entrenador Christophe Galtier armonizar un doble desafío en el equipo: el futbolístico, con un tridente no siempre comprometido en el retroceso -déficit más visible en Europa que en la Ligue I-, y los egos individuales. En la conferencia de prensa de este lunes, Kylian Mbappé contestó sobre algún contrapunto con Neymar relacionado con la ejecución de los penales: "Nuestra relación siempre fue así. Hay momentos en los que es un poco fría, en otros es más cálida. A veces somos como mejores amigos y en otras nos hablamos menos, pero siempre hay respeto". Este grupo H lo completan Benfica, que atravesó la pre-Champions con el aporte goleador de Enzo Fernánez, más un Nicolás Otamendi estabilizado en la zaga, y Maccabi Haifa.

Este martes, Manchester City se presentará en Sevilla. El club que responde a capitales de Abu Dabi muchas veces es presentado como un análogo de PSG en lo relativo a su ambición de entrar a la aristocracia europea a través de la Champions. Públicamente, lo disimula en la palabra de Ferrán Soriano, su director ejecutivo: "La Champions no es nuestra prioridad. Nosotros jugamos para ganar la Premier, que es nuestro trabajo de cada día".

Pep Guardiola suele ir en línea con ese discurso, sin mostrar ansiedad por un título que ganó dos veces en sus primeros tres años como entrenador de primera división, ambos con Messi, en 2009 y 2011.

A este nuevo escenario se asomará Julián Álvarez, para quien Guardiola volvió a tener palabras de mucha consideración: "Tengo la impresión de que si no estuviera Haaland, Julián sería la primera opción ofensiva y lo haría muy bien. Un jugador que viene de River, donde tiene la obligación de ganar, ganar y ganar, ya llega preparado para lo que es la presión. En Manchester hay presión, pero no sé si es mayor que en la Argentina. Lo importante es que lo lleva bien, es un jugador muy especial, con el que estamos muy sorprendidos por su nivel. Normalmente juego con un delantero y Erling está muy bien, pero hay días en los que puedo hacerlo con dos, como contra Crystal Palace. Entiendo que todos hablen de Haaland, pero con Alvarez el City fichó a un jugador extraordinario para muchos años".

Hoy será la apertura del "grupo de la muerte", que reúne a Bayern Munich, Barcelona e Inter, y se completa con Viktoria Pilsen. Una definición cerrada, teñida por una historia individual: de sus 86 goles en Champions, Robert Lewandowski convirtió 69 con la camiseta bávara, a la que ahora atacará desde el desafío que eligió a los 34 años para su notable trayectoria. •

### La Argentina buscará los 4<sup>tos</sup> de final frente a Serbia

A las 12.30, el equipo de Méndez deberá mejorar para seguir en el Mundial

Cualquier distracción, desde ahora se pagará con la eliminación. El seleccionado argentino devóleibol se enfrentará hoy con Serbia, uno de los mejores del primera etapa, en la busca del pasaje para los cuartos de final del Mundial que se disputa en Polonia y Eslovenia. El partido comenzará a las 12.30, en el Arena Gliwice de la homónima ciudad polacay será transmitido por ESPNy Star+. El ganador se medirá con Brasil o Irán, que también jugarán hoy, pero en el turno de las 16.

Si avanzan los dos, la Argentinay Brasil volverán a animar una instancia decisiva, como sucedió por el tercer puesto en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, que terminó con el equipo de Marcelo Méndez con la medalla de bronce.

El seleccionado aprovechó los cinco días de descanso para preparar el cotejo contra Serbiay recuperar el físico luego de tres exigentes partidos en la primera rueda, cuando perdió 3 a 2 ante Irán, luego cayó por el mismo marcador ante Países Bajos y se clasificó como el mejor tercero tras superar a Egipto, en tie break.

Serbia tuvo una gran primera rueda y terminó en el primer lugar del Grupo A. Los europeos ganaron los tres partidos por 3 a 0 ante Ucrania, Puerto Ricoy Túnez. Serbia fue tercero en el Mundial de 2010 y, en la última Copa de 2018 venció a Argentina por 3 a 0, por la segunda fecha de la etapa de grupos. En la antesala de este Mundial, el 18 de agosto, Argentina superó a Serbia en un partido de preparación por 3 a 1 en el marco del Memorial of Hubert Wagner. •

# **LO VAS A VER**-GUÍA DE TV-

### FÚTBOL

16 ➤ PSG vs. Juventus. Champions League. ESPN (CV 24/103 HD – DTV 1622 HD).

16 ➤ Sevilla vs. Manchester City. Champions League. Fox Sports 2(CV 25/107 HD - DTV 1608 HD).

16 ➤ Celticvs. Real Madrid. Champions League. Fox Sports (CV 25/106 HD-DTV 605/1605 HD).

16 ➤ Salzburgo vs Milan. ChampionsLeague FoxSports3(CV108HD -DTV1609 HD).

21.30 ➤ Palmeirasvs. Atlético Paranaense. Copa Libertadores. FoxSports (CV 25/106 HD - DTV 605/1605 HD).

### TENIS

13 ➤ El US Open. Cuartos de final. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD).

### BÁSQUETBOL

20 ➤ Argentinavs. República Dominicana. Por la Americup. TyC Sports (CV22/101 HD-DTV1629 HD).

TELEVISIÓN En la pelea por el rating del domingo, Periodismo para todos superó a La voz argentina con un pico de 12,3 puntos Página 3

Edición a cargo de Dolores Graña y Franco Varise www.lanacion.com/espectaculos 💆 @LNespectaculos 🚺 Facebook.com/lanacion 🖾 espectaculos@lanacion.com.ar

# Nelly Omar. Una película sobre el gran enigma del tango femenino

Hoy empieza la gran fiesta del 2x4, y uno de los atractivos, además del Mundial de baile y los shows repartidos en 34 sedes, es el film sobre la vida, la obra y los mitos de la cantante que vivió 102 años | PÁGINA 2



Con su tradicional poncho, durante el festejo de sus 100 años en el Luna Park

HERNÁN ZENTENO

### Venecia y un film con mucha polémica

CINE. La directora de No te preocupes, cariño, aclaró las versiones sobre un trato diferencial

Apocos días de supremier mundial en el Festival de Cine de Venecia, Olivia Wilde salió a aclarar versiones vinculadas a No te preocupes, cariño, su segunda película como directora protagonizada por Florence Pugh y Harry Styles, que en la Argentina se estrenará el 22 del actual. La directora desmintió rumores de una brecha salarial entre la actriz de Mujercitas y el músico, quien además es su pareja, y también contó el motivo por el que despidió a Shia LaBeouf, quien iba

a interpretar al personaje que luego retomó el ex One Direction. En cuanto al rumor de que Styles había cobrado tres veces más que la actriz nominada al Oscar, la cineasta lo negó rotundamente. "Hay muchas cosas por ahí afuera a las que no les presto atención. Pero encuentro absurdo los clickbaits inventados y las consecuencias que trae una desigualdad de sueldo inexistente entre nuestros actores principales y en los de reparto. Realmente me enojanesaclase de rumores", manifestó en diálogo con Variety. Wilde recordó sus inicios en la industria, cuando luchaba por conseguir buenos roles como actrizy habló de cómo la desigualdad salarial la afectó a ella misma, razón por la cual no se comportaría de ese modo como jefa de equipo. "Soy una mujer que ha estado en este negocio por más de 20 años y [la brecha salarial] es algo con lo que he peleado para mí misma y para otras actrices, especialmente siendo una directora. No hay validez alguna en esos di-

chos", aclaró. Luego, explicó la razón detrás del despido de LaBeouf, originalmente contratado para interpretar el personaje de Jack, y se refirió al clima que el actor generaba en el set y cómo ella quiso proteger a Pugh de su coprotagonista. "Digo esto como alguien que es una gran admiradora de su trabajo: su proceso no fue adecuado a la ética que exijo en mis producciones. Tiene un proceso que, en cierto modo, parece requerir una energía combativa", expresó.



Olivia Wilde

2 | ESPECTÁCULOS



Nelly Omar, en sus años de gran éxito como una intérprete única en su especie

# El film sobre el enigma de Nelly Omar es una de las grandes perlas del festival de tango

MÚSICA. La película sobre la vida, la obra y los mitos de una figura emblemática que vivió 102 años es solo uno de los atractivos de la gran fiesta del 2x4, que empieza hoy en 34 sedes porteñas

Mauro Apicella LA NACION

"Me han llamado de muchas formas. No soy 'la Gardel con polleras' ni 'la voz de alondra'. Me gusta ser Nelly Omar, cantora nacional". Esa definición (junto a muchas otras) que le dio a su sobrina nieta, Teresa Saporiti, suena en la película que justamente lleva ese nombre, Nelly Omar, Cantora Nacional, (2014). Aunque ya estrenada, se verá por primera vez en una pantalla de cine, durante el Tango BA Festival y Mundial, que comienza esta semana. Desde hoy se podrá participar en la cita anual con el tango en diversas sedes porteñas, hasta el 17 de este mes, cuando se realicen las finales de campeonato mundial de baile, muy cerca del Obelisco. La película dedicada a Nelly Omar es una de las perlitas o curiosidades de esta edición.

Nelly, que vivió más de cien años, había nacido en una estancia cercana a la localidad bonaerense de Guaminí, el 10 de septiembre de 1911, como Nilda Elvira Vattuone. Se destacó como intérprete, adquirió fama nacional y siempre mostró una coherencia artística, que mucho tuvo que ver con su temperamento y su fuerte carácter. Las concesiones nunca parecen haber sido su especialidad, y seguramente eso le costó resignar los beneficios de una carrera artística de diferente trascendencia. En realidad, la enorme trascendencia que tuvo fue gracias a su voz y a sus palabras que nunca mostraron medias tintas.



Llegó a los 102 años y no dejó de cantar

ANDREA KNIGHT

En la vida de la cantora se pueden encontrar varias leyendas, algunas confirmadas, otras no. En las letras de Homero Manzi generalmente aparecen pistas con diversas interpretaciones: aunque hayversiones que lo desmienten, pudo haber sido "Malena" y hay ciertos datos coloridos que aportan pinceladas románticas en otros temas. El tango "Sur" dice en uno de sus versos, "Y mi amor y tu ventana". En el libro biográfico que escribió Juan Carlos Jara, se rescata un testimonio radial de Omar en el que la cantora dice: "Le digo más-señala Nelly en un reportaje-: Homero me trajo ese tango una noche para que se lo pasara a [Edmundo] Rivero por teléfono. Yo vivía en planta baja y al llegar Homero me golpeaba la ventana en vez de tocar el timbre. De ahí viene aquello de 'Y mi amor en tu ventana'''.

Pero más allá de las especulaciones, acaso fueron esos versos de "Parece mentira" los que suenan a su medida: "Yo soy como siempre, yo nunca cambié. Mi ropa es la de antes, mi vida también. Por eso, de pronto, me cuesta creer, que seas la misma, la misma de ayer".

En 1922, la muerte de su padre, Marcos Vattuone, obligó a la familia a mudarse a Buenos Aires. Nelly, que todavía era Nilda, comenzó a trabajar a los 12 años en una fábrica de medias, hasta que un día, gracias a que uno de sus hermanos le insistiera con el canto, la descubrió un productor. "Me dijo que me quería contratar tres días y yo le dije que le tenía que consultar a mi mamá", dice Nelly en un fragmento de la película que incorpora una entrevista radial. Teresa Saporiti, la directora, fue reconstruyendo y aportando curiosidades a partir de datos que son bien conocidos. Decidió apostar a la confirmación de toda esa información. Una de las pistas la ofrece Gabriel Soria, presidente de la Academia Nacional del Tango, cuando se refiere a la popularidad de Omar, entre otros análisis muy certeros que ofrece el especialista. Y esa popularidad está demostrada en un concurso que realiza para sus lectores la revista Caras y Caretas. En sus años de mayor éxito, ventana" Nelly fue la número uno.

También hay registro de su pasión por la aviación y la conexión que esto tuvo con Eva Duarte. Esto derivó en una relación muy íntima entre ellas. Lavoz de "La descamisada", como la definieron, las controversias por su adherencia al peronismoy su regreso a los escenarios. Y a medida que el relato de Saporiti transcurre aparece un cassette con una grabación inédita y la anécdota que explica por qué comenzó a usar un poncho. Según su sobrino, fue "para tapar la pobreza". También habrá tiempo para detenerse en su regreso a los escenarios y a los discos, a finales de los sesenta, con las guitarras de Roberto Grelaylas de José Canet, y más tarde con la orquesta de Alberto Di Paulo. Y el misterio de otro largo impasse, hasta suvuelta al disco, ya en el nuevo siglo, con lavoz intacta a pesar de tener más de noventa años. El trabajo paciente de la directora también incluye el testimonio de Horacio Guarany y una charla con Nelly, cuando la cantora tenía casi 100 años (sin duda, el momento imperdible de la película) y hablaba del recital que estaba preparando para el Luna Park, para festejar su centenario. Ese que logró ofrecer en noviembre de 2011, dos años antes de su muerte. Para el arte de tapa de uno de sus discos escribió: "Canto porque me gusta cantar, nunca pensé en ventajas lucrativas. Por eso quisiera que al escuchar este larga duración sientan ustedes al igual que yo la misma emoción que puse en todas las interpretaciones".

En agenda

Para aquellos que todavía no la han visto y sientan curiosidad, la

película dedicada a Nelly Omar se verá en el Cultural San Martín, en cuatro funciones programadas en fechas impares: el 7 a las 19, el 9 a las 20,30, el 11 a las 19 y el 17 a las

Durante casi dos semanas habrá más de treinta sedes para 1500 artistas que ofrecerán shows, exhibiciones, conciertos, homenajes, danza, clases, cine, videoclips, muestras y presentaciones de libros. Algunas de estas actividades de Tango BA Festival y Mundial se podrán ver desde buenosaires.gob. ar/tangoba.

"Tengo una vez más el honory el desafío de dirigirlo artísticamente. El año pasado salimos adelante valientemente, más allá de las dificultades que planteaba la pandemia dice Natacha Poberaj, directora artística-. Este 2022, con energías renovadas, el Festival se va a centrar en la promoción y la difusión del tango como hecho cultural en todo su esplendor, entendiendo la importancia del imperdible encuentro tanguero en la ciudad y el mundo. Como directora artística, bailarina y docente, entiendo y siento nuestra música, nuestra poesía, nuestras imágenes y nuestra danza como los ejes que marcarán el paso de esta edición que hace por federalizar cada vez más. El impulso de la escena actual del tango en todas sus facetas, suscita este gran encuentro en el calendario argentino. Aquí, en el festival, se funden todos los sueños, todas las expresiones y anhelos de los artistas ante la mirada de un público cada vez más inclusivo, variado, junto a la fuerza de los bailarines populares y milongueros que representan el sentimiento genuino de este arte. La Unesco declaró al tango como Patrimonio Cultural de la Humanidad; Santiago Ayala, "El Chúcaro", lo definió como el folklore de los porteños; desde la

"Homero me golpeaba la ventana. De ahí viene aquello de 'Y mi amor en tu

Usaba un poncho, según dicen, "para tapar la pobreza"

dirección artística estos son pilares para convalidar nuestro compromiso con el pasado glorioso y con los referentes contemporáneos que día a día mueven lo que el maestro Osvaldo Pugliese definió como 'la máquina tanguera".

El puntapié inicial será hoy a las 19.30, en la Usina del Arte, con un espectáculo denominado "Noche de Leyendas", con varias figuras del tango danza y la participación especial de la gran bailarina María Nieves. Como curiosidades, el palacio Barolo, que está por cumplir cien años, será una de las sedes del festival con un concierto en su hall, pasado mañana, a las 19. Una hora antes, la Orquesta Sans Souci deleitará a bailarines y curioso en el Shopping Abasto. Y la semana siguiente, en el Auditorio de La Usina se presentará Spinettango, el tributo tanguero a la obra de Luis Alberto Spinetta que hace la agrupación cordobesa Los Altiyeros, creada por Damián Torres Quinteto y el cantor Santiago Muñiz. Y las finales del Mundial, de las categorías Pistay Escenario, se realizarán el 17, en un escenario montado en Diagonal Norte, con el Obelisco como telón de fondo.

La programación completa

se encuentra en ciclosyfestivales. vivamoscultura.buenosaires.gob.ar LA NACION | MARTES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2022

### Minuto a minuto

QUÉ ESTÁ PASANDO EN LA RADIO Y LA TV

Pablo Montagna



Lali Espósito

#### TELEVISIÓN

### TELEFE APUESTA TODO A LOS REALITY

√ i bien Marley se encuentra conduciendo La Voz Argentina hasta que la próxima semana llegue ¿Quién es la Máscara? (un programa conducido por Natalia Oreiro, junto a Wanda Nara, Lizy Tagliani, Karina la Princesita y Roberto Moldavsky, que irá a las 22.30 desde el próximo lunes), el conductor del exitoso concurso de canto en la pantalla de Telefé deberá reubicarse el día después. Y ya cuenta con trabajo confirmado. El animador, además de cubrir el Mundial de Fútbol Qatar 2022, estará al frente de The Challenge Argentina. El programa, que debutará a fin de año, es un reality que plantea una disputa de participantes en diferentes juegos de supervi-

vencia, todos atravesados por la necesaria astucia, fuerza y destreza para superar los diferentes desafíos, que se presentarán para un equipo y con la lógica eliminación de los perdedores. De acuerdo con lo que se pudo observar en las ediciones desarrolladas desde hace años en otros países, las pruebas se realizan habitualmente al aire libre, en escenarios de altura, sobre suelos barrosos o inundados, como así con escollos que plantean mayor dificultad. Hasta el momento los famosos convocados son: Sofía Jujuy, Claudia Albertario, Eva Bargiela, Virginia Elizalde, Carolina Duer, Floppy Tesouro, María Fernanda Callejón, Julieta Puente y Benjamín Alfonso, entre otros.



El periodista y escritor Carlos Polimeni

### PODCAST

### PRESENTAN UN CICLO DE CANCIONES CON HISTORIA

a agencia de noticias Télam lanzó Canciones con historia, un podcast de Carlos Polimeni en el que el periodista y escritor bucea en algunas letras del cancionero argentino para narrar detalles desconocidos: el entorno en que nació la canción, los hechos que la inspiraron a los artistas, lo que la letra no cuenta y mucho más. El recorrido de este podcast tiene como objetivo profundizar sobre esos detalles que no se conocen, datos curiosos y cuestiones tácitas de la letra. Canciones con historia es, sobre todo, un podcast para oídos sensibles. El primer episodio, "Una pelea, un vestido y un amor", aborda el surgimiento y la composición del

clásico tema de Fito Páez, "Un vestido y un amor". El segundo, "Chiquilín, plegaria y niños de la calle", habla de las canciones que narran el contexto histórico de los chicos que por su situación social sobreviven en las calles. En el tercero, "El desamor hecho canción", se narra la historia de cómo y por qué Ramón Sixto Ríos compuso la canción litoraleña "Merceditas". Y en el cuarto, "Bengala, ADN y Nunca más", la historia de la canción de Spinetta basada en la muerte de un hincha en el partido Racing -Boca en 1983 y la violencia imperante en la década del ochenta. Canciones con historia saldrá todos los lunes en www.telam. com.ary en Spotify. •

#### FM

BLACKIE 89.1 SE AFIANZA COMO LA ÚNICA EMISORA DE JAZZ

FM Blackie 89.1 salió con una impactante campaña de vía pública promocionando a la única radio de Jazz de Buenos Aires. La radio, que también se puede escuchar en fmblackie.com.ar, cuenta ya con una buena cantidad de audiencia que disfruta de propuestas que van más allá de la presencia en el dial. Para ello la emisora cuenta con su Espacio Blackie en el Café Libertador, de Avenida del Libertador 1105, donde por ejemplo todos los últimos jueves de cada mes se lleva a cabo una "cata de vinilos", donde los discos y los vinos maridan al ritmo del jazz propuesto por Blackie: entre otros, ya pasaron los vinilos de Harry Connick Jr., Norah Jones, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, todos curados por Christian Raimundi. •

#### SALUD

EL CICLO SIN DOLOR SE SUMÓ A LA GRILLA DE NET TV

Sin dolor, el ciclo de salud en el que se explican las enfermedades desde la óptica de la medicina tradicional y natural, con aportes de destacados médicos especialistas de primer nivel, dejó A24 para mudarse a la pantalla de Net TV. Consejos útiles para el ama de casa, crónicas y soluciones en un programa conducido por Norberto Furman.•



La modelo y actriz Eliana Guercio (foto) ya es parte de El club del Moro, el ciclo que conduce a diario Santiago del Moro de 6 a 9 en La 100 FM 99.9





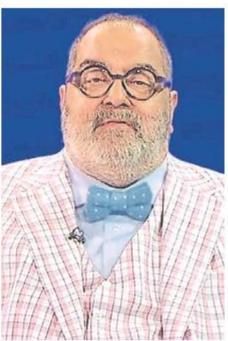

Marley y Jorge Lanata

### En la pulseada del rating, esta vez ganó Eltrece con el programa *PPT*

**TV**. El ciclo conducido por Jorge Lanata le ganó al reality *La Voz Argentina* en un fin de semana conmocionado por la actualidad

Así como la tendencia a la baja de los números de rating televisivo se viene dando de lunes a viernes, el domingo también mostró cifras alicaídas con respecto a semanas anteriores. Seguramente las buenas condiciones climáticas alentaron el bajo encendido en lo hogares.

Sin embargo, Periodismo para todos (eltrece), el programa de Jorge Lanata, se convirtió en el ganador inesperado al liderar la jornada con un promedio de 11,6 puntos. Indudablemente, el ciclo cautivó la atención de los televidente, luego de una semana en la cual los acontecimientos de la actualidad política sobresalieron en la agenda informativa. El programa, dedicado a tratar lo relacionado al atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, tocó un pico de audiencia de 12,3 puntos. Además, por primeravez durante esta temporada, el ciclo se emitió en vivo, lo cual le permitió reflexionar sobre la actualidad más inmediata, aunque las emisiones anteriores se grababan con poca diferencia con la salida al aire del programa.

Con solo una décima menos en su promedio, La Voz Argentina (Telefe) se ubicó en el segundo lugar entre los programas más vistos del domingo, escalando a un pico de audiencia de 12 puntos. Cuando, a las 22.30, el programa de Lanata alcanzaba su mayor número, se iniciaba La Voz Argentina, que medía en esa franja, 11 puntos. Periodismo para todos finalizó a las 23.02, compitiendo solo durante treinta minutos con el formato más fuerte de Telefe. Desde esa hora, Por el mundo (eltrece), conducido por Fede Bal, redujo la audiencia del canal a la mitad cosechando un promedio de 6 puntos, número que, de todos modos, le permitió ingresar a los más visto del día. En la primera parte del prime time, desde las 19.45, El último pasajero, conducido por Flor Vigna y Nico Occhiato, y Pasapalabra, con Iván de Pineda, ambos emitidos por Telefe, lideraron con 6,4y8,9 puntos, respectivamente. A esa hora, en eltrece, 100 argentinos dicen, especial famosos, el programa de Darío Barassi, promedió 5,7 puntos. Desde las 11.31, La peña de morfi (Telefe), conducido por Jey Mammon y Jésica Cirio, hizo

5,2 puntos y llegó a un máximo de 7 puntos, liderando en cada una de las franjas horarias hasta las 16.31. En elnueve, ganó Vivo para vos, con Carolina Papaleo y Julián Weich, con un promedio de 2,3 puntos y un pico de 2,8, números bajos, pero que se destacaron por sobre el resto de la programación del canal.

En América los números variarony el liderazgo quedó en manos de Es domingo, estamos a tiempo, el magazine de actualidad conducido por el periodista Mariano Yezze, un profesional histórico de la señal. El promedio del ciclo fue de 1,3, trepando a un pico de 2 puntos, marca obtenida a las 19.

También en la TV Pública hubo sorpresas en el liderazgo. Anteayer, en el canal estatal lideraron La final del TC, un clásico de los domingos que siempre goza de un público cautivo, y La Santa Misa, la transmisión tradicional del oficio religioso, ambos con 0,8 décimas de promedio. Lo curioso es que La Santa Misa se emitió a las nueve de la mañana, un horario donde no se suelen registrar las audiencias máximas de los canales.

En Net TV, El señor de los cielos y Lo mejor de Editando tele fueron los más vistos con 0,4 décimas de promedio. En tanto, en Bravo TV, toda su programación no registró audiencia.

Un momento destacado del día fue cuando Naiquen, una de las integrantes del "Team Montaner" de La Voz Argentina, interpretó "Alfonsinay el mar", la profunda zamba compuesta por Ariel Ramírezy Félix Luna. Además de todo aquello que hace al show, el certamen también posibilita transitar por géneros musicales menos difundidos en la televisión actual. En Periodismo para todos, los destacado fue la línea de tiempo, donde se reflejan los últimos acontecimientos políticos antes del atentado. •

12,3

Fue el pico de audiencia que logró el programa *Periodismo para todos* en una emisión cargada de actualidad. El tiempo para la ciudad

Fuente: SMN y Observatorio Naval

www.lanacion.com.ar/tiempo

**Hoy** mín.12° | máx. 22° Soleado

NE 11 km/h, humedad 66%

Claro, con vientos

Mañana mín. 14° | máx. 24° Sol con algunas nubes Agradable, con 70% de humedad

Sol Sale 7.05 Se pone 18.38

Luna

Sale 14.19 Se pone 4.32 Nueva 25/9

Creciente 3/9 O Llena 10/9 Menguante 17/9

SANTORAL San Cagnoaldo de Laon | UN DÍA COMO HOY En 1928, se empieza a construir la línea B de subterráneos | HOY ES EL DÍA Nacional de las Relaciones Públicas

#### Nunca cuatro

Dibuje un círculo o una cruz en cada casilla vacía, de modo que nunca aparezcan cuatro círculos o cuatro cruces consecutivas en una misma fila, ni en una columna ni en una diagonal

| 0 | 0 | x | 0 | х | X | 0 | 0 | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Х | х | 0 |   | х |   | х | 0 | 0 |
|   | х | 0 | 0 | 0 | х | х | 0 | 0 |
| х | х | х | 0 | х | x | 0 | х | х |
| х | 0 | х | 0 | 0 | х | 0 |   | Х |
| х | 0 |   | х | х |   | 0 | 0 | 0 |
| 0 | х | 0 | 0 | 0 | x | x | х | 0 |
| х | 0 | 0 | х | х | х | 0 | х | х |
| X | 0 |   | х |   | x |   |   | 0 |
| X | х | 0 | х | 0 | 0 | х | 0 | 0 |

| 0 | 0 |   |   | 0 | 5 | 0 | X |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | О |   |   | X |   |   | Х |
|   |   |   |   | Х | Х |   | О | X |
|   | X |   |   |   | О | О | Х |   |
| 0 | 2 |   |   |   | 5 |   | О | X |
| X |   | 0 |   |   |   |   |   | X |
| X |   | 0 |   |   | 5 | Х | Х | X |
| 0 |   |   |   |   |   | 0 |   |   |
| 0 |   | X |   | Х |   | 0 |   | X |
| X |   | 0 | Х | Х | 0 |   | 0 | 0 |

© Ediciones de Mente

### Humor petiso Por Diego Parés



Hablo sola Por Alejandra Lunik



#### Gaturro Por Nik



Tutelandia Por Tute



Genio y figura Por Max Aguirre



Macanudo Por Liniers\*

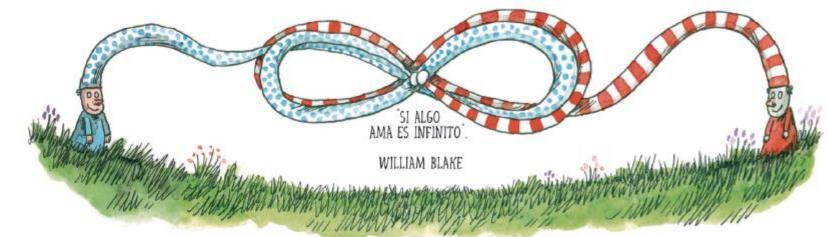



Festejamos 200 años **produciendo** 



Conocé nuestra **Torta Bonaerense** elaborada por Ximena Sáenz



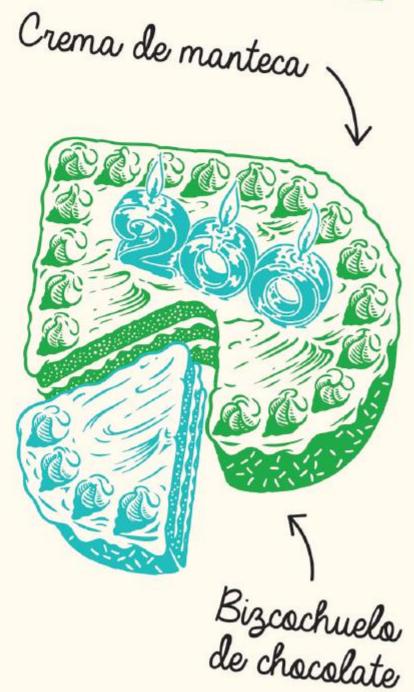

RECETA

INGREDIENTES

NOMBRE: Jorta Bomaerense

POR: Ximena Sáenz

### BIZCOCHUELO:

Auevas 5 unidades

Esencia de vainilla I cdita

Ralladura de naranja I cda

Aceite neutra 280 cc

Leche 560 cc

Azúcar 720 g

Miel 60 g

Harina 0000 510 g

Cacao amargo 110 g

Polvo de hornear 2 cditas

Bicarbonato de sodio 2 cditas

Sal I colita

RELLENO:

Dulce de leche repostero 1 kg

CREMA DE MANTECA:

Azúcar 240 g

Manteca 300 g

Claras 120 g

Agua 70 cc

Colorante celeste I cdita

Colorante verde I cdita

Granas de colores



# Preparación en 14 pasos

- Enmantecar 3 moldes de 22 cm y colocar un disco de papel manteca en la base de cada uno para que la torta se despegue bien.
- Para el bizcochuelo: en un bol, batir los huevos con la esencia de vainilla, la ralladura de naranja, el aceite y la leche.
- En un bol aparte, mezclar los secos (harina, cacao, polvo de hornear, bicarbonato y sal) y tamizar.
- Volcar los secos en el bol de los líquidos e integrar con batidor de alambre hasta que no queden grumos.
- Dividir la mezcla en tres partes y poner una en cada molde de 22.
- Cocinar en horno precalentado a temperatura media por veinte minutos aproximadamente.
- En el plato de torta colocar una capa de bizcochuelo y cubrir con dulce de leche repostero. Colocar la segunda capa de bizcochuelo, dulce de leche repostero y cubrir con el bizcochuelo restante.











- 11) Dividir la crema de manteca en dos bols y colorear cada uno con un poco de colorante celeste y verde en cada caso. Mezclar hasta obtener el color deseado.
- 12 Cubrir con crema verde la parte de la panza de la P y con crema celeste la parte de la patita de la P. Distribuir cada crema por la parte superior y los costados marcando ondas con una cuchara.
- Guardar un poco de cada crema y ponerlas adentro de una manga con pico rizado. Hacer una línea de picos celestes y verdes respectivamente en el borde de la torta.
- Poner granas verdes y celestes en los primeros 2 cm de la base de la torta y luego las mismas granas más otras de colores sobre los picos de la torta.











